#### deportes

La riqueza de la selección: Scaloni puede armar 4 equipos

La envidia de cualquier DT: una base sólida y un recambio talentoso para imaginar el mejor futuro.



#### Después de la polémica, Sinner se coronó en Nueva York

El italiano venció a Fritz y alzó el US Open tras la controversia que despertó su caso de doping.



# LA NACION

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Tras el asedio del chavismo, el líder opositor González recibió asilo en España

VENEZUELA. El excandidato presidencial abandonó Caracas ante la presión judicial del régimen

CARACAS (AP).— Después de cuatro semanas de una sostenida persecución de la Justicia chavista y de amenazas de cárcel de los halcones del régimen de Nicolás Maduro, el excandidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia llegó ayer a España, que le concedió asilo político.

La repentina salida del país de González Urrutia, que la oposición venezolana y buena parte de la comunidad consideran el legítimo vencedor de las elecciones de julio, se aceleró ante el riesgo que corría la vida del exdiplomático, según reveló la líder opositora María Corina Machado. "Confío en que próxima-

mente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela", dijo González, que tenía un pedido de captura de la Justicia chavista, que le imputaba la publicación de los resultados electorales que consignan su victoria sobre Maduro en las presidenciales. Página 2

#### EL ESCENARIO

El misil chavista a la moral del pueblo

Lucía Sol Miguel

### Crece el reclamo por las tasas municipales

CARGAS. Se sumó la CAME; alerta por la caída de 10,5% en las ventas

Los reclamos por el aumento desmedido de tasas municipales en distintos distritos se extienden a todo el comercio. A las presentaciones de los supermercados y los mayoristas se sumó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que informó una nueva caída de las ventas, del 10,5% interanualenagosto, y subrayó que parael 67,2% de los comerciantes a la retracción del consumo se agrega la creciente presión fiscal, que hace caerla rentabilidad. Por suparte, la cámara de mayoristas calculó que con las nuevas tasas hasta el 49,1% del precio de los productos se va en impuestos. Lanús, Quilmes y Malvinas Argentinas son los distritos más mencionados. Página 16

#### Aerolíneas: el conflicto sigue abierto y se esperan medidas

VUELOS. Creen que podría haber otro paro el viernes; salarios y reformas, las causas de fondo. Página 17

## Una familia perseguida por el terror



el mundo — TEL AVIV (DPA). – Hace casi un año, Sebastián Podsmeser (izq.) sobrevivió de milagro al terror de Hamas en el recital en el que 364 jóvenes fueron asesinados. Su padre, el argentino-israelí Adrián Marcelo Podsmeser (centro), de 57 años, fue su principal sostén en los meses de recuperación. Pero ayer le tocó al propio Adrián: fue asesinado por un terrorista jordano junto a otros dos hombres en un paso fronterizo de Cisjordania. Página 6

## SIDE: el Gobierno avanza con una purga de agentes

ESPIONAJE. Ya fueron desplazados unos 147 miembros de los servicios

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) avanza con una fuerte purga interna. Desde su llegada al poder, la administración libertaria desplazó a 147 agentes, y por estas horas evalúa a los 1200 empleados que quedan. La lista para despedir incluye a empleados que responden a grupos políticos por fuera de la agencia, personal sin formación en el área y funcionarios "sin conocimientos e inexpertos", detallaron en la Casa Rosada, sin negar inquietud por los efectos de las expulsiones. Página 8

#### **EL ESCENARIO**

#### Chispazos que iluminan problemas y debilidades

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

avier Milei y Cristina Kirchnervolvieron a jugar el juego
que mejor juegan y que más
les gusta. Un juego de espejos en
un laberinto en el que el Presidente y la expresidenta se proyectan a sí mismos y logran que no se
vea nada ni nadie más que ellos,
sin su permiso. Pero el dispositivo tiene fallas. Al final, potencia
los puntos débiles de cada uno y
cristaliza sus propios problemas.
Continúa en la página 11

#### En la ciudad relevan puerta a puerta cuántos tuvieron dengue

operativo. Estudian así la seroprevalencia para ajustar las medidas preventivas. Página 20

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### Crisis en Venezuela | LA REPRESIÓN DE MADURO

# Tras las amenazas chavistas, González dejó Caracas y se exilió en España

El candidato opositor venezolano había permanecido bajo resguardo en la embajada de los Países Bajos desde el día posterior a los comicios; mediación de Zapatero y furia en el Partido Popular

#### Ricard González

PARA LA NACION

BARCELONA.-EdmundoGonzález Urrutia ya está refugiado en España, después de que ayer por la tarde aterrizara en las afueras de Madrid el avión de las Fuerzas Armadas Españolas que lo trajo desde Venezuela. Con el paso de las horas, salieron a la luz pública los detalles de la salida del candidato opositor en la selecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, una noticia que copó los noticieros españoles.

Según informó la prensa local, este desenlace se fraguó el sábado pasado tras una reunión entre González Urrutia y diplomáticos españoles en la que el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero desempeñó un papel fundamental.

"Quería informarles que hoy en horasde la mañana llegué a Madrid. Mi salida a Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confio que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertady la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos", dijo González en un audio enviado a la prensa horas después de llegar a Madrid.

La decisión del candidato opositor de abandonar Venezuela al temerporsuvidayladesufamiliallegódespués de su procesamiento por parte de la fiscalía por cinco delitos relacionados con su rol electoral.

De hecho, en tres ocasiones fue citado a declarar por la Justicia venezolana, pero no compareció. González Urrutia, que ya preveía la deriva represora del régimen de Nicolás Maduro, se ocultó en la embajada de los Países Bajos el día posterior a los comicios, en los que la oposición venezolana, liderada por Corina Machado, reclama la victoria tras denunciar el fraude de España lo esperaba la secretaria del régimen chavista.

Allí permaneció hasta el jueves pasado, cuando se trasladó a la residencia del embajador español en Caracas. El diario El País reveló que la operación diplomática que desembocó en su salida se empezó a gestar dos semanas antes.

De acuerdo con las declaraciones del canciller español, José Manuel

Albares, la decisión de pedir asilo en España recayó única y exclusivamente en González Urrutia, y negó que fuera fruto de ningún pacto con el régimen de Maduro. "González hasolicitadoel derecho de asiloy España por supuesto se lo va a conceder. He podido hablar con él, me ha trasladado su agradecimiento y yo le he trasladado la alegría de que se encuentre bien", declaró Albares.

España y la Unión Europea no han reconocido el resultado oficial de las elecciones en Venezuela, que da por vencedor a Maduro.

Sin embargo, la versión que da el régimen de Maduro de la salida del candidato opositor es sensiblemente diferente. La vice presidenta Delcy Rodríguez, que anunció la marcha de González Urrutia, sugirió en las redes sociales la existencia de un pacto para facilitar su marcha. Venezuela le habría concedido al disidente "los debidos salvoconductos" en aras "de la tranquilidad y la paz política del país". Teniendo en cuenta que González Urrutia no salió de forma clandestina a través de alguna frontera terrestre, la existencia de algún tipo de acuerdo entre Caracasy Madrid resulta muy probable. Y es que el escenario del encarcelamiento de este diplomático retirado de 75 años no era del interés de ninguna de las partes. En cambio, parece inviable que este sea el camino que elija Machado, la verdadera líder de la oposición, que se halla con paradero desconocido.

González Urrutia llegó a primera hora de la tarde a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, tras haber hecho previamente una escala en República Dominicana y las islas Azores. El político venezolano viajó acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belio. En la capital de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo. Los disidentes venezolanos gozan en España de un procedimiento de asilo acelerado, por lo que se espera que González Urrutia pronto verá reconocido su estatuto de refugiado político. A él se han acogido ya unos 100.000 venezolanos, entre ellos el conocido disidente Leopoldo López.

De momento, se ignora cuándo González Urrutia será recibido por el presidente español, Pedro Sánchez. El gesto humanitario de Madrid no sirvió de tregua en las tensas relaciones entre el gobierno y el Partido Popular (PP), enfrentados también por la crisis venezolana.

"Sánchez y los oficios corruptos deZP[elexpresidentesocialistaJosé LuisRodríguezZapatero]deberían ser parcos en autoalabanzas: sacar a Edmundo [González Urrutia] sin reconocerlo presidente legítimo no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura. Lo mismo haría Cuba si se le pide", escribió en X el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. La reacción de la diputada popular hispano-argentina Cayetana Álvarez de Toledo no fue más conciliadora: "El gobierno se cuelga medallas por traer a España al hombre equivocado. No es al presidente electo de Venezuela al que debieron poner un puente de plata, sino al usurpador criminal".

La concesión del asilo a González Urrutia se produce tan solo dos días antes de que el Congreso de los Diputados debata una proposición del PPquepropugnaque el gobierno reconozca al líder venezolano como presidente electo de Venezuela, tal comoya ha hecho Estados Unidos, y repruebeal expresidente Rodríguez Zapatero por su rol como mediador con el régimen de Maduro en la liberación de numerosos presos políticos y en la crisis política actual.

La vida de González Urrutia cambió de forma radical en abril, después de que Machado lo adoptara como el candidato único de la oposición tras la invalidación por parte del régimen de varias candidaturas, incluida la suya. Así pues, elexdiplomático, desconocido para la mayoría de los venezolanos, dejó atrás su apacible vida de jubilado amante de la lectura y escritor amateur, que disfrutaba de la compañía de sus nietos, para entrar en una auténtica vorágine electoral. Ahora, González se enfrenta a la dura experiencia del exilio, una fase de duración indeterminada y a la expectativa de no volver a pisar las calles de Caracas. •



El avión militar que transportó a González, en las afueras de Madrid



Carolina González, hija del opositor, al llegar al aeropuerto militar

## La resistencia de Machado: "Edmundo luchará desde afuera y yo desde aquí"

CARACAS.- María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, afirmó ayer que Edmundo González Urrutia tuvo que abandonar Venezuela por una "brutal ola de represión" desatada por el chavismo tras las elecciones del 28 de julio. A pesar de que González ya estaba en Madrid, Machado aseguró que el 10 de enero de 2025 "será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional".

"Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes", agregó la líder opositora. El veterano diplomático ya aterrizó en España, país que le ha garantizado el asilo político. Un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas lo trasladó desde Caracas, capital de Venezuela, hasta la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, haciendo escala previamente en República Dominicana y las islas Azores.

"Las crecientes amenazas, citaciones, órdenes de arresto e incluso intentos de chantaje y coerción a los

que ha sido sometido demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión por silenciarloy tratar de subyugarlo", escribió la excongresista en X.

"A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos", que "incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno", dijo Machado, en alusión a González. La líder de Vente Venezuela alegó que la vida del candidato opositor estaba en riesgo.

"Es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida", dijo Machado, aunque no dio grandes detalles del proceso de salida. Sin embargo, la lider opositora llamó a no tirar la toalla: "Su intento de golpe de Estado [por Nicolás Maduro] a la soberanía popular no se va a concretar".

Machado cree que la represión solo "deslegitima y hunde" al chavismo y aún confía en que González pueda tomar posesión el 10 de enero de 2025 como presidente de Venezuela. "Venezolanos, esta luLA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024



THOMAS COEX / AFP



cha es hasta el final y la victoria es nuestra", proclamó.

La repentina fuga a España de Edmundo González Urrutia, el principal oponente de Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales, deja a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, más sola y vulnerable que nunca. Aunque inhabilitada para cualquier cargo público desde hace 15 años, la exdiputada liberal sigue siendo la verdadera espina clavada del chavismo en el poder, que ahora podría encontrar el pretexto para arrestarla y silenciarla definitivamente.

#### Liderazgo

A diferencia de González (que llevaba semanas sin ser visto en público, sin dara conocer su paradero), la dirigente de Vente Venezuela de 56 años nunca se escondió, liderando personalmente las recurrentes protestas antigubernamentales tras las elecciones del 28 de julio, a las que la dictadura atribuyó una disputada victoria a Maduro, a pesar de las sospechas de fraude electoral también denunciadas por observadores extranjeros.

Fundadora del movimiento Vente Venezuela, la popularidad de Machado creció exponencialmente en el último año, cuando emergió como la ganadora absoluta de las primarias de la oposición, con más del 90% de los votos. Separada de la carrera

presidencial por una sentencia de la Contraloría General, confirmada también por el Tribunal Supremo, la "dama de hierro" de Venezuela (apodada así por su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher) no se rindió.

Primero abrazó la candidatura de González, la única de la Plataforma Unida Democrática (PUD) que no cayó bajo la censura de las autoridades, y luego se convirtió en la impulsora incansable de su campaña electoral. Junto al exembajador de 75 años, v detrás del lema "Libertad hasta el final", Machado recorrió todo el país, contra las intimidaciones y obstáculos del régimen, que detuvo al menos a setenta de sus colaboradores y simpatizantes, llegando incluso a cerrar restaurantes que se habían atrevido a servirle una comida.

Licenciada en ingeniería industrial y especializada en finanzas, la "sifrina" (como se llama en Venezuela a las jóvenes de buena familia) cree en la libertad individual y la propiedad privada como principios fundamentales. A nivel social, se muestra a favor del matrimonio homosexual y flexible en la despenalización del uso terapéutico de la marihuana, mientras que se opone al aborto, con excepción de los casos de violación. •

Agencias ANSA y DPA

EL MENSAJE DE GONZÁLEZ Y DE SU PERSEGUIDOR



Edmundo González CANDIDATO OPOSITOR

"Quería
informarles que
hoy en horas de
la mañana llegué
a Madrid. Mi
salida a Caracas
estuvo rodeada
de episodios
de presiones,
coacciones y
amenazas de no
permitir mi salida"

"Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos"



Tarek William Saab FISCAL GENERAL DE VENEZUELA

"Yo diría que finaliza la breve temporada de una obra humorística, de un género que yo pudiera decir de comedia, de teatro bufo iniciada este año y que se denominó de manera fatídica 'Hasta el final' [por el lema opositor]"

"Se podría decir que allí ocurrió el capítulo final de dicha mediocre obra que causó zozobra, sangre, sudor y lágrimas a espectadores inocentes que tuvo una actriz secundaria que hizo el papel de villana [por Machado]"

# El exilio forzado, un misil chavista contra la moral de la población

EL ESCENARIO Lucía Sol Miguel

LA NACION

a repentina salida de Venezuela del candidato presidencial Edmundo González Urrutia en la noche del sábado marcó una "derrota" para la estrategia de la oposición venezolana frente a la dictadura de Nicolás Maduro, según analistas, dado que implica un golpe de frustración para la población, que ahora espera acciones esperanzadoras de su líder, María Corina Machado, para sosegar el escenario político incierto que abruma al país.

Tras varios días de especulaciones, el exilio forzado de González Urrutia, que se encuentra en España tras solicitar asilo político, se concretó en respuesta al creciente hostigamiento y a las amenazas contra su vida por parte del régimen chavista, que se potenciaron después de que la fiscalía emitiera una orden de detención en su contra la semana pasada.

"Para el chavismo es una gran victoria entendiendo que Edmun- ranza". do González es la única persona que, de alguna forma, legalmente tenía la posibilidad de asumir el poder el 10 de enero tomando en cuenta lo que se sabe hasta ahora con relación a los resultados electorales publicados", en los que las actas recopiladas por la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) confirmarían el triunfo del aspirante opositor con un 67% de los votos, dijo a LA NACION el analista político Luis Peche. "No tener a Edmundo dentro de Venezuela es un golpe muy duro para la estrategia de la oposición".

Coincide con este argumento el consultor Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, quien señala que el paso dado por González Urrutia es "una derrota para la oposición; no obstante no quiere decir que sea el fin del juego".

"Como movimiento político, desde el punto de vista estratégico, el hecho de que Edmundo González haya salido del país no es justamente una victoria. Se abre otro juego, pero ya no con la posibilidad de la presión interna que le generaban los dilemas estratégicos al gobierno", remarcó en conversación con este medio Ríos. "¿Por qué no lo metió preso? Porque le era muy costoso. ¿Por qué tramitó raudo la salida, como no lo ha hecho por ejemplo con los refugiados en la embajada de la Argentina? Porque el costo no es tan alto", agregó.

Dirigentes de la oposición venezolana vieron el asilo del exdiplomático como un corolario de la maquinaria del terror que está ejerciendo el régimen en todas las esferas de la población, así como un alivio por saber que la integridad física de González Urrutia, de 75 años, está resguardada afuera. Las principales voces insistieron en que continuará trabajando para conseguir la transición democrática negociada a pesar de no estar dentro del país.

"Desde el gobierno se trata de limitar el poder de articulación y de organización de las fuerzas democráticas del país en todo el territorio venezolano, y hay una presión y una estrategia para promover el exilio de los principales líderes opositores. Con esta salida, puede que de momento sea cantada como una victoria del oficialismo", dijo a LA NACION el politólogo

venezolano Piero Trepiccione.

Para la experta en comunicación política Carmen Beatriz Fernández, la salida de González Urrutia "no hace que Maduro esté más cómodo ni más estable, porque al final tiene un rol muy importante; pero no es el líder del proceso, esa es María Corina Machado".

"González Urrutia, un diplomático de profesión, hace más desde Madrid que desde una embajada o una cárcel en Venezuela. Ese tándem con Machado puede seguir funcionando con él desde afuera, haciendo vocería ante la comunidad internacional, y con Machado desde el territorio, con lo que quiera que signifique esta nueva fase de hacer política en una oleada de represión", señaló la experta.

Los analistas coinciden en que el efecto inmediato que ha generado la salida del candidato opositor ha sido la desilusión de la población, un triunfo para la dictadura. Periodistas locales consultados por este medio, tanto de Caracas como de otros municipios de Venezuela, afirmaron que el sentimiento de la población ayer era de "desesperanza".

"El gobierno no buscaba deshacerse de Edmundo, sino desmoralizar a la población, esa gente que muy masivamente pide un cambio político. Y en buena medida lo logra y lo facilita, porque facilitar un salvoconducto a un señor con orden de aprehensión no hubiese sido posible sin el beneplácito de Maduro", aseveró Fernández.

"La noticia ha causado conmoción en el estado de ánimo de los venezolanos y un sentimiento de tristeza, pero creo que con el correr de los días y con mantener la vocería internacional con González, e interna con Machado y otros líderes, la oposición puede rearticular el sentimiento de cambio", sintetizó en la misma línea Trepiccione.

Toda la expectativa está puesta ahora en la próxima jugada de Machado. "María Corina tiene un rol muy difícil por lo cercada que está. Sin embargo, es un rol importantísimo porque es la figura sentimental del deseo de cambio del país y es muy importante su permanencia en Venezuela precisamente para que, en este estado de amedrentamiento y persecución de parte de las esferas del poder hacia la oposición democrática, ese sentimiento pueda aglutinar las fuerzas del cambio en el territorio. Es un rol que no se puede transferir a otra figura", sumó Trepiccione.

Aunque el régimen pueda congratularse por el exilio forzado de González –el fiscal general Tarek W. Saab lo consideró el "final" de una "mediocre obra"–, los analistas enfatizan que la magnitud de lo ocurrido en las elecciones del 28 de julio, en las que gran parte de la comunidad internacional y la oposición denunciaron un fraude de Maduro, no puede deshacerse.

"El régimen está intentando sostenerse a través de la fuerza bruta; lo hace porque se siente como una fiera herida. Ellos mismos están aterrorizados por lo sucedido el 28 de julio, que dejó demasiado al desnudo la fragilidad de Maduro en términos de afecto popular. Es como tratar de pelear contra un tsunami. Aunque algunos actores del gobierno puedan intentar que Machado abandone el país, todavía quedan salidas políticas que den espacio a una negociación de la transición democrática", concluyó Fernández. •

4 | EL MUNDO | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### Crisis en Venezuela | OTRA HERRAMIENTA DE REPRESIÓN CHAVISTA

#### POLÍTICOS VENEZOLANOS FUERA DEL PAÍS



Leopoldo López VOLUNTAD POPULAR

Es el coordinador nacional del partido Voluntad Popular y se exilió en Madrid tras refugiarse en la residencia del embajador español en Caracas, luego de participar en un fallido levantamiento militar contra Maduro en 2019. Fue alcalde de Chacao durante dos mandatos, entre 2000 y 2008.



Juan Guaidó

EXPRESIDENTE INTERINO

Luego de ser designado como presidente del Parlamento venezolano, fue nombrado por la Asamblea presidente encargado del país. Presidió la Asamblea desde 2019 hasta 2023, por lo que hasta el año pasado fue considerado el líder de la oposición venezolana. Actualmente vive en Miami.



Luisa Ortega EXFISCAL GENERAL

Ejerció su cargo entre 2007 y 2017, cuando fue destituida por el Tribunal Supremo de Justicia. Después de meses de permanecer bajo vigilancia, Ortega, que tenía prohibida la salida del país, protagonizó un comentado escape en lancha hacia Aruba y de ahí viajó a Bogotá. Hoy vive en España.



Julio Borges

EXPRESIDENTE PARLAMENTARIO

Es el fundador del partido Primero Justicia. Representó a Venezuela ante el Grupo de Lima y lideró el comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela entre enero de 2019 y diciembre de 2021 (durante la presidencia interina de Guaidó). Desde ese entonces vive en España.



Antonio Ledezma EXALCALDEDECARACAS

y 2015, fue acusado de conspiración por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde 2015 estuvo recluido en la prisión militar de Ramo Verde, y se escapó en noviembre de 2017. Ledezma pidió asilo político en Españay desdeentonces reside en este país con su familia.

# La larga lista de opositores que debieron exiliarse por el régimen

Leopoldo López, Juan Guaidó y Antonio Ledezma son algunos de los políticos amenazados por el chavismo que eligieron dejar Venezuela; muchos de ellos se refugiaron en España

CARACAS.— El excandidato presidencial y abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela Edmundo González Urrutia se sumó ayer a la lista de políticos de su país que buscaron asilo político fuera de las fronteras venezolanas, entre los que también se cuentan Leopoldo López y Juan Guaidó.

Estos son los principales dirigentes que debieron exiliarse.

#### Leopoldo López

El líder opositor venezolano Leopoldo López llegó el 25 de octubre de 2022 a Madrid, tras abandonar la residencia del embajador español en Caracas, donde permanecía como huésped desde el 30 de abril de 2019, después de participar de un fallido levantamiento militar, junto al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. En Madrid ya vivían sus padres, que tenían residencia española; su esposa, Lilian Tintori, y sus tres hijos.

Líder del Partido Voluntad Popular (VP), López había sido arrestado en 2014 y sentenciado a 14 años de cárcel, acusado de encabezar actos violentos en las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año.

Cinco años después, tras un periplo por la prisión de Ramo Verde, pasó a arresto domiciliario y luego llegó a la residencia del embajador español.

Desde España, López se ha dedicado a desarrollar el World Liberty Congress (WLC), una alianza creada en 2022 para unir a ciudadanos y gobiernos democráticos del mundo para hacer frente a las dictaduras, de la que es cofundador, junto con el disidente ruso Garri Kasparovy la activista iraní Masih Alinejad.

#### Juan Guaidó

En abril de 2023, Juan Guaidó entró a Colombia desde Venezuela en un viaje muy polémico, al tratarse de la tercera vez que rompía la prohibición de Nicolás Maduro de salir del país por una orden de arresto sustentada principalmente en la "legitimación de capitales".

El opositor afirmó que buscaba



Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y de Justicia

reunirse con delegaciones que participaban en Bogotá de la conferencia internacional sobre el diálogo venezolano, pero poco después voló hasta Estados Unidos en un vuelo comercial. En la actualidad vive en Miami, desde donde realiza un activismo político "discreto".

Guaidó celebró ayer que "el presidente electo por los venezolanos Edmundo González Urrutia", recién llegado a España, esté "seguro".

"Edmundo está seguro y la líder electa en las primarias (venezolanas), María Corina Machado, está liderando y vamos a acompañarlos", expresó.

#### Antonio Ledezma

Otro líder opositor con residencia en Madrid es Antonio Ledezma, antiguo alcalde de Caracas. Acusado de conspiración por el gobierno de Nicolás Maduro, desde 2015 estuvo recluido en la prisión militar

de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, y después en su domicilio, desde donde escapó en noviembre de 2017.

El exalcalde metropolitano de Caracas abandonó Venezuela a través de la frontera de Colombia y el 18 de noviembre llegó a Madrid, donde fue recibido en La Moncloa por el entonces presidente del Gobierno español Mariano Rajoy.

Ledezma pidió asilo político en España y desde entonces reside en este país con su familia.

"Edmundo González es el presidente electo de Venezuela, se encuentre donde se encuentre", afirmó ayer el político.

#### Julio Borges

En el país europeo también vive el expresidente del Parlamento venezolano Julio Borges, premio Sajarov 2017. Durante el proceso de negociación entre el gobierno y la oposición, Borges participó como vocero opositor, negándose a firmar los acuerdos propuestos, y en febrero de 2018 denunció amenazas y puso fin a la negociación. Desde 2021 reside en España.

Hace tan solo cuatro días, Borges había reclamado mayor presencia de la comunidad internacional para presionar al chavismo a cesar la represión y aceptar el resultado electoral. "Lo que quiere el régimen es que se exilien y se apague la fuerza interna que actualmente enfrenta, la intención del dictador es que se pase la página y se enfrie todo. Eso no lo pueden permitir ni los venezolanos ni la comunidad internacional", argumentó Borges.

#### Miguel Rodríguez Torres

Menos conocido que los anteriores es el general Miguel Rodríguez Torres. En enero de 2023, el gobierno de Venezuela autorizó la puesta en libertad del militar, que fue uno de los funcionarios más poderosos del país, exministro del Interior y de Justicia de Maduro, aunque desde 2018 estuvo preso acusado de conspiración.

España lo recibió, dijo en su día el ministro de Exteriores del país europeo, José Manuel Albares, "con el mismo estatus que se les concede a los venezolanos y que permite la residencia de manera autónoma", y agregó que en este caso hubo una "mediación de carácter humanitario".

#### Luisa Ortega

Después de meses de permanecer bajo vigilancia sin ser arrestada, la exfiscal general Luisa Ortega, con la salida prohibida del país, protagonizó un comentado escape en una lancha que la llevó a la isla de Aruba, y de allí viajó a Bogotá. Hoy vive en España.

Desde su exilio en Madrid, Ortega espera los avances en la Corte Penal Internacional (CPI), donde denunció a Nicolás Maduro por "crímenes de lesa humanidad".

#### **Manuel Rosales**

El actual gobernador del estado venezolano de Zulia fue también candidato en las elecciones primarias de la oposición en las últimas elecciones. Había sido gobernador entre 2000 y 2008, y alcalde de la capital del estado, Maracaibo, la segunda ciudad del país, entre 1996 y 2000, y luego desde 2008 hasta 2009, cuando partió al exilio acusado de enriquecimiento ilícito. Venezuela rompió relaciones con Perú cuando Rosales recibió el asilo en ese país, en 2009. La acción judicial siguió a amenazas de Chávez de encarcelarlo y poner fin a su carrera política. Tras seis años en el exilio, fue detenido al regresar a Venezuela, en octubre de 2015. Dos años después cesó una inhabilitación política en su contra por corrupción, que le permitió volver a las urnas.

#### Otros líderes

También los dirigentes opositores Francisco Márquez y Gabriel San Miguel fueron liberados en 2016 y viajaron a España.

Ún caso similar ocurrió en 2018 con el antichavista Lorent Saleh, excarcelado por "riesgo de suicidio", tras cuatro años preso acusado de planear actos terroristas y contra el Estado. Tras su excarcelación, llegó a España con el entonces secretario de Estado español para Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe Juan Pablo de Laiglesia. ●

Agencias AFP v ANSA

LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO 5

## Alivio en el Gobierno por el fin del asedio a la embajada argentina en Venezuela

En la Cancillería afirmaron que condenarán al régimen chavista en distintos foros; las personas que rodeaban la sede diplomática se retiraron

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

Luego de casi 48 horas de tensión e incertidumbre, los funcionarios de la Cancillería, que encabeza Diana Mondino, respiraron aliviados cuando agentes encapuchados leales al gobierno de Nicolás Maduro pusieron fin al asedio a la residencia de la embajada argentina en Caracas, que alberga a seis opositores al régimen asilados desde marzo pasado, y que actualmente está bajo control del gobierno de Brasil.

"Por suerte se fueron, fue un fin de semana espantoso", graficaron desde la diplomacia nacional jueves volvió a tildar de "criminal" del régimen chavista, que según denunciaron los propios asilados mantuvieron bloqueados los accesos a la sede diplomática.

Junto con el retorno de la luz, y mientras esperan que el asedio no se repita en el futuro, desde la Cancillería estimaron que las escasas chances de alcanzar un acuerdo entre el presidente Maduro y la oposición venezolana se evaporaron con el exilio de Edmundo González Urrutia.

El diplomático y candidato opositor compitió contra el presidente venezolano en las elecciones del 28 de julio, adjudicadas a Maduro por el chavista Comando Nacional Electoral (CNE) y severamente cuestionadas por la mayoría de los países occidentales, entre ellos, el gobierno de Javier Milei.

"Tan pronto como se supo que Edmundo González (Urrutia) había partido para España, los funcionarios que estaban apostados frente a la embajada argentina en Caracas abandonaron el lugar", informó en las redes sociales la periodista Daniella Zambrano, según informó la agencia de noticias Ansa.

El gobierno argentino había advertido duramente a Maduro sobre las consecuencias de un eventual asalto a la sede diplomática, que finalmente no se produjo. "Cualquier intento de invadir o arrestar a los solicitantes de asilo que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado enérgicamente por la comunidad internacional. Acciones como estas refuerzan la creencia de que los derechos humanos fundamentales no son respetados en la Venezuela de Maduro", dice el texto distribuido por la Cancillería el sábado, cuando el asedio a la embajada coincidía con la decisión del régimen chavista de revocar la autorización concedida a Brasil para custodiar las representaciones del país en Venezuela, luego haciendo aqui, junto a ustedes", de la expulsión de la delegación argentina.

"Se radicalizaron del todo. Ya no se esfuerzan en disimular la dictadura que son", explicó un alto funcionario de la Cancillería, que mientras critica al gobierno venezolano sigue en contacto con sus pares del gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula

da Silva, quienes analizan los pasos a seguir.

"Para Lula todo esto es pérdida, y su posición se debilita. No está en el combate contra el chavismo, pero tampoco puede seguir siendo aliado de Venezuela ahora", reflexionó una fuente diplomática nacional. El presidente Lula se reunió durante el domingo con su vicecanciller, María Laura da Rocha, en el Palacio da Alvorada, para analizar sus próximos pasos.

#### Ofensiva

El camino para la Cancillería, en cambio, está más que claro: en línea con el presidente Milei, que el en relación con los funcionarios a Maduro en el Foro de Madrid y el viernes avaló la solicitud de su detención a la Corte Penal Internacional, el Gobierno intensificará sus críticas al chavismo en todos los foros internacionales de los que participa, aun de aquellos -como la Celac- en los que Venezuela es protagonista y cuenta con algunos apoyos.

En la última reunión de la Celac, en modo virtual, el secretario de Asuntos Latinoamericanos, Mariano Vergara, fue el único funcionario que criticó el "fraude" de Maduro en las elecciones, que para la oposición fueron ganadas por amplio margen por González Urrutia.

En la última reunión del Consenso de Brasilia, continuador de la Unasur, la Argentina también propuso una "cláusula democrática" e intentó, sin éxito, una condena para Maduro, aunque si logró el apoyo de Paraguay, Uruguay, Perú y Chile, que gobierna el presidente socialdemócrata Gabriel Boric.

"En la Celac los defiende Cuba, en el Consenso de Brasilia está Bolivia, no hay unanimidad para condenarlos, pero se quedaron solos", estimaron desde la Cancillería.

La Asamblea General de la ONU, en dos semanas, será otro espacio que el Gobierno piensa aprovechar para fustigar a Maduro y cuestionar el resultado de los comicios, también en reuniones presenciales paralelas con la participación (al menos, en los papeles) de los cancilleres de los países miembros.

"Vamos a seguir cuestionando al chavismo", confirmaron fuentes de la diplomacia nacional. Y ratificaron su apoyo a la líder opositora María Corina Machado, impulsora de la candidatura de González Urrutia, quien ayer sostuvo desde algún lugar de Venezuela: "Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré definió la líder opositora, impedida de ser candidata por la Justicia venezolana.

Acusados de "terrorismo" por el régimen de Maduro, los seis asilados siguen en la residencia controlada por Brasil. Desde el Gobierno esperan que "otro país" pueda hacerse cargo de ellos en el mediano plazo.



Donald Trump, en un acto de campaña anteayer en Mosinee, Wisconsin

SCOTT OLSON/GETTY

## Si gana, Trump amenaza con encarcelar a adversarios por "comportamiento inescrupuloso"

EE.UU. En un clima de extrema tensión, el candidato republicano prometió represalias; las últimas encuestas muestran un escenario de paridad

WASHINGTON.-Cuando falta un día para el primer -y probablemente único- debate frente a la vicepresidenta Kamala Harris, el expresidente Donald Trump amenazó en su red social con encarcelar a los "involucrados en comportamientos inescrupulosos" en estas elecciones de Estados Unidos, las cuales aseguró que estarán bajo intenso escrutinio. La tensión aumenta ante el enfrentamiento televisivo directo que se dará mañana entre Harris y Donald Trump: las últimas encuestas los muestran prácticamente empatados y los gurús de la previsión electoral se dividen en partes iguales entre los dos candidatos.

"Cuando gane, esas personas que hicieron trampa serán procesadas con todo el peso de la ley, lo que implicará largas sentencias de cárcel para que esta perversión de la ley no vuelva a ocurrir", escribió Trump, sembrando de nuevo la duda sobre la integridad de los comicios, a pesar de que los casos de fraude electoral en Estados Unidos son sumamente raros.

"Por favor, tengan en cuenta -continuó- que esta exposición jurídica incluye a abogados, operadores políticos, donantes, votantes ilegales y funcionarios electorales corruptos. Aquellos involucrados en conductas inescrupulosas serán buscados, detenidos y procesados a niveles, desafortunadamente, nunca vistos en nuestro país", describió Trump.

El mensaje de Trump representa su amenaza más reciente de utilizar la presidencia para exigir represalias si gana un segundo mandato. No hay evidencia de un supuesto fraude en las elecciones de 2020. De hecho, decenas de tribunales, funcionarios estatales republicanos y su propio gobierno han confirmado que Biden ganó legitimamente.

Hace unos días, el propio Trump reconoció en una entrevista que había "perdido por un pelo".

Mientras que asesores y aliados del equipo de campaña de Trump lo instaron a enfocarse en Harris y convertir las elecciones en un referéndum sobre cuestiones como la

inflación y la seguridad fronteriza, en los últimos días Trump se ha desviado mucho de ese objetivo.

El viernes hizo una declaración sorprendente ante las cámaras, en la que sacó a relucir una serie de acusaciones pasadas de conducta sexual inapropiada en su contra, describiendo varias con detalles gráficos, a pesar de que negaba las acusaciones de sus denunciantes. Anteriormente, había comparecido de forma voluntaria ante una corte para una audiencia relacionada con la apelación que interpuso a una decisión que lo halló responsable de abuso sexual, con lo cual atrajo la atención sobre sus problemas jurídicos en la recta final de la campaña.

Trump habia vuelto a ventilar anteayer sus inconformidades sobre una serie de temas, desde los delitos que se le imputan hasta la injerencia rusa en las elecciones de 2016, mientras hacía campaña en Wisconsin.

"El Departamento de Justicia de Harris-Biden está tratando de encarcelarme -me quieren en la cárcel- por el delito de sacar a la luz su corrupción", afirmó Trump en un mitin al aire libre en Wisconsin, donde habló detrás de un vidrio a prueba de balas debido a los nuevos protocolos de seguridad implementados tras el intento de asesinato que sufrió en julio.

No hay pruebas de que el presidente Joe Biden ni Harris hayan influido en la decisión del Departamento de Justicia ni de los fiscales de imputar al expresidente.

Trump ha evitado prepararse para el debate en la forma en que se acostumbra, optando en su lugar por celebrar mítines y actos de campaña, mientras que Harris ha permanecido encerrada en un hotel histórico del centro de Pittsburgh, trabajando con sus asesores desde el jueves pasado.

Hasta ahora, Harris aceptó participar en un solo debate, el cual será organizado por la cadena ABC.

En el mitin, Trump esbozó sus planes de "drenar el pantano", lo cual trae a la memoria su mensaje ganador de la campaña de 2016,

cuando se presentó como un personaje externo que desafiaba el statu quo. Aunque Trump pasó cuatro años en la presidencia, nuevamente prometió "expulsar a la clase política corrupta" si vuelve a ganar y "recortarle significativamente la grasa al gobierno por primera vez en 60 años".

#### Cabeza a cabeza

A tan solo un día del primer debate presidencial, Harris y Trump están codo a codo en los sondeos. Según la última encuesta de The New York Times/Siena College, el republicano está por delante con el 48% frente al 47% de la demócrata, pero calculando un margen de error del 3% el resultado se mantiene prácticamente sin cambios respecto de una encuesta realizada en julio poco después de la retirada de Biden.

La demócrata y el republicano intensificaron la preparación con sus respectivos equipos para afrontar las preguntas de los periodistas, el juicio del público y los ataques del oponente. Encerrada en su hotel de Pittsburgh, Pensilvania, donde permanecerá hasta el momento del desafío, la vicepresidenta se ha rodeado solo de los asesores de mayor confianza y de los mejores preparadores: Philippe Reines, exconsejero de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, que interpreta la parte de Trump; la veterana en duelo Karen Dunn, y Rohini Kosoglu, exasesor de política interna y jefe de gabinete del Senado.

La puesta en juego es altísima, especialmente para la demócrata si es cierto, como encontró la última encuesta de The New York Times/ Siena College, que el 28% de los votantes indecisos piensan que "no la conocen lo suficiente y necesitan saber más" sobre ella.

En general, los últimos días de campaña de los demócratas hicieron que los estrategas vuelvan a la realidad después de la euforia desatada de la convención partidaria de Chicago el mes pasado. •

Agencias AP v ANSA

LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 6 EL MUNDO

# Matan a un argentino y dos israelíes en un ataque en la frontera con Jordania

ATENTADO. El agresor era un soldado jordano jubilado que disparó en el cruce Allenby; Adrián Podsmeser vivía en Ariel y tenía 57 años



Soldados israelíes trabajan en el cruce fronterizo donde tuvo lugar el ataque

XINHUA

JERUSALEN. – El ciudadano argentino-israelí Adrián Marcelo Podsmeser murió junto con otros dos civiles israelíes que fueron baleados ayer en el cruce fronterizo entre Cisjordania y Jordania, informaron autoridades de Israel, en otro ataque relacionado con la guerra que estalló hace l1 meses tras la embestida del grupo terrorista Hamas.

Adrián Podmeser, residente de la localidad de Ariel, estaba casado y era padre de cuatro hijos. Su hijo Sebastián había sobrevivido al ataque de Hamas del 7 de octubre pasado

cuando participaba de la rave Supernova en el sur del país.

El Ejército de Israel señaló que un hombre armado se acercó al cruce del puente Allenby desde el lado jordano en un camión y abrió fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes, que mataron al agresor en un tiroteo. Las tres personas muertas eran civiles israelíes. El servicio de rescate israelí Magen David Adom indicó que los tres hombres muertos eran israelíes, de unos 50 años, y uno de ellos también con ciudadanía argentina. Un vocero de la Autoridad

de Aeropuertos de Israel, que está a cargo de las fronteras, dijo que el atacante era jordano.

Familiares lo identificaron como Maher al-Jazi, un soldado jordano jubilado de Athroh, un pueblo en la empobrecida región de Maan. La agencia estatal de noticias jordana Petra reportó que era un camionero que transportaba mercancías a la Margen Occidental. El Ministerio del Interior jordano confirmó, con base en las investigaciones preliminares, que se trató de un hecho aislado.

Jordania investigaba el tiroteo,

publicó su agencia estatal de noticias Petra. Este país árabe aliado de Occidente firmó la paz con Israel en 1994, pero es un duro crítico de su política hacia los palestinos. Jordania tiene una gran población palestinay hasido escenario de protestas masivas contra Israel por la guerra de Gaza.

Cientos de jordanos marcharon por las calles de Amán para celebrar el ataque, coreando lemas en apoyo de Al-Jazi y quemando banderas israelíes. "Dios bendiga esta operación heroica llevada a cabo por este noble héroe jordano", expresó Murad Adaileh, líder del Partido Hermandad Musulmana, Añadió, dirigiéndose al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: "No hay lugar para ti en Palestina".

El paso de Allenby sobre el río Jordán, también conocido como puente Rey Hussein, es utilizado principalmente por israelies, palestinos y turistas internacionales, al igual que para el cruce fronterizo de carga. En ese punto se han registrado muy pocos incidentes a lo largo de los años, pero en 2014 guardias de seguridad israelíes mataron a tiros a un juez jordano que, dijeron, los había atacado.

Las autoridades de Israel y Jordania señalaron que el paso estaba cerrado hasta nuevo aviso, e Israel anunció posteriormente el cierre de sus dos cruces fronterizos terrestres con Jordania, cerca de Beit Shean, en el norte, y de Eilat, en el sur. Luego anunció que los cruces serían reabiertos.

Netanyahu condenó el ataque y lo relacionó con el conflicto más amplio de Israel con Irán y los grupos milicianosaliados, incluidos Hamas en Gaza y Hezbollah en Libano.

Cisjordania, ocupada por Israel, ha registrado un aumento de hechos violentos desde que el ataque de Hamas desde Gaza el 7 de octubre desencadenó la guerra en la zona. Israel ha lanzado incursiones militares de detención casi diarias en densas zonas residenciales palestinas, y también se ha producido un incremento de la violencia de los colonos y de los ataques palestinos contra israelíes.

En este contexto, un ataque aéreo israelí contra una casa en Jabalia mató a Mohammad Morsi, subdirector del Servicio Civil de Emergencias de Gaza en las zonas del norte de la franja, y a cuatro miem-

bros de su familia, según informaron fuentes sanitarias.

El Servicio Civil de Emergencias señaló en un comunicado que la muerte de Morsi elevaba a 83 el número de sus miembros muertos por fuego israelí desde el 7 de octubre.

Israel no hizo comentarios inmediatos sobre la muerte de Morsi.

Los residentes dijeron que las fuerzas israelíes también habían volado varias casas en el suburbio de Zeitun de la ciudad de Gaza, a 5 km de Jabalia. Los equipos médicos dijeron que no podían responder a las llamadas desesperadas de algunos de los residentes que habían informado que se encontraban atrapados en el interior de sus casas, algunos heridos.

"Oimos bombardeos constantes en Zeitun, sabemos que están volando casas allí, no dormimos por los sonidos de las explosiones, el rugir de los tanques suena cerca y los drones no paran de dar vueltas", dijo un residente de la ciudad de Gaza, que vive a 1 km de distancia.

"La ocupación está acabando con Zeitun, tememos por la gente que está atrapada allí", dijo a través de una aplicación de chat, negándose a dar su nombre. Más tarde, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, afirmó que los ataques militares israelíes en el enclave habían causado la muerte de al menos 15 personas.

Los residentes de las zonas del centro y el sur de Gaza informaron de la interrupción de los servicios de internet y comunicaciones, que la Compañía Palestina de Telecomunicaciones dijo que se debía a "la agresión (israelí) en curso".

Los palestinos afirman que los cortes de internet y de las comunicaciones, los primeros en meses, afectan la capacidad del personal médico para enviar ambulancias a las zonas bombardeadas y dificultan que la población pueda comprobar cómo se encuentran sus familiares o informar de los ataques.

En otro orden, Israel y Hamas siguieron culpándose mutuamente del fracaso de los mediadores, entre ellos Qatar, Egiptoy Estados Unidos, para lograr un alto el fuego. Estados Unidos se dispone a presentar una nueva propuesta, pero las perspectivas de un avance parecen escasas. •

Agencias AP, Reuters y AFP

## "Papá me acompañó después del ataque de Hamas"

El hijo del argentino asesinado en Cisjordania es un sobreviviente de la fiesta rave Supernova, blanco de los terroristas el 7 de octubre

TEL AVIV. – Sebastián Podsmeser, de 28 años, hijo de Adrián Marcelo Podsmeser, de 57 años, asesinado ayer en un atentado en el Valle del Jordán, todavía no cree que su padre haya sido asesinado a tiros en el cruce de Allenby, donde trabajaba como transportista desde hacía muchos años.

En una entrevista con el diario israelí Yedioth Aharonot, Sebastián recordó: "Me desperté esta mañana con los mensajes. Mi hermana me dijo que fuera al hospital porque estaban evacuando a papá en helicóptero. Tan pronto como escuché el helicóptero medi cuenta de que la situación era difícil. Luego me dijeron que no tenía sentido ir al hospital, sino que me fuera directamente a casa y esperara. Allí ya entendí todo".

El propio Sebastián es un sobreviviente de la fiesta Supernova de Reim, en el sur de Israel, donde fueron asesinados por Hamas unos 364 jóvenes el7deoctubre del año pasado. Sebastián era amigo de Almog Sarusi, cuyocuerpofue recuperado de Rafahla la localidad de Ariel, estaba casado semana pasada después de que fuera asesinado por sus captores.

"Papá me acompañó todos los meses después del ataque del 7 de



Adrián Marcelo Podsmeser, asesinado en la frontera con Jordania

octubre. El siempre estuvo ahí para mí v me ayudó; realmente era grande, todavia no puedo creer lo que pasó", dijo Sebastián. "Todos lo conocían en el área de tránsito, hacía el trabajo lo mejor que podía, una persona laboriosa".

Adrián Podsmeser, residente de y era padre de cuatro hijos. "Papá era un hombre con un corazón enorme. De él aprendí a ser una persona con buenas intenciones. Vivía

la vida sin andar haciendo cálculos. Papá quería mucho a sus hijos y nos un hombre increíble. El dolor es cuidaba. Ahora nos haría reír y nos animaria a todos".

> Yohanan Shouri, de 61 años, otra de las personas asesinadas en el ataque, estaba casado y tenía seis hijos. Vivióen Ma'ale Ephraim durante casi 30 años e incluso fue miembro del pleno del consejo desde 2013, También trabajó en el traslado de carga en la terminal como capataz. Shouri, que se desempeñó como voluntario durante muchos años en la Guardia

Civil, fue reclutado inmediatamente después del estallido de la guerra el 7 de octubre en la unidad de reserva, y el ayuntamiento dijo que "realizó todas las tareas requeridas por una misión y compromiso con la seguridad de los vecinos".

El sargento mayor Doron Dahan, comandante de la policía y de la comunidad de Ma'ale Ephraim y el Valle del Jordán y comandante de Shouri, dijo a Yedioth Aharonot que lo conocía desde hacía muchos años: "Era una persona muy querida por la comunidad, ha sido policía voluntario durante más de 20 años. Estaba muy comprometido con Israel y quería contribuir todo lo que pudiera junto con sus hijos", dijo Dahan.

"Conocía a todos los policías aquí y formó a generaciones de policías aqui en el Valle del Jordán. Los introdujo en el sector y con un arraigo muy profundo en el campo. Todo el mundo está en completo shock y nos resulta difícil digerir lo que pasó".

Dahan añadió: "Por la mañana empezamos a recibir mensajes sobre el ataque y sabía que Shouri trabajaba allí. Intenté llamarlo al teléfono, pero no hubo respuesta. Llamé a otro voluntaria que trabajaba allí y ella rompió a llorar. Inmediatamente me di cuenta de que Shouri había sido herido en el ataque".

Yori Birnbaum, de 65 años, residente de Nama, también trabajaba en la terminal del cruce de Allenby y fue asesinado en el ataque. Birnbaum emigró a Israel en la década de 1990, era padre de tres hijos y su esposa murió de cáncer hace a proximadamente una década. El alcalde Ariel Yair Shatbon lo recordó: "Compartimos el dolor de la familia. Siempre será recordado como una persona amable y sonriente".

El jefe del Consejo del Valle del Jordán, David Alhaini, añadió: "Conocemos a Birnbaum desde hace muchos años y también a sus hijos, que estudiaron en las mismas escuelas donde se educaron la mayoría de los residentes del Valle del Jordán. La familia de Birnbaum ha perdido una persona maravillosa y todos estamos tristes".

Los tres murieron a causa de los disparos de un camionero que venía de Jordania: se bajó del vehículo en la terminal de carga del paso fronterizo y abrió fuego a quemarropa. •

Agencias DPA, AP y Reuters

LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO 7

# El Papa visitó a misioneros argentinos en medio de la selva

OCEANÍA. En su viaje a Papúa Nueva Guinea, Francisco visitó la apartada Vanimo, donde se encuentra el Instituto del Verbo Encarnado y los locales veneran a la virgen de Luján

Elisabetta Piqué ENVIADA ESPECIAL

VANIMO, Papúa Nueva Guinea.-Intrépido y más determinado que nunca, pese sus 87 años, los achaques, la temperatura tropical y una humedad del 81%, el papa Francisco cumplió ayer el sueño que tenía como joven jesuita de ir a misionar a las periferias existenciales de Oriente.

Después de presidir por la mañana una misa al aire libre en Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea (PNG), en la que llamó a unos 35.000 asistentes a tener esperanza y a abrirse a la alegría del Evangelio, y de reunirse con su primer ministro, James Marape, se subió con su silla de ruedas a un C-130 de la Royal Air Force australiana. Y sin importarle el ruido de los motores de ese avión de transporte militar después del mediodía local partió hacia Vanimo, localidad selvática de la costa noroeste de Papúa Nueva Guinea en medio de la nada.

Cumplió así el gran objetivo de su visita a este paupérrimo y olvidado país de Oceanía: alentar a su pequeña y joven comunidad católica, marcada por la presencia de misioneros argentinos. Durante las dos horas de vuelo en el Cl30, que fue acondicionado para que Francisco y sus máximos colaboradores pudieran estar en asientos normales -y no en los enfrentados y de espalda al fuselaje-, casi todos los tripulantes se acercaron al pasajero ilustre para sacarse selfies.

El Papa, como siempre, mostró gran disponibilidad, contento por estar logrando su deseo de ir a tocar con la mano este sitio remoto del que tanto le habían hablado y que, con su presencia, sacó del anonimato. En Vanimo, poblado asomado al océano Pacífico de 11.000 almas, con playas de arena blanca e impactante forestación tropical, donde prácticamente no hay nada, salvo un camino principal y un aeropuerto, Francisco tuvo una recepción triunfal.

En medio de decenas de carteles de bienvenida, incluso escritos en español, y globos y banderas amarillasy blancas del Vaticano, y negras y rojas de PNG, miles de personas lo esperaban agitando palmas, con danzas tradicionales, tambores, instrumentos tipo vuvuzelas tradicionales, flores y gritos de júbilo. El anfitrión de las cerca de cuatro horas que el Papa estuvo en este sobrecogedor rincón del mundo fue el sacerdote argentino Martín Prado, del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), de 36 años, que vive aquí desde hace una década y que suele adentrarse en la impenetrable selva del interior para llevar la palabra del Evangelio a muchos necesitados.

El padre Martín se volvió amigo del máximo líder de la Iglesia Católica hace unos años, cuando lo conoció en el Vaticano y lo cautivó al hacerle descubrir el impresionante trabajo pastoral que el IVE hace aguí desde 1997. Desde entonces, Francisco estuvo en contacto. Entre otras cosas, gracias a la conferencia episcopal italiana, le hizo llegar ayuda para terminar de construir un secundario en Baro, donde se levanta la misión, a 12 kilómetros de Vanimo. Y ahora cumplió la increible promesa devisitar personalmente su obra, algo que enloqueció



Francisco llega a la escuela de Baro, a cargo de misioneros argentinos



El Papa, con un sombrero tradicional, lee un discurso en Vanimo

a las 11.000 almas que hay aquí, que no solo asfaltaron calles, cortaron pasto y decoraron todos los recorridos de blanco y amarillo, sino que también se prepararon espiritualmente y organizaron coros, cantos y danzas para la primera visita de un pontífice en la corta historia de

El obispo de este lugar paradisíaco, pero lleno de dificultades, Francis Meli, como todos los que tomaron el micrófono en el encuentro que presidió en la explanada de la humilde catedral, solo tuvo palabras de agradecimiento. En el altar montado allí, se destacaba una imagen de la Virgen de Luján, introducida aquí hace 25 años por los misioneros argentinos y venerada por los indígenas, que la llaman "Mama Luján" y cuya imagen también llamaba la atención en remerasypancartas. "¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva Mama Luján!", gritaba la multitud, llena de euforia por ver al máximo jefe de la Iglesia en una zona olvidada del globo.

"Esta visita del Santo Padre para

nosotros, los misioneros, es una caricia al alma. Es un empuje enorme para seguir en este país, en esta nación, que nos da tanto porque la gente es muy buena y tiene una muy buena predisposición para acoger a la fe", dijo a LA NACION el padre Alejandro Díaz, también del IVE. Como los demás sacerdotes de la congregación de origen mendocina presentes -Miguel de la Calle, Tomás Ravaioliy Agustín Prado (hermano de Martín-, sin ocultar su felicidad y gratitud al Papa, Díaz admitió que aún no podía creer que se hubiera hecho realidad su presencia.

Como era de esperar, el exarzobispo de Buenos Aires no viajó hasta aqui con las manos vacias. Llegó con una tonelada de medicamentos, ropa, juguetes y ayuda de todo tipo, más que necesaria en esta zona fronteriza con Indonesia donde falta de todo y no hay infraestructuras. "Estoy contento de encontrarme en esta tierra maravillosa, joven y misionera", dijo el Papa en un discurso ante 20.000 personas, entre las cuales había autoridades, religiosas y religiosos, misioneros, catequistas, jóvenes y fieles, algunos venidos desde muy lejos.

"Ustedes aquí son 'expertos' de belleza porque están rodeados de ella. Viven en una tierra magnifica, rica en una gran variedad de plantas y aves, donde uno se queda con la boca abierta ante los colores, sonidos y olores, y el grandioso espectáculo de una naturaleza rebosante de vida, que evoca la imagen del Edén". agregó Francisco.

"Pero nos damos cuenta de que hay un espectáculo aún más hermoso: el de lo que crece en nosotros cuando nos amamos mutuamente". siguió, invitando a una población donde hay mucha violencia, tribal, familiar, y hacia las mujeres, a cambiar de rumbo. Llamó, en efecto, a dejar de lado rivalidades y divisiones, y a "expulsar del corazón de las personas el miedo, la superstición y la magia", que están aquí muy arraigadas. Pidió asimismo "terminar con los comportamientos destructivos como la violencia, la infidelidad, la explotación, el con-

sumodealcoholydrogas, males que aprisionany hacen infelices a tantos hermanos y hermanas". "No lo olvidemos: el amor es más fuerte que todo esto y su belleza puede sanar al mundo, porque tiene sus raíces en Dios", recordó, enviando un mensaje de aliento.

Después de recorrer la explanada en carrito de golf, dándose otro baño de multitud, tal como preveía la agenda, en medio de una jornada de calor bochornoso y humedad, el Papa recorrió 12 kilómetros para ir hasta la misión que tienen en la localidad de Baro los misioneros argentinos. En esos 12 kilómetros evidentemente asfaltados a nuevo para la ocasión y empapelados de carteles de bienvenida y pintados de amarillo y blanco, nuevamente indígenas con rostros pintados, semidesnudos, con plumas e instrumentos, fueron dándole la bienvenida. Y centenares de personas, algunas con la camiseta de la selección argentina, remerasalusivas a su histórica visita y hábitos tradicionales, lo vivaron, tirando a su paso hojas de plantas cortadas como si se tratara de papel picado. El paisaje era sobrecogedor: mar cristalino, playas blancas, palmeras, mangiares y precarias cabañas de madera y chozas, de un lado, y del otro, una vegetación tupida, con árboles altísimos que daban la idea de ese interior profundo, inaccesible, donde hay aldeas en las que nunca han visto a un hombre blanco.

En la Holy Trinity School de Baro, a cargo de los misioneros argentinos, Francisco fue recibido por estudiantes que le cantaron en español y por la orquesta de cuerdas-la única del país-que dirige el director venezolano Jesús Briceño, que lo deleitó con una pieza de Strauss. Sonriente y evidentemente encantado de estar ahí, en ese lugar tan a la vera del mar que se oían las olas, recibió obsequios de todo tipo, la mayoría artesanías hechas a mano, de fieles que viven en aldeas de la selva a las que suele ir el padre Martín, tardando cuatro horas abriéndose camino a machetazos o en 4x4. Todos se arrodillaban y le besaban la mano, emocionadísimos.

Al haberse cumplido 25 años de la llegada de la Virgen de Luján a la misión, el Papa bendijo 25 estatuas de la patrona de la Argentina, que el padre Martín le anunció que llevará a 25 aldeas de la foresta. Francisco, que se sacó fotos grupales con todos, se reservó lo mejor para el final: un encuentro a solas de 15 minutos con los misioneros argentinos que motivaron este viaje, con quienes compartió mate y torta frita y se puso al día. También saludó con gran cariño y se sacó fotos con las hermanas de la rama femenina del IVE, las Servidoras de la Virgen de Matará (tres de las cuales son argentinas), que están al frente de un hogar para niñas que se llama Luján, donde reciben a mujeres maltratadas, abusadas o rechazadas, con quienes bromeó.

"¡Es una alegría inmensa! ¿Cuándo hubiéramos pensado que el vicario de Cristo viniera a visitarnos a nosotras, a la misión?", comentó a LA NACION, llena de entusias moyaún incrédula, la hermana María Reina de los Cielos Prado, que está desde hace seis años aquí y también es hermana de Martín.

"Es impresionante que el Papa, el representante de Cristo, haya venido hasta Vanimo. Nunca pensamos que podría pasar, es una gracia enorme para todos y para toda la Iglesia", aseguró otra religiosa.

Inagotable, pero con la misión cumplida y, seguramente, feliz, el Papa volvió a subirse con su silla de ruedas al C-130 de la Royal Air Force australiana con destino a Port Moresby a las 18 locales. Hoy, después de un encuentro con jóvenes, partirá desde allí con rumbo a Timor Oriental, tercera etapa de una maratón agotadora, pero que resulta para él oxígeno y nueva energía. •

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### UNA DÉCADA, SIETE JEFES

Desde que Cristina Kirchner echó a Jaime Stiuso y a la vieja guardia de la SIDE, se sucedieron siete gestiones diferentes



Oscar Parrilli Designado por Cristina Kirchner. Estuvo en el cargo durante 2015, entre marzo y diciembre.



**Gustavo Arribas** Nombrado por Mauricio Macri. Fue titular de la AFI entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.

#### Espionaje y Justicia | EL FUTURO DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA

# El Gobierno avanza con una purga de la SIDE y hay inquietud por los efectos

Ya fueron desplazados 147 agentes de la secretaría; buscan detectar a los funcionarios que responden a grupos políticos o a exjefes de los servicios; evaluarán a 1200 empleados



El titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y uno de sus antecesores en el cargo, Juan Bautista "Tata" Yofre

INSTAGRAM

#### Cecilia Devanna

LA NACION

Mientras la ampliación de su presupuesto es objeto de polémica y debates parlamentarios, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SI-DE) avanza con un fuerte proceso de purga interna.

Desde su llegada, la administración libertaria ya desplazó a 147 agentes y por estas horas evalúa a los 1200 empleados que aún quedan, según reconoció una importante voz del espacio libertario. "La mayoría no va a quedar", aseguran, sin negar la preocupación por las consecuencias de las expulsiones.

La lista para "purgar" incluye a empleados que respondan a grupos políticos por fuera de la agencia, personal sin formación en el área y funcionarios "sin conocimientos e inexpertos".

tienen un número final en el que planean frenar el drenaje. "Se irán los que se tengan que ir", sostienen.

En las últimas semanas, la SIDE fue noticia por las discusiones políticas alrededor del DNU que amplió en 100.000 millones de pesos el presupuesto, lo que esta semana podría ser tratado por el Senado, después del revés en la Cámara de Diputados, y por la decisión de que el senador radical Martin Lousteau sea quien encabece la Comisión Bicameral de Inteligencia Ambos, reveses para el oficialismo.

La SIDE, que volvió a tener su nombre histórico en julio pasado, va por su segundo jefe en la gestión libertaria. El primero, Silvestre Sívori, salió eyectado detrás de su impulsor, el exjefe de Gabinete Nicolás Posse. Ahora es tiempo de Sergio Neiffert, hombre de Santiago Caputo, asesor presidencial y quien tiene un rol central en el

En el Gobierno aseguran que Nei-En el Gobierno admiten que no ffert ya le pidió a Lousteau, en una charla informal que mantuvieron, que lo convoque a la Bicameral y que aún espera que lo haga. También se muestran confiados en que

para cuando el Senado haya tratado el posible rechazo al DNU, el presupuesto ya vaya a estar ejecutado.

"Mientras esté vigente es legal y

ya va a estar ejecutado", desafían. Sobre la purga, en las filas libertarias aseguran que encontraron un plantel de gente mayoritariamente joven, por lo que "hay pocas perso-

#### "La mayoría no va a quedar", aseguran en la Casa Rosada, tras un relevamiento

nas para jubilar", se lamentan. La mayoria de esas personas jóvenes habrían ingresado en tiempos del kirchnerismo, cuando Cristina Kirchner buscó arrasar con la herencia del exdirector de Operaciones Antonio "Jaime" Stiuso e hizo entrar al organismo personal que respondía a sus filas, especialmente militantes de La Cámpora.

Para el oficialismo, ese ingreso de jóvenes no solo se dio en esa épo-

ca, sino también en la de Mauricio Macri, cuando el organismo era dirigido en la práctica por Silvia "la Turca" Majdalani, segunda de "la casa" detrás, solo en lo formal, del exrepresentante de futbolistas Gustavo Arribas. "Todos metieron pendejos; es una planta joven", resumen en la Casa Rosada, de forma poco elegante.

Por estas horas se continúa relevando a todo el personal bajo el concepto de avanzar con esa purga, que tiene como principal premisa "sacar a toda la gente que tiene terminales políticas fuera del área".

En esa lista de referentes políticos mencionan las influencias persistentes de Majdalani, el exdirector Fernando Pocino y del exjefe del Estado Mayor César Milani.

Sobre agentes que respondan a Stiuso, cuyo nombre volvió a estar en danza en el último tiempo, en las filas libertarias aseguran que "prácticamente no quedan, los rajó todos Cristina", en alusión a lo que sucedió entre diciembre de 2014 y finales del segundo mandato de Fernández de Kirchner.

La exmandataria desplazó al histórico agente en enero de 2015, días antes de que se produjera el crimen del extitular de la UFI AMIA Alberto Nisman, en los que fueron de los días más agitados para la inteligencia local.

A todos aquellos que tengan terminales políticas, las fuentes del área consultadas por LA NACION Insistieron en que también irán por las "gente no capacitada, exceptuando administrativistas".

El relevamiento de la SIDE comenzó semanas atrás y fue en el marco de la evaluación del personal de la secretaría que desde el Gobierno enmarcaban las consultas que se dieron en el marco de la causa por espionaje que involucra a Macri, lo que desató una escalada política entre Pro y el oficialismo. en especial entre el exmandatario y Caputo, unidos por una tensa relación. "Se fue a preguntar por esa causa como se hizo con todas aquellas en las que están involucrados agentes, para saber cómo trabajan ytener más elementos para evaluar su trabajo", afirmaban entonces en Balcarce 50. Pese a que la tensión creció aún más en medio de versiones de que el Gobierno había desplazado a los funcionarios que fueron a preguntar por el caso, en el Gobierno insisten en que ambos siguen en funciones.

Sobre Macri, cerca del estratégico asesor, aseguran que pidió la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SI-DEyque le fue negada. "Algún interéstendría", deslizan suspicaces en alusión a las causas que investigan al exmandatario. Cerca de Macri lo niegan de plano y sostienen con vehemencia que desde que se gestó el acuerdo en que Pro apoyó a la fórmula libertaria de cara al balotaje, "jamás se pidió un cargo".

Una decisión arriesgada

La decisión de "purgar" el organismo es considerada "buena y necesaria" por expertos en inteligencia, pero también un "arma de doble filo" por lo que puede significar tener "en la calle" a personas con conocimientos como los que puedan haber adquirido en "la casa", pero como "mano de obra desocupada".

Ante la consulta de LA NACION, otros expertos en la materia lo consideraron por sobre todo "muy conveniente, porque en la SIDE hay capas geológicas de agentes que entraron en distintos momentos, más que nada en el kirchnerismo, y fueron quedando, pero sin preparación e informando hacia afuera". Al tiempo que advierten que "tiene que hacerse de forma ordenada, sacando la militancia rentada y apuntando a una profesionalización del

Agregan que "hay que sacar a los militantes, pero el gran debate es como se ejecuta". Y si bien la coincidencia entre los consultados es que la mayoría de la "militancia rentada" que consideran hoy ocupa cargos de agentes "no supondría un gran riesgo fuera de la agencia", estiman que "podría ser dramático si hubiera mano de obra desocupada de inteligencia paralela de cuadros grandes que respondan a Pocino o Milani".

POLÍTICA 9 LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Cristina Caamaño Designada por Alberto Fernández. Ejerció entre diciembre de 2019 y el 6 de junio de 2022.



Agustín Rossi También nombrado por Fernández. Fue titular de la AFI entre junio de 2022 v febrero de 2023.



Ana Clara Alberdi Designada por Fernández. Reemplazó a Rossi hasta el fin de la gestión de Unión por la Patria.



Silvestre Sívori Designado por Javier Milei. Dejó el cargo en mayo pasado.



Sergio Neiffert Nombrado por Javier Milei a partir del 6 de junio. Conduce actualmente la SIDE.

# El kirchnerismo ahora desconfía de los lazos de Lijo con Larreta

El pliego que nomina a la Corte al juez federal sigue congelado porque Cristina Kirchner reclama negociar cargos judiciales a cambio del voto de la primera minoría en el Senado

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

Como si portara una maldición, en el Senado nadie quiere saber nada con el dictamen que impulsa la designación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, como si hubiese caído en arenas movedizas, cuando más se mueve. más se hunde y se empantana la nominación del juez federal. En la misma situación, en realidad con menos apoyos todavía, se encuentra el catedrático Manuel García-Mansilla, también propuesto por el presidente Javier Milei.

Por estos días, el máximo tribunal de Justicia parece más lejos que nunca del alcance de Lijo. Lo que son las vueltas de la política. Hace menos de un mes, en el campamento del juez federal –y también en el Gobierno- daban por descontada su llegada a la Corte. Por esos días, hace unas tres semanas, cuando se presentó en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación, casi nadie dudaba de que el pliego tendría los dos tercios de los votos en la Cámara alta para alcanzar la máxima judicatura de la Nación.

"El dictamen apesta. Nadie quiereacercarse ni que le hablen de firmarlo. Los tres que estamparon la firma deben estar pidiendo que lo quemen", opinó un senador kirchnerista que sigue con apasionado morbo la novela de los jueces de la Corte propuestos por Milei.

El documento parece haber pasado a la categoría de mito. Algunos dicen que tiene siete firmas. Otros, que en realidad es un solo texto que impulsa a los dos candidatos. También se escucha que se escribió en el Poder Ejecutivo o que lo redactó una senadora de la oposición dialoguista. Los rumores y versiones se multiplican en el Senado, pero lo único concreto es que las nominaciones permanecen estancadas.

La propuesta voló por los aires hace dos semanas, luego de que el kirchnerismo se cansó de que el Gobierno hiciera oídos sordos a sus reclamos subterráneos para que Milei abriera la alforja y empezara a repartir cargos judiciales –un botin siempre apreciado por Cristina Kirchner en particular y el peronismo en general-a cambio de los votos que ubiquen a Lijo y García-Mansilla en la Corte.

Para colmo de males, con el paso de los días empiezan a filtrarse algunas de las causas y sospechas que permitieron embarrar la cancha y llegar a esta situación en la que la nominación de Lijo no va ni



El juez federal Ariel Lijo, el mes pasado, tras exponer en el Senado

FABIÁN MARELLI/ARCHIVO

para atrás ni para adelante.

Según confiaron al menos dos legisladores al tanto de lo que se habla en la mesa de arena del Instituto Patria y en sus correspondientes terminales legislativas, una de las razones que habrían influido en la parálisis es que en el kirchnerismo empezaron a ver con más atención los vínculos que conectan a Lijo de manera directa con Pro.

Uno está a la vista: es su actual pareja, Genoveva Ferraro. Abogada y especialista en contrataciones públicas, su último cargo en la ciudad de Buenos Aires fue como secretaria de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, su jefe político e intimo amigo.

A través del exjefe de gobierno porteño, los lazos de Ferraro llegan a Guadalupe Tagliaferri (Capital), senadora de Pro hoy al frente de la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado. Sí, la misma que debe dictaminar si el pliego de Lijo llega o no al recinto de la Cámara alta.

Pero su larga trayectoria en la ciudad le permitió a Ferraro acumular poder sin exponerse mucho a la mirada pública desde la todopoderosa Secretaría General de Administración y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad. Sentada en la caja de la Justicia porteña es que forjó una línea directa con el radical Daniel Angelici yel peronista Juan Manuel Olmos, operadores políticos judiciales en la Capital.

Menos público que su pareja,

el trámite parlamentario de su nominación a la Corte destapó otros contactos que unen a Lijo con Pro.

Según voceros legislativos, el juez federal no trajinó en soledad los despachos de los senadores buscando sus votos, sino que también invirtió algunos fondos en contratar a un especialista para que su mensaje llegara a los puntos más recónditos e inaccesibles del Senado.

La persona que habría sido la elegida es Néstor "Oso" Landoni, un reconocido operador al que en el kirchnerismo ligan con la escudería amarilla y que es el fundador y CEO de Consultora del Plata, empresa que tiene más de 30 años de existencia y que, según se puede leer en su página web, está "dedicada a brindar a sus clientes un soporte sólido en el manejo de cuestiones públicas e institucionales".

#### Candidato enojado

Se entiende ahora por qué al Senado han llegado la semana pasada mensajes acerca del malhumor que ha invadido a Lijo, quien considera que la nominación de García-Mansilla le juega en contra. "Está que arde", dijo un operador judicial con terminal en un importante despacho de la Cámara de Diputados.

"Pero este tipo, si no es de Macri, mínimo es de Larreta", habría sido, palabras más, palabras menos, el razonamiento que se escuchó en

uno de los campamentos kirchneristas para desconocera Lijo como un candidato que se le pudiera endosar al peronismo en la cuenta de una eventual negociación por la ampliación de la Corte y el reparto de otros cargos, como procurador general de la Nación y los más de 140 juzgados federales, que es lo que viene exigiendo el kirchnerismo desde mediados de julio.

"En realidad, el único entusiasmado con Lijo siempre fue Gildo", agrega un senador peronista que sigue los vaivenes políticos del kirchnerismo en el Senado sin involucrarse.

La mención a Insfrán, el eterno gobernador de Formosa, es lógica si se toma en cuenta que el magistrado benefició al mandatario en la causa por la que se investigaba la extraña contratación por parte de la provincia norteña de The Old Fund, firma involucrada en el escándalo del caso Ciccone que encabezó Amado Boudou.

Esto, sumado a que el padrino de la postulación de Lijo es el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, a quien Cristina Kirchner mira con recelo y desconhanza, y a la negativa del Gobierno a entrar de lleno en una negociación más amplia (insiste en que le aprueben los dos pliegos antes de discutir la ampliación de la Corte y el resto de los cargos judiciales), terminó por paralizar por completo los engranajes políticos del Senado y las nominaciones de Lijo y de García-Mansilla.

#### Comienza el debate de los 138 pliegos que quiere aprobar **Kicillof**

**TUECES.** La Comisión de Asuntos Constitucionales los analiza desde mañana

El Senado de la provincia de Buenos Aires comenzará a debatir esta semana los pliegos de 138 jueces enviados por el gobernador Axel Kicillof, un proceso que se había trabado en medio de internas del oficialismo provincial, pero se encaminó sobre el cierre de agosto.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial tratará los pliegos de los jueces a partir de mañana, y seguirá el miércoles y el jueves, en encuentros que comenzarán a las 13 y se extenderán hasta las 20 de cada jornada. El cuerpo tiene 15 integrantes (siete peronistas, siete de lo que fue Juntos por el Cambio y uno de La Libertad Avanza). El senador Emmanuel González Santalla, un dirigente de La Cámpora con base en el distrito de Avellaneda, es el presidente de la comisión.

Los candidatos a ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales están consensuados entre Unión por la Patria, la UCR y Pro, que son las fuerzas mayoritarias de la Cámara alta bonaerense (ostentan 38 de las 46 bancas). Los jueces bonaerenses se eligen a partir de ternas que elabora el Consejo de la Magistratura provincial, tras lo cual el Poder Ejecutivo escoge a uno por cada terna y pide al Senado su acuerdo para la designación, lo que debe suceder en una sesión.

El envío de los pliegos a la comisión que los comenzará a debatir a partir de mañana fue demorado por la titular del Senado, la vicegobernadora Verónica Magario. González Santalla llegó a reclamarle por nota que hiciera efectivo ese giro. La situación se destrabó hace poco más de una semana, cuando Magario y el ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, se reunieron, tras lo cual se sumaron nueve candidatos más a la lista de 129 que había enviado el gobernador Kicillof. Los ingresos sobre el final son de ocho candidatos para el Departamento Judicial de La Matanza (territorio de la vicegobernadora y su socio político Fernando Espinoza) y uno para el Departamento Judicial de Azul.

El avance de los pliegos judiciales se desarrolla con acuerdo de las fuerzas mayoritarias de la Legislatura (Unión por la Patria, la UCR y Pro). Los cuestionamientos públicos llegaron, por ahora, de la mano de la senadora Florencia Arietto, que integra uno de los bloques de La Libertad Avanza (saltó a esa fuerza tras haber ganado su banca por Pro). Arietto impulsa pedidos de juicio político contra el fiscal general interino de Lomas de Zamora, Carlos Baccini (propuesto para quedarse con ese cargo de forma definitiva), y del juez de garantías Nº 8 de ese mismo departamento judicial, Gabriel Vitale (candidato a juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús).

En la Justicia bonaerense existen unos 1500 puestos vacantes, entre los que se destacan cuatro en la Suprema Corte, que funciona con tres de sus siete integrantes (Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan), por lo que debe convocar a la presidenta del Tribunal de Casación Penal, Florencia Budiño, para poder tener quorum y dictar sus fallos. •

# Internaron a Francos por una lipotimia, pero se encuentra fuera de peligro

MALESTAR. El jefe de Gabinete se descompuso ayer y permanece en observación; perdió momentáneamente el conocimiento



Clínica La Sagrada Familia, donde fue internado Francos

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, fue internado en una clínica de la ciudad por un "cuadro intestinal agudo" que le provocó una lipotimia, como se conoce la pérdida momentánea del conocimiento debido a un dolor intenso.

"Está bien, sin riesgo alguno, nece internado con un diagnósti-

puede ser que quede hasta mañana (por hoy) o que se vaya esta nochea última hora", informaron a LA NACION Voceros del jefe de Gabinete, aventando cualquier pronóstico complejo sobre el estado de salud del funcionario.

Francos tiene 74 años y perma-



NICOLÁS SUÁREZ

Guillermo Francos JEFE DE GABINETE

co estable en la Clínica La Sagra-Belgrano.

Los primeros informes médicos hablaban de que permanecería en observación por lo menos hasta hoy para que le puedan realizar los estudios necesarios para descartar cualquier tipo de dolencia mayor.

La lipotimia se produce cuando hay una disminución repentina y temporal de la cantidad de sangre que fluye al cerebro, por motivos que pueden ir desde una caida repentina de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca hasta cambios en la cantidad de sangre en ciertas áreas del cuerpo.

Sin embargo, la lipotimia o síncope también puede ser un signo de una patología más grave, por lo que es importante recibir tratamiento de inmediato después de sufrir un episodio, sobre todo en pacientes que presentan problemas cardíacos u otras patologías previas.

#### Una semana agitada

Tras dar su informe de gestión frente a la Cámara de Diputados el último miércoles, Francos tuvo que lidiar con la polémica que se desató tras las declaraciones del senador y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, quien confesó en un programa televisivo que tenía a la mayoría de los asesores que contrató desde que llegó al Senado trabajando en San Luis para apuntalar su carrera a la gobernación de la

Este hecho generó un fuerte malestar en la Casa Rosada, pero desde la sede de gobierno se preocuparon por aclarar que no tienen previsto aplicar medidas extremas contra el legislador más allá de exigirle la reducción de la planta de asesores que nombró en la Cámara alta.

En medio de esta polémica, el jefe de Gabinete fue uno de los pocos funcionarios del Poder Ejecutivo en salir a hablar y no ocultó su enojo y desaprobación sobre el accionar de Abdala.

"Me parece absolutamente inapropiado el comentario", aseguró Francos.

Después del desliz de Abdala, da Familia, del barrio porteño de cuentas en redes sociales vinculadas con el Gobierno pidieron que el senador fuera echado de la Cámara alta.

> No estan fácil el trámite, solo hay dos posibilidades de que esto ocurra. Una es la renuncia del legislador; la otra es que el Senado vote su desafuero, para lo cual se requiere de un dictamen de comisión y el tratamiento y la aprobación de su expulsión en el recinto.

> "El hecho que me parece que molesta fundamentalmente es que tenga una cantidad de asesores en la provincia de San Luis. Eso sí, me parece que no corresponde", marcó el jefe Gabinete, y agregó: "No digo que no pueda tener ninguno, porque un senador necesita alguno

Los colaboradores del jefe de Gabinete estimaban que hoy podrían darle el alta si la recuperación se mantenía estable

trabajando con él allí, ya que en definitiva representa a la provincia".

Y sentenció: "Lo que no me pareció, al igual que a la opinión pública, es tener esa gran cantidad de asesores en San Luis, lo que no se corresponde con las necesidades de un senador. Y como lo expresó, además, tiene más que ver con su campaña política, y yo creo que las campañas políticas no se pueden hacer con fondos públicos. Creo que el senador tendrá que rectificar esta posición. Me parece que ha sido una equivocación, sin duda".

El jefe de Gabinete se presentó en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, identificado con el número 140, en una sesión que duró varias horas y en la cual respondió 1700 preguntas de los legisladores.

Asimismo, el día anterior había enviado las respuestas por escrito a las consultas formuladas por los diputados.

## Quintela avanza en el PJ sin el aval de Cristina Kirchner

PERONISMO. Tiene el apoyo de Kicillof, pero enfrenta la resistencia de La Cámpora; Schiaretti busca armar una alternativa por afuera

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Cristina Kirchner ganó centralidad en las últimas horas a partir de su confrontación pública con Javier Milei. El 17 de noviembre el Partido Justicialista debe elegir presidente y Fernández de Kirchner dejó algunos "mensajes" en el documento que usó para criticar al libertario. Dijo, por ejemplo, que el peronismo "se torció" y que se deben "ordenar las nuevas demandas para poder alinear pensamiento, palabra y acción".

Casi a la misma hora, Ricardo Quintela buscaba sumar aliados para presidir el PJ con un acto en Entre Ríos.

Al riojano lo impulsa Axel Kicillof. No tiene el aval de La Cámpora y no es de los preferidos de la expresidenta.

peronismo, Juan Schiaretti busca construir una alternativa, apuesta por la "avenida del medio".

En su reunión con referentes del peronismo entrerriano (también estuvo con la intendenta de Paraná, Rosario Romero), Quintela dijo que Cristina Kirchner "es una conductora natural del peronismo, ella no es patrimonio de ningún sector ni agrupación". Se refería, por supuesto, a La Cámpora.

"Es una candidata natural", agregó Quintela, y repitió la idea de que el partido se debe reorganizar para "ser competitivos y elaborar un programa y proyecto de país atractivo para el electorado".

Del mitin participaron las diputadas nacionales Blanca Osuna y Carolina Gaillard, y los exlegisladores provinciales Julio Solanas y Carina Ramos.

También estuvieron el exdiputado nacional Marcelo Casaretto y el exintendente de Paraná y excandidato a gobernador Adán Humberto Bahl. Quintela viene haciendo estas reuniones en distintas provincias -estuvo en Jujuy, San Juan y Chaco- para "tratar de despertar este gigante que estaba dormido para ponernos de pie y que empecemos a marchar".

En los hechos, Quintela es el úni-En paralelo, por fuera de ese co aspirante. Pero en La Cámpora quieren impulsar a Cristina Kirchner, mientras que ella mira a la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, de buena relación también con Kicillof.

Por eso, a Corpacci ser apuntada por la expresidenta la pone en una situación incómoda. La principal incógnita es si el bonaerense está dispuesto a cortar lazos con quien fue su "madre política".



Quintela, el viernes, en la Universidad de Entre Ríos

Cristina Kirchner guarda viejas na Teresita Quintela, cuando era senadora nacional, votó en contra de la resolución 125 y se alineó con el sector agropecuario. Horas antes le había dicho que "pensaría" su conducta.

Schiaretti reapareció en la Convención Anual del IAEF en Mendoza, donde volvió a cargar contra el kirchnerismo e insistió en la construcción de una fuerza política que

apueste a "la normalidad". Decidido facturas con el riojano. Su herma- a no ser candidato en las legislativas de 2025, el cordobés busca armar una alianza transversal. Esa construcción es por fuera de la estructura partidaria del PJ.

> En Mendoza se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo y compartió panel con Ricardo López Murphyy Martín Tetaz. Su partido, Hacemos por Argentina, ya tiene presencia en 14 provincias y la intención es completar el mapa en los

próximos dos meses. Las sirenas de las ambulancias están funcionando para recoger heridos de otros movimientos que "compartan" los postulados.

En esa lista no descartan nombres como los de Facundo Manes, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta. Con el exjefe de gobierno porteño ya hubo coqueteos en la campaña presidencial cuando el dirigente de Pro intentó sumar al cordobés, ya lanzado como candidato, como vice. En el círculo de Schiaretti entienden que la diáspora del kirchnerismo continuará y que de allí podrían sumarse nuevos dirigentes. "No los radicalizados, pero sí los del peronismo tradicional que habían quedado en el sector dominante", sostienen. x Miguel Ángel Pichetto, jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados, conversa permanentemente con Schiaretti y es uno de los más entusiasmados en la iniciativa que encara el cordobés.

En este armado podrían sumarse dirigentes de los gobernadores peronistas "dialoguistas", Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Hasta el momento no hay señales concretas de que avancen en ese sentido. Tampoco están participando de las movidas del sector duro del PJ. •

POLÍTICA | 11 LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### EL ESCENARIO

# Chispazos que iluminan conflictos

#### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

#### Viene de tapa

La nueva semana de fuego y furia retórica (también normativa) de Milei no impidió que salieran a la luz del sol las debilidades de su espacio en dos dimensiones estructurantes de la narrativa oficialista: la eficiencia y la ética.

Por un lado, quedaron expuestas, otra vez, las dificultades que sigue teniendo para llevar adelante medidas y proyectos. Por el otro, se manifestaron conductas que se suponían patrimonio excluyente de "la casta" que el libertario prometió erradicar, como el escándalo de los asesores del presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. Y todavía queda mucho por conocerse.

En el caso de Cristina Kirchner. por debajo del lanzamiento de su nueva polémica (pretendidamente) académica sobre la economía, asoma la crisis que sigue atravesando su espacio para revincularse con la sociedad, más allá del núcleo duro de sus fieles, así como para ofrecer alguna muestra de renovación dirigencial capaz de satisfacer las nuevas demandas ciudadanas.

La estrategia de ambos sigue siendo la misma: ocupar el centro de la escena con estridencia, culpar a otros (y al otro), criticar para evitar autocríticas y, sobre todo, para que no queden expuestos sus errores, sus fragilidades, sus contradicciones y sus limitaciones.

Milei y Cristina Kirchner corren una carrera contra el tiempo estructurada sobre la base de cálculos disímiles, aunque no necesariamente antagónicos, respecto del éxito o el fracaso de las políticas oficiales, especialmente en materia económico-social.

"El mejor gobierno de la historia argentina", según el irrefutable índice Milei, exhibe, recorta, edita y promociona indicadores económicos destinados a prolongar su popularidad y sostener la expectativa social.

Sin embargo, la curva descendente de la caída de la inflación y la curva ascendente de la recuperación de la actividad no terminan de cruzarse para alcanzar el punto de quiebre y llevar la economía hacia un sendero virtuoso consistente. Demasiadas dudas se suman en la superficie y demasiados restos se acumulan bajo la alfombra, según una mayoría de economistas que potencian luces de alarma, con el cepo cambiario y las reservas en el centro de la escena.

De todas maneras, la dimensión económica junto con la gestión de la seguridad y el control de la calle, así como la determinación y la retórica de Milei, siguen siendo los activos sobre los que se sostiene el oficialismo. A ello se suman la fragmentación y la confusión que sigue atravesando a la oposición.

Sin embargo, nada de eso termina de allanar el camino, no solo por la capacidad de obstrucción de los distintos sectores opositores, que se juntan y se separan por temas y circunstancias. También operan la vista. El paso casi sin escalas, ni como obstáculos constantes (y crecientes) la heterogeneidad, la escasa idoneidad y la impericia de algunos funcionarios y de la mayoría de los legisladores, potenciadas por la ausencia de una conducción política en el terreno. Un problema de cantidad y calidad.

"Los nuestros no solo son pocos, sino que demasiados son malos o inexpertos. Y con eso hay que lidiar



Javier Milei y Cristina Kirchner

todo el tiempo", admite entre resignadoy exhausto un funcionario con despacho en la Casa Rosada, que prefiere no hablar de las interferencias que suele haber en la línea de mando. Menos de la "sombra terrible" (diría Sarmiento) de Santiago Caputo, que se cierne sobre todos.

#### Una internación sintomática

El trastorno intestinal que terminó ayer en la internación del jefe de Gabinete y ministro del Interior, Guillermo Francos, parece reafirmar la máxima psicológica de que el cuerpo habla a través de sus síntomas. Los propios, tal vez más que los ajenos, le están dando trabajo extra.

"Han sido y son semanas muy duras", reconoce un estrecho colaborador del jefe de los ministros. Su primer informe ante la Cámara de Diputados, en el que debió responder más de 2500 preguntas, junto a varios cuestionamientos incisivos, y que finalmente fue interrumpido por los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso, resultó la parte visible y no la más complicada de lo que debió superar Francos en los últimos días.

La permanente tensión en el seno del Gobierno, las diferencias de criterios y el constante equilibrio que está obligado a hacer entre su rol de constructor de puentes con la dirigencia política y, al mismo tiempo, el de defensor/moderador de las posiciones extremistas (en las formas y en el fondo) del "triángulo de hierro" del Gobierno habrían dejado terreno liberado para que se ensañe algún virus gastrointestinal.

No se trata de nada nuevo ni grave para los que ejercen el poder. Perosí es un llamado de atención para una estructura en la cual Francos es una pieza clave, sin recambio a pretemporada, de la confortable Washington a la ultramaratón mileísta ha sido un salto abrupto.

El paso del tiempo empieza a ser, así, un factor cada vez más gravitante. Las últimas encuestas que llegaron a la mesa del poder de dos de las encuestadoras a las que Milei respeta y presta atención muestran que, por debajo de una benévola superficie de alta popularidad y

apoyo, empieza a advertirse cierta fatiga en los sectores más afectados por el impacto y la prolongación del ajuste sobre sus hábitos cotidianos.

El mandato de aguantar, más el rechazo hacia el pasado y el temor a un vacío político fuera del oficialismo, siguen modelando la dinámica colectiva, pero muestran una potencia declinante como ordenadores del humor social.

El último paro dispuesto por los sindicatos aeronáuticos que volvió a trastornar impiadosamente la vida de decenas de miles de argentinos y extranjeros sirvió como demostración de esa realidad compleja, que tiene más grises que blancos y negros.

La mayoría de la sociedad rechazó (y rechaza) las medidas de fuerza, pero no hay unanimidad en cuanto a la magnitud de esa impugnación ni a la justificación que se haga de las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales.

La mayoritaria paciencia con la que los pasajeros varados enfrentaron el paro es todo un síntoma del singular momento que se vive en la Argentina. Salvo el oficialismo duro y la oposición más extrema, nadie tiene certezas sobre lo que sucede y menos sobre lo que vendrá.

Milei y Cristina Kirchner tienen pronósticos disímiles, aunque no antagónicos, sobre el éxito de la gestión

"Yo no apuesto a que esto va a fracasar, y menos en el corto plazo", dice la expresidenta

Después de semanas de tensión, el cuerpo de Francos habló y terminó internado

Eso genera que entre los antagonistas se libre cada día una pelea de largo plazo contra el tiempo en la que cada uno adopta estrategias según el resultado que imagina del actual proceso.

#### Cristina, la ofensiva defensiva

"Yo no apuesto a que esto vaya a fracasar, y menos en el corto plazo. Es más, creo que puede imponerse, pero con resultados nefastos", les ha dicho Cristina Kirchner a varios de sus interlocutores.

Por eso, además de discutirle a Milei en el terreno en el que este se autopercibe el mejor de todos (un premio Nobel de Economía), lanza propuestas para tratar de actualizar el ideario perokirchnerista ante el clima de época que amenaza su vigencia, aunque sin hacer autocrítica ni cambiar su cosmovisión.

El documento titulado "Es la economía bimonetaria, estúpido", que publicó el viernes pasado en las redes sociales y con el cual (gracias a Milei) volvió a reinstalarse como la retadora del "mejor del mundo", es una continuidad del anterior pronunciamiento del 14 de febrero pasado. Solo cambian algunas bolillas del mismo programa.

Tras la nueva clase de economía política y monetaria, la expresidenta volvió a abrir la puerta para discutir lo que podrían ser herejías en otra época reciente y hoy son tópicos ineludibles, como privatizaciones (a su manera), modelo educativo y hasta la representación sindical, entre otros.

Sin rendirse, instalay reformatea todo eso que no se hizo o "se torció" durante el gobierno del vapuleado Alberto Fernández por su incapacidad y resistencia a la conducción cristinista, según la versión kirchnerista. O por la obstrucción tácita y explícita del cristinismo, según el relato de exfuncionarios albertistas y de peronistas no cristinistas.

Mileístas y kirchneristas pura sangre celebran la reinstalación de lo que para ambos es el superclásico que los potencia a ambos y para el resto resulta apenas una estelar remake de Titanes en el ring. Lo cierto es que el rating se lo llevan ellos dos, aunque en ese programa el único ganador siempre termina siendo

el Martín Karadagian de turno.

"Entre los gobernadores no kirchneristas y los intendentes no abonados al camporismo no cayó bien lo de Cristina. Lo interpretan como un 'córranse de esto los peronistas tradicionales porque no están a la altura de la batalla que se viene'. Y los sindicalistas lo leyeron como un 'ustedes ya representan poco'. Pero también la mayoría de esos se callan en público porque aunque con ella no quieren estar, temen que sin ella dejen de existir", explica un baqueano que transita por todos los campamentos del panperonismo, incluido el kirchnerismo.

La imagen del ancla que evita que los vientos libertarios arrasen con el perokirchnerismo y la del tapón que impide que surja nada nuevo vuelve a agitar el desconcierto y los conflictos entre la dirigencia del multifacético justicialismo.

Por eso, el alter ego de Axel Kicillof, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió a decir que el gobernador está abocado a la gestión, que no está trabajando para ser candidato a presidente. Y luego señaló: "Tenemos que transformar nuestra fuerza política en una alternativa [...] Volver seria volver a un gobierno nuestro que fracasó. Hace falta algo distinto a lo que fracasó hace un año. El peronismo deberá tener un liderazgo".

Mientras recorre el país y teje vínculos con gobernadores peronistas y no peronistas, el mandatario bonaerense quiere evitar verse en el espejo de Horacio Rodríguez Larreta, convertido en candidato presidencial inevitable antes de tiempo, obligado a resolver el dilema de someterse o confrontar con quien ha sidoy es su líder partidario. Cristina y Máximo Kirchner lo saben demasiado bien. Y lo explotan.

Mientras tanto, desde el entorno del activo, pero silencioso, Sergio Massa juegan como siempre a varias bandas. El triderrotado candidato a presidente mantiene los vinculos con madre e hijo, sin dejar de marcar diferencias y de oficiar de puente cuando se tensan las relaciones de los Kirchner con Kicillof, Al mismo tiempo, disputa espacios, leyes y cargos con el gobernador y con La Cámpora. Massa en estado puro.

Desde allí, los massistas le bajan el valor al pronunciamiento de la expresidenta: "Cristina salió a ponerle freno a su descomposición interna", cuentan que Massa les dijo a dirigentes del Frente Renovador. La definición llega después de que desde lo más alto de La Cámpora negaran negociaciones con el Gobierno y le enrostraran al massismo, a través de Eduardo "Wado" de Pedro. algún de tipo de sociedad con el mileísmo, expresada en la permanencia de exfuncionarios massistas.

"Wado salió porque ellos estaban negociando la ampliación de la Corte y Sergio se le plantó", explican cerca del exministro de Economía. Loque no dicen es que Massa rechaza la idea kirchnerista porque no tiene reparos (sino más bien entusiasmo) frente a la postulación del cuestionado Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema y no ve motivos para complicar su llegada. El problema es que los votos en el Senado los maneja el kirchnerismo.

Una demostración cabal de que, como en el oficialismo, en la oposición kirchnerista los chispazos no ocultan sino que iluminan los problemas y los conflictos. •

12 | POLÍTICA | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024



La vicepresidenta Victoria Villarruel recolecta los votos para sancionar el cambio electoral

ARCHIVO

# El Gobierno intenta aprobar la boleta única y enfrenta dos posibles derrotas

SENADO. Apunta a matizar con una victoria el aumento de los fondos universitarios y el rechazo al decreto de gastos reservados

#### Delfina Celichini LA NACION

En una semana que se preanuncia compleja, el Gobierno apuesta a mostrar en el Senado algo más que solo derrotas. Con muchas dificultades, busca a avanzar en la implementación de la boleta única de papel (BUP) para las próximas elecciones nacionales y apuesta a matizar, con ello, dos inminentes fracasos. Se trata del rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 656, que aumentó los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), así como de la sanción del proyecto que garantizará el presupuesto para las universidades, que Javier Milei anticipó que vetará.

La titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, logró postergar una semana la sesión que tratará estos tres temas para, en ese plazo, reunir los 37 votos que den luz verde a la iniciativa que consolide la BUP. No obstante, esos avales todavía están en duda por un viraje de último momento de una porción del radicalismo. Por tratarse de una ley electoral, la Constitución nacional exige una mayoría especial de la mitad más uno del total de miembros del cuerpo para su aprobación y para ello es crucial que todo el bloque de la UCR apoye sin fisuras.

La reforma electoral impulsada por el Gobierno apunta a eliminar la actual papeleta partidaria-que distribuye y cuida cada espacio político- para adoptar una única boleta que aglutine toda la oferta electoral. Esta modificación del sistema tiene un gran simbolismo para la Casa Rosada. No solo ataca las prácticas clientelares y el negocio de la impresión de boletas, sino que también garantiza el derecho de elegir y ser elegido sin la necesidad de una estructura robusta de fiscales, algo que en la última elección les costó a los libertarios un pacto con el sindicalista Luis Barrionuevo en las PASO y con Pro en el balotaje. La implementación de la BUP es una meta que al Gobierno se le es-

curre desde principios de año.

Para destrabar esta discusión, La Libertad Avanza concedió modificaciones que devolverán la iniciativa a Diputados y dilatará su sanción definitiva. Incluyeron el pedido de la senadora Mónica Silva, ligada al mandatario provincial Alberto Weretilneck, de eliminar el casillero que permite votar la lista partidaria completa. Con ello, se neutralizará casi por completo el "efecto arrastre" propio de la actual boleta partidaria. La forma en que se diseña la boleta única en caso de simultaneidad electoral es otro de los puntos a modificar. Se plantea que en caso de concurrencia de los comicios, se oficializará una boleta para cargos nacionales, provinciales y, de corresponder, municipales.

Pese a estos consensos, ahora el oficialismo lidia con la posición de algunos referentes de la UCR que se rehúsan a acompañar el proyecto. La principal oposición la esbozó el senador Eduardo Vischi, de Corrientes, quien como un peón del gobernador de su provincia, Gustavo Valdés, considera que la reforma podría afectar los objetivos de su jefe político. La boleta única complicaría su intención de retener el poder el año próximo, dado que se beneficia del complejo sistema electoral actual, donde diferentes partidos pueden presentar, a través de una papeleta partidaria propia, la misma oferta de candidatos. Es decir, bajo la alianza oficialista, el sucesor de Valdés puede figurar en una treintena de boletas partidarias y ganar terreno por el peso de la estructura.

A la complejidad de desbaratar este sistema, a Valdés –que no puede ser reelegido– se le suma la necesidad de construir un discípulo que resulte conocido en un contexto político adverso: su espacio perdió adhesiones por la falta de resultados frente al caso de Loan Peña, el niño desaparecido hace ya casi tres meses.

"No tiene margen para votar en contra", señalan otros referentes del radicalismo, que aseguran que el resto del bloque aprueba la reforma electoral impulsada por el Gobierno. Consideran que, pese al golpe que podría suponer para Valdés, sería dificil que los dos correntinos aliados del oficialismo provincial, Vischi y Mercedes Valenzuela, asuman el costo político de quedar como los obstaculizadores del objetivo de los libertarios, junto al kirchnerismo.

Para sorpresa de muchos, existen más cuestionamientos al actual proyecto de BUP dentro de la bancada radical. Un puñado no ve con buenos ojos la eliminación del casillero que permite votar la lista completa de un partido, no solo porque consideran que es beneficioso para el elector, sino que también especulan con que puede haber mucho voto en blanco para las categorías subnacionales. Temen que el votante considere que con la selección de la opción nacional se derrame hacia el resto y no tilde el resto de las cajas. Argumentan que en Mendoza, una de las provincias que implementaron este sistema, el 85% optó por la opción de lista completa en la última elección.

Frente a este complejo escenario, el oficialismo tendrá tiempo hasta el jueves para acercar posiciones con esta porción de radicales que a último momento dificultaron la concreción de la reforma electoral. Quienes conocen los pliegues de este debate aseguran que no habrá definiciones hasta pasado mañana. Es probable que también se cuele la conversación para saldar la deuda previsional que el Estado nacional mantiene con 13 provincias, entre las que se encuentra Corrientes. El veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, donde se fija un plazo para que el Poder Ejecutivo liquide estos pasivos, erosiona la ya muy intrincada conversación política en otros frentes. •

## En Pro quieren apurar la privatización de Aerolíneas Argentinas

congreso. Una veintena de legisladores buscan que la venta de la línea aérea se trate sobre tablas

Tras una semana de paros aeronáuticos que afectaron, solo en la jornada del viernes, a 15.000 pasajeros, el bloque de diputados de Pro presentó un proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas. La propuesta se conoce casi en paralelo a la decisión del Gobierno de impulsar por decreto la declaración de "servicio esencial" del servicio aeronáutico comercial.

En las últimas horas, una veintena de diputados de Pro presentó en la mesa de entradas de la Cámara baja un proyecto para que Aerolíneas Argentinas sea privatizada. "Años de corrupción, el uso de la empresa como un nicho para acomodar militancia partidaria y la extorsión por parte de algunos sindicatos nos costaron millones de dólares a todos los argentinos", argumentaron los legisladores para pedir que la iniciativa sea tratada sobre tablas.

Los legisladores hicieron hincapié en el déficit que deja la compañía estatal para el Gobierno y señalaron que su uso se volvió "un
privilegio reservado para unos pocos" debido "al alto costo de los pasajes".

garantizarse niveles mínimos de funcionamiento aun en los días de huelga. Según fuentes oficiales, el decreto 70/2023, de reformas y desregulaciones, que firmó Milei en diciembre, ya establece la esencialidad del servicio aeronáutico

Añadieron que estos detalles, sumados a la "escasa oferta de rutas aéreas", volvieron a la línea de bandera poco preferida por los argentinos para los viajes de cabotaje. Según el último reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto, con información hasta el primer trimestre del año, Aerolíneas Argentinas generó pérdidas por \$149.214,4 millones, que, a la cotización del dólar del Banco Nación, equivalían a unos US\$170 millones al 28 de marzo.

"La privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos", se indicó en un tramo de los fundamentos del proyecto, que tiene como autor al diputado Hernán Lombardi. Entre los firmantes están los diputados Martín Yeza, Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Silvana Giudici y Alejandro Finocchiaro.

Una de las primeras iniciativas del gobierno de Javier Milei, que embanderó gran parte de su campaña para la presidencia, fue la de privatizar la línea de bandera aérea, en un plan para hacer lo mismo con varias de las empresas que aún están bajo el control estatal, pero el Congreso la quitó de la Ley Bases. Sin ese proyecto a favor, los cambios más rotundos para Aerolíneas comenzaron a llegar con las medidas vinculadas a la "desregulación de los cielos".

El Gobierno, tras una semana en la que los paros aeronáuticos se multiplicaron (ver página 17) anunció que reglamentará un decreto que declara esencial a la actividad, por lo que deberían garantizarse niveles mínimos de funcionamiento aun en los días de huelga. Según fuentes oficiales, el desregulaciones, que firmó Milei en diciembre, ya establece la esencialidad del servicio aeronáutico comercial, pero no está vigente porque carece de reglamentación. Ya contaría con el visto bueno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Hace varias semanas que los sindicatos aeronáuticos llevan adelante distintas medidas de fuerza en reclamo de un ajuste salarial que, según argumentaron, reacomode los ingresos, que quedaron por debajo de la inflación. Después de realizar asambleas en distintas jornadas, el viernes protagonizaron un paro total durante nueve horas, que afectó 150 vuelos, con más de 15.000 pasajeros perjudicados. La medida fue impulsada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). •

# Reforma laboral: desde la CGT piden "consenso"

LEYES. El sindicalista Andrés Rodríguez reclamó que la central participe de la reglamentación

El secretario adjunto de la CGT y titular de uno de los gremios estatales, Andrés Rodríguez, sostuvo que la reglamentación de la reforma laboral debe ser consensuada

Su afirmación fue en respuesta al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien anticipó la semana pasada que se avanza en la reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley Bases.

En ese sentido, Rodríguez consideró que si se consensúa la reglamentación, "fenómeno, es un elemento que podríamos reconocer como positivo".

"Ahora, si desconoce la opinión del sindicalismo, indudablemente nos vamos a oponer", expresó en diálogo con AM 750.

Sturzenegger había dicho la semana pasada que la reforma "no es ni protrabajadores ni proempresarios, es algo que beneficia a ambas partes". Explicó que el fondo de cese, al estilo del que funciona en la Uocra, con una indemnización individual, "es solo una opción", y que cada empresa podrá tener libertad para decidir la modalidad con relación a indemnizaciones por despido.

Rodríguez también cuestionó las cifras del texto que dio a conocer la expresidenta Cristina Kirchner para cuestionar a Javier Milei. "Creo que la señora debe revisar mejor los números", dijo el secretario adjunto de la CGT, y destacó que incluso en los gobiernos de Cristina "faltaron políticas para garantizar la producción de empleo formal". Pablo Moyano también le contestó a Cristina Kirchner. "Las cartas de la expresidenta no suman para nada, no suman. Llamen a una reunión del PJ v matémonos ahí adentro, no públicamente", sentenció.

POLÍTICA | 13 LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Diplomáticos van al paro contra un descuento por Ganancias

RELACIONES EXTERIORES. Planean adherir a una medida de fuerza convocada por el gremio ATE; hubo reclamos directos de embajadores a la canciller Diana Mondino

Jaime Rosemberg

LA NACION

Mañana, la canciller Diana Mondino viajará a Suiza, donde participará de un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y luego a Austria, para asistir la conferencia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), además de otros encuentros bilaterales.

En su ausencia, unos 400 diplomáticos afectados por el reciente recorte en los adicionales que reciben por su desempeño en el exterior, que fueron incluidos en el pago de Ganancias, podrían decidir en asamblea un paro de actividades para el jueves.

Ningún funcionario del Gobierno ni de la canciller pudo (ni quiso) frenar el recorte.

Se trata de otro dolor de cabeza para la canciller, que perdió poder con la incorporación de dos leales a Karina Milei: Úrsula Basset, co-Nahuel Sotelo, como secretario de Culto.

"Es muy probable que el miércoles se decida acompañar un paro dispuesto por ATE para el jueves; los más jóvenes quieren eso", afirmaron a LA NACION distintas fuentes de la diplomacia nacional.

Mientras esperan que las medidas cautelares presentadas en conjunto por la Asociación de Personal de Servicio Exterior (Apsen) y el gremio estatal prosperen, los diplomáticos de rangos inferiores impulsan medidas más drásticas, como un cese de actividades de dos horas o manifestaciones como la del lunes pasado, que reunieron a unas 200 personas en la puerta del Palacio San Martín.

Los diplomáticos con mayor rango, que sostienen negociaciones con la canciller, acompañarán la medida de fuerza, mientras la Casa Rosada afirma que se trata de un "conflicto de larga data", pero no



mo asesora en género y familia, y Asamblea del sindicato de diplomáticos en la Cancillería

piensa en dar marcha atrás.

"Así como está, es el fin de la carrera diplomática: un diplomático joven no puede mantener una familia en el exterior con estos sueldos", afirmó a LA NACION un diplomático con altas responsabilidades en la Cancillería.

que "los sueldos en el exterior no cubren ni los gastos fijos", como el pago de salud y vivienda, más la escolarización de los hijos, en los casos en que los tuvieran.

¿De cuánto estamos hablando? Los recortes rondarían los US\$4000 para secretarios, US\$5000 para consejeros y US\$6500 para ministros, poco más del 30 por ciento en promedio sobre el neto que cobraban hasta el mes pasado.

Varios de los diplomáticos con funciones fuera del país protestan porque consideran "injusto" el pago de Ganancias por el plus, dado que

-aseguran-ya pagan ese tributo por su sueldo en pesos.

Afirman que los empleados locales en las embajadas "ganarán más dinero que los diplomáticos", ya que no están afectados por ese pago, y observan que los agregados militares-que dependen del Ministerio Los diplomáticos argumentan de Defensa, que encabeza Luis Petri-no sufrieron recorte alguno en sus ingresos.

Los diplomáticos esperan las definiciones de la Justicia sobre los pedidos de medidas cautelares, presentadas por Apsen-ATE, por un lado, y por UPCN, por otro.

Este último gremio objetó no solo el recorte a los diplomáticos en el exterior, sino también todo el paquete fiscal impulsado por la gestión libertaria.

La presentación de Apsen y ATE -a cargo de un buffet de abogados del que participa el constitucionalista radical Ricardo Gil Lave-

dra-tuvo un éxito inicial el martes último, cuando el juez de la causa, Martín Cormick, aceptó el amparo y la "acción colectiva" de ambos sindicatos, sin expedirse sobre la cuestión de fondo.

¿Qué dice el Gobierno? "Eso es un tema de larga data, que se viene discutiendo hace un tiempo largo ya y se sigue en conversaciones, pero no implica absolutamente ningún conflicto. Amerita que las partes sigan conversando y sigan viendo a ver si se puede avanzar en algún tipo de solución para que todos queden conformes", contestó el portavoz Manuel Adorni ante una pregunta de la Nacion, el miércoles pasado, en la Casa Rosada.

Se trata de una explicación que los afectados calificaron de insuficiente ante la magnitud del recorte, que de no modificarse por la vía judicial podría originar pedidos de retorno al país de diplomáticos de carrera.

Preocupados por esas eventuales deserciones, embajadores ya advirtieron a Mondino sobre los efectos de la medida en cables reservados.

Uno de ellos habría sido el embajador en Italia, Marcelo Giusto, quien en misiva a la canciller alertó sobre la "precariedad" de la situación de los funcionarios a su cargo. "Corresponde, atento alcances e implicancias, que deje expresa constancia de las razonables preocupaciones-con las que empatizo-y del malestar generado-que comprendo- por medidas mencionadas, y alertar sobre posibles consecuencias de gestión aún no visíbles/contabilizadas, por la cadena de efectos de distinto tipo, tono y forma, que el deterioro económico provocará", sostiene la misiva, a la que tuvo ac-Ceso LA NACION.

#### Incomodidad

Incómoda por la situación, Diana Mondino intenta apaciguar los ánimos. Pero hay quienes recuerdan que, ante un reclamo concreto en un Zoom con cónsules destinados en Europa, la canciller habría utilizado el término "boludos" para referirse a quienes optaron por visibilizar el reclamo en lugar de reclamar sotto voce por su resolución.

El enojo de los diplomáticos más jóvenes-varios de ellos, cercanos o simpatizantes del kirchnerismofue también dirigido a Apsen, ya que, consideran, es demasiado "tibio" en sus reclamos.

Ahí también apuntan a su actual conducción, encabezada por Eduardo Michel, quien acortó sus vacaciones esta semana y se puso al frente del reclamo.

"Hay quienes quieren politizar el reclamo, y creemos que hay que hacer todo lo contrario", afirman desde la conducción de Apsen, en relación con una carta enviada por Gustavo Martínez Pandiani, referente de Sergio Massa en política exterior durante la última campaña electoral.

En esa carta, el diplomático massista, destinado actualmente en Trinidad y Tobago, anuncia su desafiliación de Apsen por considerar que "sus autoridades actuales y recientes han demostrado una lamentable combinación de desidia e impericia a la hora de resguardar los derechos de sus afiliados".

En la carta de Martínez Pandiani también aparecen críticas a la política exterior que encabeza Mondino desde diciembre de 2023. •



Texto Jaime Rosemberg

# El "team Lemoine" suma fanáticos entre los íntimos de Javier Milei

La diputada ganó elogios por sus críticas a Villarruel y Pagano; la sintonía con Yuyito

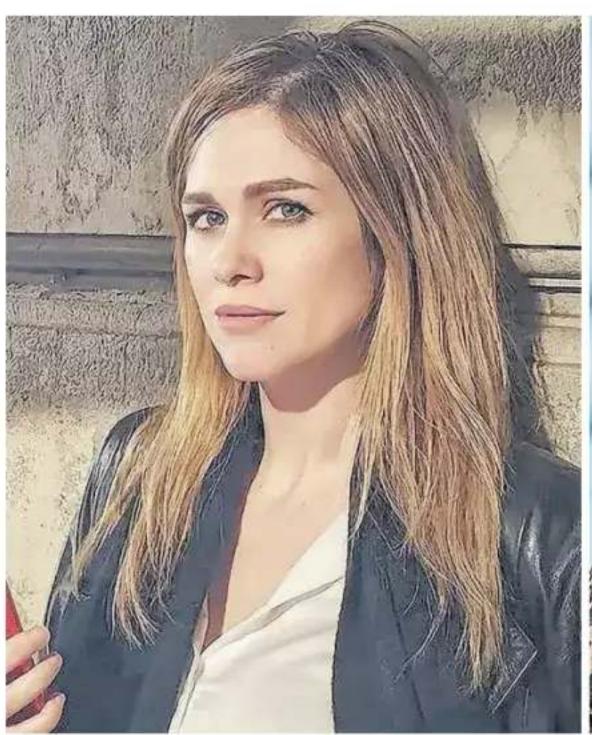



La diputada Lilia Lemoine y Amalia "Yuyito" González

ARCHIVO

En su múltiple rol de diputada libertaria, incondicional de Javier Milei, vocera extraoficial y maquilladora y estilista personal en algunas de las entrevistas que afronta el Presidente, Lilia Lemoine no suele pasar desapercibida.

Menos durante la última semana, en la que además de llegar a la Casa Rosada y participar como oyente del Foro de Madrid, utilizó las redes sociales y medios de comunicación para fustigar a funcionarios destacados como la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien criticó por haberse mostrado contraria a la candidatura del juez federal Ariel Lijo para la

Corte Suprema. "Acá cada vez somos más los 'team Lemoine'", expresó un incondicional del Presidente, atento a la actividad mediática de la diputada por la provincia de Buenos Aires.

En Balcarce 50 también tomaron nota de la persistente pelea entre Lemoine y la también diputada Marcela Pagano, acusada por la cosplayer de no haber dado quorum para una sesión, a principios del mes pasado. "Lilia es frontal y honesta, no podemos decir lo mismo de otras", disparandesde un despacho cercano al del Presidente, y agregan que a la experiodista y diputada "le queda

una vida" en el espacio de Milei.

En un bloque con problemas internos evidentes -la salida de Lourdes Arrieta luego de sus críticas a quienes organizaron la visita a los represores en la cárcel de Ezeiza fue el detonante-, Lemoine suma puntos adicionales por una razón agregada: su vínculo con Amalia "Yuyito" González, la nueva pareja del Presiden-

te, es más que bueno. "Nos visita Lilia Lemoine, la diputada que rompe el molde", titularon en el videograph del programa de cable Empezar el día, que conduce González, cuando la diputada electa llegó a ese estudio

de televisión a fines de noviembre pasado, ya con Milei ganador del balotaje frente a Sergio Massa.

"Lilia y Yuyito se llevan bien, a diferencia de cómo le caía Fátima", agregan conocedores de los vínculos en la familia libertaria y

"Loquieromuchísimoa Javier, a Karina (Milei) también", dijo Lemoine en una reciente entrevista televisiva. Incondicional al Presidente, gana adhesiones en el entorno libertario.

#### del rechazo que generaba la actriz e imitadora Fátima Florez, anterior pareja de Milei, en Lemoine y otros libertarios y libertarias cercanos al Presidente.

#### El misterio de los relojes en el despacho de Milei

Pocos, muy pocos funcionarios ni hablar de políticos opositores o periodistas-pueden acceder al despacho que Javier Milei ocupa en el primer piso de la Casa Rosada.

Tal vez por eso, cada detalle que se conoce sobre la cotidianeidad del Presidente resulta interesante. El último fue relatado por una persona que estuvo días atrás en ese despacho y se detuvo en una rareza: Milei no tiene, al menos a la vista, ningún reloj que le permita saber qué hora es.

Viejos conocedores de ese despacho recuerdan que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández tenían relojes de grandes dimensiones entre sus objetos personales, lo que les permitía acortar o alargar los tiempos de sus reuniones, según su conveniencia. En la antesala del despacho presidencial, eso sí, siguen destacándose un antiguo y cotizado reloj de pie y otro de menores dimensiones.

'No le hace falta un reloj, mira la hora en su celular", contestan conocedores de la intimidad del primer mandatario, que sí tiene libros, un muñeco con su imagen blandiendo una motosierra y otros elementos preciados, siempre bajo una luz tenue en su lugar de trabajo. •

## Cavallo escenificó su bendición a Sturzenegger

"¡Viene el Mingo!", era la repetida consigna que el lunes unificaba a propios y extraños en la previa de la exposición que Federico Sturzenegger llevó a cabo en el Hotel Alvear, durante el almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea.

Idolatrado por el ministro de Desregulación, Domingo "Mingo" Cavallo compartió el almuerzoen la misma mesa que Sturzenegger, quien lo definió como un "prócer". Ambos compartieron también la entrega de una distinción al orador en el escenario.

Reacio a hablar con la prensa -prometió a los periodistas que se le acercaron que daría sus opiniones en su blog personal, cosa que hizo por la noche-, Cavallo se acercó a felicitar a Sturzenegger cuando terminó la charla. "Muy bien, muy bien", le repitió el exministro de Economía a su



**Domingo Cavallo** EXMINISTRO DE ECONOMÍA

empoderado "discípulo", luego de que este ofreciera un panorama sobre las desregulaciones pasadas y las que motorizará en el corto plazo. Eso sí: en su blog, Cavallo se permitió compartir temores sobre eventuales crisis por una salida abrupta y veloz del cepo cambiario. •

## En San Luis festejan doble el tropezón de Abdala

Todavía sin creer del todo el golpe de suerte, en el gobierno de San Luis festejan casi sin disimulo el tropiezo verbal de Bartolomé Abdala, el senador libertario que reconoció tener una quincena de asesores trabajando, justamente, para su candidatura a gobernador.

"Ya está, le cortan la cabeza desde la Casa Rosada", se entusiasmaron cerca del gobernador Claudio Poggi, llegado al poder provincial por segunda vez en diciembre, esta vez luego de derrotar a los candidatos de Alberto Rodriguez Saa.

"Lo usaban a Abdala para pegarnos, ahora se les terminó", agregan desde territorio puntano, recordando que las críticas de Abdala a la gestión de Poggi eran repetidas, de modo constante, desde el Diario de la República, que el exgobernador

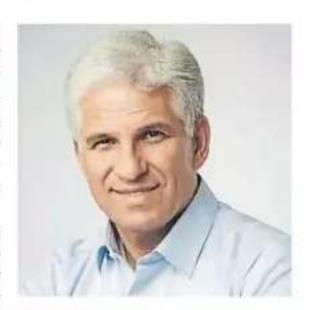

Claudio Poggi GOBERNADOR DE SAN LUIS

Rodríguez Saá conserva como herramienta de poder en la provincia. Su hermano, Adolfo Rodríguez Saá, venía acercándose a Abdala, y varios de sus excolaboradores asesoraban al senador. También él tomaría prudente distancia del todavía presidente provisional del Senado. •

#### Pulseada de gobernadores por el control del CFI

Entusiasmados por los nuevos vientos mileístas, dirigentes nucleados en Juntos por el Cambio van por un sillón preciado: el control del Consejo Federal de Inversiones (CFI), entidad que responde a 22 de los 24 gobernadores, y que maneja desde hace años Ignacio Lamothe, con origen en el peronismo y el apoyo, pasadoy presente, del exministro del Interior y actual senador Eduardo "Wado" de Pedro.

El exdiputado monzonista Sebastián García de Luca, el riojano Felipe Álvarez y el exfuncionario larretista Bruno Screnci aparecen anotados de cara a la asamblea de renovación de autoridades, que se dará el mes próximo. Los tres consideran que los cambios en las distintas provincias, hoy diez de ellas manejadas por gobernadores de JxC, debilitan las chances de Lamothe, aunque el actual titular del CFI también se tiene fe. Los gobernadores se reunieron anoche vía Zoom.

"Tienen que juntar dos tercios de los votos para imponer otro candidato, se rosqueará y se verá, pero tiene chances y sus acuerdos", dicen cerca del actual secretario general, confiado en el apoyo de partidos provinciales y sin intenciones de abandonar la pelea.

LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# La Justicia ordenó retomar los remates de bienes de Lázaro Báez

corrupción. La Cámara en lo Comercial autorizó a un juez a vender activos de Austral Construcciones, a pesar de otras objeciones

Hugo Alconada Mon

Vuelve a flamear la bandera roja de remate. La Justicia ordenó
retomar las subastas de bienes
de Austral Construcciones. ¿Su
objetivo? Cubrir el tendal de deudas impagas que arrastra Lázaro
Báezy, si algo sobra, que el Estado
nacional pueda recuperar al menos parte de la fortuna que le robó
con obras públicas inconclusas,
sobreprecios, facturas truchas y
otras prácticas criminales derivadas de la corrupción y el lavado
durante el kirchnerismo.

La orden la tomó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial el martes 3, al admitir el reclamo de varios acreedores afectados por la decisión del juez Máximo Astorga, quien había suspendido los remates en abril pasado, hasta que la Corte Suprema defina qué tribunal tiene la última palabra sobre Austral Construcciones: si el Juzgado 28 en lo Comercial, que él subroga, o el Tribunal en lo Criminal Federal Nº 5. Es decir, el tribunal a cargo del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene entre los acusados al propio Báez y a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Los camaristas Pablo Heredia y Gerardo Vassallo concluyeron que la Justicia en lo Comercial puede retomar con los remates, pero que deberá avanzar de manera "armónica" con el reclamo que llegó desde los tribunales federales de Comodoro Py.

Es decir que hasta que la Corte tome una decisión definitiva, el juez Astorga podrá avanzar con la subasta de vehículos y maquinaria vial, herramientas, bienes de uso e inmuebles para pagarles a los acreedores que se presentaron en el expediente de la quiebra, como el Banco Nación, y también a síndicos y martilleros, entre otros. Pero le ordenó también que antes de adoptar decisiones importantes en el expediente de la quiebra deberá informarle al TOF5. La Cámara consideró además que una vez cubierto el pasivo ya previsto en la quiebra todo el dinero que se recaude en los remates deberá resguardarse en una cuenta bancaria para cubrir las multas, decomisos y costas que se dispongan y ejecuten contra Báez en el fuero penal, como también "responder a las acciones de daños y perjuicios que puedan iniciar las personas damnificadas por los delitos investigados" durante los últimos años.

Heredia y Vassallo admitieron así los recursos de apelación de síndicos, martilleros y del Banco Nación, que como acreedor busca recuperar parte del capital que le prestó a Austral Construcciones con la garantía de hipotecas y que había argumentado que la decisión del juez Astorga implicaba un perjuicio para el Estado nacional.

Los camaristas compartieron además el criterio del fiscal general del fuero en lo Comercial Javier Lorenzutti, quien había propuesto "armonizar el interés de evitar la total paralización del proceso [de la quiebra] y, por otra parte,



Báez, en sus tiempos de empresario en Santa Cruz

ARCHIVO

la finalidad tenida en cuenta en el marco del juicio penal, para que exista un patrimonio sobre el cual –eventualmente– poder hacer efectivas las consecuencias económicas que de allí se pudieran derivar". Es decir, una eventual condena que conlleve decomisos, entre otras opciones.

En ese sentido, estimó Lorenzutti, avanzar con los remates "incluso importaría un beneficio a ambos procesos", en alusión al de la quiebra y a la causa Hotesur-Los Sauces, ya que recordó que cualquier ejecución patrimonial suele conllevar demoras y gastos. "De ahí que, en el supuesto de tener que hacer efectiva una pena de consecuencia patrimoniales, resultaría más conveniente contar con una suma líquida en dinero, fácilmente disponible, en lugar de bienes físicos, pendientes de realización", sostuvo.

La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial se produce además en un contexto inflacionario que, aunque decreciente, ronda el 4% mensual, sin que haya certeza sobre la fecha en que la Corte Suprema podría tomar una decisión ni cuándo el TOF 5 podría sentar a la familia Kirchner, Báez, López y De Sousa en el banquillo y comenzar el juicio oral.

El 12 de julio pasado, el TOF decidió suspender el inicio de la instancia oral luego de que el fiscal Diego Velasco le reclamó avanzar con distintas medidas de prueba y fijar una fecha para la apertura del juicio. Con la firma de los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli, el tribunal estimó que los recursos extraordinarios que todavía debe resolver la Corte Suprema impiden fijar una fecha tentativa.

Con cuatro condenas ya sobre sus espaldas, mientras tanto, Báez permanece bajo arresto domiciliario en su casa en Santa Cruz. Ya fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos en la ruta del dinero K, a seis años en la causa Vialidad, a tres años y seis meses por evadir los aportes patronales de los empleados de Austral Construcciones y a otros cuatro años y medio, también por lavado, con la compra del campo uruguayo El Entrevero.

Pero Báez afronta serios problemas judiciales no solo en el fuero penal. En el expediente del fuero en lo comercial que se inició en 2017, la Justicia ya declaró la quiebra de Austral Construcciones, la nave insignia del holding que había erigido al amparo de la familia Kirchner, y los remates comenzaron a sucederse. Hasta ahora se recaudaron cerca de \$2600 millones, según las probanzas judiciales, que se destinaron mayormente a cubrir la deuda que arrastra con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Nación, otros acreedores menores y los honorarios y costas derivados del propio proceso falencial.

Los remates judiciales conllevaron, sin embargo, sinsabores comunes a esos procesos. Así, por ejemplo, la primera estancia de Báez que afrontó el golpe de martillo fue Río Bote, ubicada a 40 kilómetros de Río Gallegos. Fue una de las primeras grandes propiedades que adquirió el presunto testaferro de los Kirchner. Pagó US\$1,5 millones en 2006, pero en junio de 2022 se la quedó un tercero por un valor ocho veces más bajo. Fue el único oferente en la subasta.

Ahora, la Cámara en lo Comercial autorizó a avanzar con la enajenación de otros bienes que Báez acumuló durante sus años de apogeo. Incluyen campos y estancias por el equivalente a la superficie de 23 ciudades de Buenos Aires juntas, como mínimo, además de autos, camionetas, maquinaria pesada, aviones, camiones, barcos, inmuebles, acciones, joyas, bodegas y dinero en efectivo, entre otros activos en la Argentina y en el exterior. Y la búsqueda continúa. •

## Defensa se hará cargo de los gastos de las 13 bases antárticas

CAMBIO. El ministerio asumirá el abastecimiento de todos los asentamientos; se retrae la Cancillería

Mariano de Vedia

Para evitar la duplicación de tareas y una superposición de gastos, el gobierno de Javier Milei resolvió concentrar en el Ministerio de Defensa todo el proceso administrativo y de logística para abastecer con más de 200 toneladas de víveres a las siete bases permanentes y seis temporarias que el país despliega en el continente blanco.

Desde 2003, el Ministerio de Defensa se ocupa de la administración y logística de 11 de las 13 bases argentinas en la Antártida: las permanentes Marambio (visitada por Milei en enero), Esperanza (la única en la que viven familias y hay una escuela), San Martín (donde abrió un laboratorio de rayos cósmicos), Orcadas (la más antigua), Belgrano II (la más austral de todas) y Petrel (reabierta en diciembre de 2021), y las temporarias Primavera, Matienzo, Cámara, Melchior y Decepción. Por razones que nunca fueron explicitadas, los procesos de licitación para las otras dos bases - Carlini, la principal estación de carácter científico, y Brown-están en manos de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), que funciona en la Cancillería.

Según anticiparon a LA NACION fuentes gubernamentales, el objetivo de concentrar en el ministerio que conduce Luis Petri la administración y logística de la campaña antártica se analiza desde hace varios meses y se concretará a través de una resolución conjunta entre Defensa y la Cancillería.

La decisión apunta a optimizar las tareas del personal administrativo de la DNA, teniendo en cuenta que había casos cuya principal misión era controlar que los materiales transportados en la campaña antártica se correspondieran con una lista elaborada previamente. "Con esa excusa, algunos subían al rompehielos Irízar y navegaban durante cuatro meses cobrando un viático antártico", confió una fuente castrense a LA NACION.

Para conocer si la reformulación de los planes sobre la Antártida impactará en el aprovisionamiento de las bases habrá que esperar hasta fines de octubre o noviembre, cuando habitualmente se define el presupuesto, estiman en fuentes militares. El mayor gasto en los fondos que se destinan a la Antártida es habitualmente el consumo de combustible.

Más allá de esas desprolijidades, el 80% del personal de la DNA dedica su tiempo a la preparación y ejecución de las licitaciones para el abastecimiento de dos bases, cuando en el Ministerio de Defensa existe una estructura que se ocupa de las 11 bases restantes.

En la cartera que conduce Petri relativizaron el impacto del cambio y afirmaron que toda la logística antártica corresponde al área de Defensa. "Las dos bases de la Dirección Nacional del Antártico siguen teniendo la misma dinámica. Nosotros nos hacemos cargo de la parte logística y mantenimiento, y las decisiones se tomaron en conjunto con la Cancillería", indicaron fuentes cercanas al ministro.

En otros ámbitos políticos, en tanto, se atribuyó la medida al recorte de atribuciones que sufrió la canciller Diana Mondino, lo que fue desestimado en el Palacio San Martín, donde señalan que conservarán la administración y logística para la provisión de materiales para investigaciones científicas.

En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri había dispuesto que todas las bases dependieran del Comando Conjunto Antártico (Cocoantar).

El Cocoantar se constituyó, pero las bases Carlini y Brown se mantuvieron en la órbita de la Cancillería. Fuentes castrenses revelaron que ambas bases presentaron problemas, "En la última campaña antártica de verano, por ejemplo, estuvieron cerca de cerrar la base Carlini por problemas en el funcionamiento de los generadores, lo que hubiera sido un escándalo. El Cocoantar cedió los generadores para superar la emergencia, para lo cual hubo que enviar un avión Hércules", reveló un conocedor de los movimientos de militares y de científicos en la Antártida.

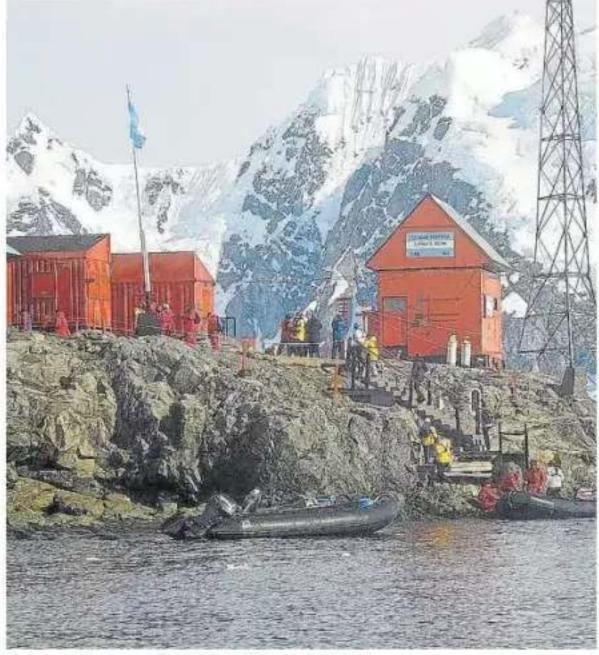

La base Brown, administrada por la DNA

CANCILLERÍA

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Luis Cortina www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

CRECIERON 8,64% EN AGOSTO

#### Suben las ventas de autos usados

La venta de autos usados en agosto sumó 176.435 unidades, una suba de 8,64% respecto del mismo mes de 2023, según informó la Cámara del Comercio Automotor. Respecto de julio de este año hubo una baja de 3,94%, mientras que en el acumulado de 8 meses de 2024 se vendieron 1.114.700 autos, una reducción de 1,36% respecto de igual período del año pasado.

# Crece el reclamo por las tasas municipales mientras siguen cayendo las ventas

consumo. La CAME se sumó a mayoristas y a supermercados en su pedido de bajar la carga fiscal; con las nuevas tasas, llega hasta el 49,10% del precio de un producto, según una cámara

#### María Julieta Rumi LA NACION

En las últimas semanas, la Asociación de Supermercados Unidos y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) llamaron la atención sobre la suba de tasas en distintos municipios porque, según denunciaron, obliga a aumentar los precios y va a contramano de la reciente rebaja del impuesto PAIS a nivel nacional. En las últimas horas, se sumó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que registró en agosto una nueva caída de las ventas a nivel mensual e interanual. El relevamiento recogió como principal reclamo de los comerciantes bajar la presión impositiva. Por su parte, Cadam le puso número al peso de los impuestos: según la cámara, con las nuevas tasas la carga llega hasta el 49,10% del precio de un producto de primera necesidad.

Según el informe de la CAME, las ventas minoristas cayeron en agosto un 10,5% interanual, mientras que, frente a julio de este año, bajaron un 1,6%. Los siete sectores evaluados tuvieron bajas en comparación con el mismo período de 2023. En este sentido, la confederación consultó a los comerciantes sobre qué medidas podría implementar el Gobierno para las pymes, y el 67,2% de ellos apuntaron a reducir impuestos y tasas municipales.

"La Nación va haciendo una reducción de impuestos, pero, a nivel local, lamentablemente, se van fortaleciendo las tasas municipales y a los vecinos se les va encareciendo la producción y haciendo más gravoso mantener las empresas", opinó Alfredo González, presidente de la CAME, y habló de una anarquía total en la parte impositiva. "Formosa, Misiones y Tucumán te cobran Ingresos Brutos por solo entrar a la provincia sin que hayas vendido nada, y si no facturás tequeda como un crédito", agregó.

Por su parte, el vicepresidente de Cadam, Armando Farina, advirtió que en el último tiempo Lanús subió la tasa de seguridad e higiene del 2,36% al 6%, al igual que Quilmes, mientras que otras localidades lo están evaluando. "Malvinas Argentinas cobra un 1,2%, cuando era el 0,6%, y encima lo hizo retroactivo a enero pasado. Pero no se trata solo de la suba, sino que esto lo pagan el mayorista y el minorista e impacta en los precios", explicó.

De acuerdo con un estudio de la cámara, con los aumentos de tasas



La mayor carga impositiva agrava la caída de las ventas, según los comerciantes

municipales, por cada \$100 que pagael consumidor, entre \$38 y \$49 se van en impuestos.

"Queremos que la Nación haga algo porque de repente bajan el impuesto PAIS y a nivel municipal suben la tasa de seguridad e higiene. Todo esto explotó porque nos empezaron a llamar a ver cuándo íbamos a bajar los precios, y si me suben la tasa e impacta dos veces, novan a bajar y todo va sobre el consumidor", continuó Farina.

En este contexto, los mayoristas fueron contactados por el Ministerio de Economía, que está trabajando en una resolución que prohíba incluir tasas municipales dentro de las facturas de los servicios públicos para asegurarse el pago por parte de los usuarios. Así lo confirmaron fuentes oficiales, que dijeron que están estudiando hasta qué punto pueden impedir esta modalidad.

"El asunto es complicado, porque Menem les dio autonomía a los municipios, pero por ahí se puede evitar que recauden a través de una factura de servicios. Estamos cansa-

dos de que nos traten de subidores de precios. Cualquier cadena o mayorista tiene una rentabilidad que va del 2,5% al 5%", apuntó Farina.

Para González, la única forma de resolver el tema es con un nuevo pacto fiscal. "Es la única forma prolija de avanzar: con un nuevo pacto

"No sé hasta dónde se puede avanzar, los municipios tienen autonomía", dijo González

fiscal que se elabore y se empiece a trabajar conjuntamente, porque si no, no sé hasta dónde puede avanzar la Nación, ya que los municipios tienen autonomía", apuntó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo recientemente en su cuenta de la red social X que los municipios están aumentando "de forma descontrolada sus tasas", y agregó que lo hacen no solo con

fines recaudatorios, sino también políticos. Según el funcionario, "obstaculizan el programa económico que lleva adelante el Gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los

ARCHIVO

"Para que la gente lo entienda: las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado", explicó Caputo, y el monto, "como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye. Las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable". El ministro admitió: "Esto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores. Lo peor: cobardemente las municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas", y adelantó que trabajan en una estrategia "para frenar a los vivos de siempre". "La baja de la inflación es innegociable", concluyó. •

#### Nuevas precisiones de la AFIP para adherirse al blanqueo

NORMAS. Son para los monotributistas y el valor y el dominio de inmuebles

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó precisiones al Régimen de Regularización de Activos (el llamado blanqueo), mediante una resolución que se publicará esta semana en el Boletín Oficial. Allí quedarán reglamentados algunos aspectos específicos para monotributistas y sobre la regularización de obras de inmuebles, bienes de cambio y otros.

En cuanto a los monotributistas, la AFIP especificó que los activos declarados por esos contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado no serán tomados en cuenta como antecedentes para su exclusión o recategorización en períodos fiscales anteriores a la declaración de blanqueo.

Respecto de la regularización de obras en construcción y mejoras sobre inmuebles, para acreditar la titularidad del bien se deberá presentar la escritura traslativa de dominio. "En su defecto, será válido un boleto de compraventa con posesión u otro compromiso similar con certificación notarial, siempre que se haya entregado la posesión antes del 31 de diciembre de 2023", destacó la AFIP en un comunicado. En tanto que para acreditar la valuación de las obras y mejoras se deberán adjuntar facturas o documentos equivalentes que respalden las inversiones realizadas y/o informe técnico de un profesional que certifique la valoración de las mejoras y/o certificado de avance de obra y/o contrato de locación de obra.

También se establecieron requisitos para acreditar la titularidad de bienes de cambio, bienes en proceso de producción y bienes terminados al 31 de diciembre de 2023. Esta se acreditará mediante factura de compra o documento equivalente especifico de la actividad, contratos relacionados con la adquisición de los bienes o cualquier otro medio fehaciente que demuestre la titularidad.

Por otro parte, la valuación se acreditará mediante la documentación mencionada anteriormente y otros documentos, como pólizas de seguro que contengan la valuación, sitios web de compra y venta de bienes que indiquenel valor de mercado y/o valoraciones realizadas por profesionales expertos, como martilleros o rematadores.

"Estas modificaciones buscan optimizar la operatividad del régimen y ofrecer mayor claridad a los contribuyentes", señaló el comunicado de la AFIP. •

ECONOMÍA | 17 LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# El conflicto de Aerolíneas sigue abierto y habría nuevas medidas

VUELOS. La semana empieza en calma, pero se espera que haya otro paro de pilotos el viernes; la discusión salarial y el enfrentamiento por el futuro de la empresa, las causas de fondo

#### Diego Cabot LA NACION

La semana empezará tranquila en los aeropuertos. Por ahora, no se esperan medidas de fuerza para las primeras horas hábiles. Sin embargo, más allá de lo que se ve en el hall de las estaciones, cada día en la vida de Aerolíneas Argentinas es una peregrinación a una calma lejana. La vista está puesta en el viernes, día en que, según dejaron trascender los gremios, volverán a la huelga.

El conflicto que llevó a la paralización de la actividad, y que afectó a más de 160 vuelos y cerca de 16.000 pasajeros hasta ahora, no está resuelto. Es más, la prestación de servicios de la empresa de bandera solo se reinició por el paso del tiempo que se había fijado como momentos de paro. Desde entonces, todos están quietos. La empresa se volcó a la normalización de los servicios y a la atención de los miles de clientes que quedaron afectados; el gremio se llamó a silencio. Conocedor de que los ejecutivos de la línea aérea intentan modificar los planes de vuelo cuando se anuncia una medida de fuerza, esta vez parece que no habrá demasiado anuncio.

El que sí se movió es el Gobierno: decidió declarar esencial la actividad aeronáutica cívil, sea pública o privada. La noticia la hizo circular el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. "Vamos a cumplir con toda la normativa que exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para avanzar con esta reglamentación, pero la vamos a aplicar", se leía en un comunicado.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, dijo que "la ministra Sandra Pettovello nos ha instruido a avanzar rápidamente en este sentido dada la importancia estratégica de este sector para la conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros. Desde



El viernes pasado los pasajeros volvieron a ser rehenes de los conflictos gremiales

SANTIAGO OROZ

Capital Humano buscamos cuidar y defender a los miles de argentinos que se ven afectados cada vez que se definen medidas de fuerza en este sector", agregó Cordero.

En el ministerio confiaron a LA NACION que la iniciativa quedó en el despacho del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, Esperan que en pocos días esté la reglamentación. La norma no es sencilla ya que debería reglar qué tipos de servicios se mantendrían obligatoriamente y cuáles no. Ahora bien, para la programación de una aerolínea, ¿qué destino es obligatorio y cuál no? Dificil reglamentar.

Como se dijo, nada está resuelto en la actividad aerocomercial en

general. El viernes, por caso, se sumó otro tema que quedó, paradójicamente, debajo del radar. Sucede que el presidente de la Empresa Nacional de Navegación Aérea (EA-NA), la firma a cargo de la planificación, dirección, coordinación y administración del tránsito aéreo. Agustín Rodríguez Grellet, presentó la renuncia. En rigor, se la pidieron por el pecado capital que lleva: fue nombrado por el anterior jefe de Gabinete Nicolás Posse, a quien prácticamente no conoce.

La cuestión parece menor, pero no lo es. Si bien formalmente su renuncia no fue aún aceptada, lo será en horas cuando el asesor sin cargo, Santiago Caputo, decida quién lo reemplazará. Antes de irse, Ro-

dríguez Grellet pidió a la Secretaría de Trabajo la conciliación obligatoria para el conflicto que tiene con el gremio que nuclea a los controladores, Atepsa. Lo hizo para no dejarle a su sucesor el conflicto abierto en los primeros días. Pero, como se sabe, la conciliación dura quince días. Es decir, se compra tiempo por dos semanas; luego, la cuestión seguirá pendiente.

#### Pilotos, en el foco

Más allá de la regularización de los vuelos para el inicio de esta semana, nadie en la empresa estatal se atreve a decir que todo será un reloj para el viernes. Cada cual hace su juego. El conflicto que llevó a la paralización del servicio de Aerolí-

neas Argentinas la semana pasada late con la misma intensidad dentro de las cuatro paredes de la compañía, solo que, por ahora, no se exterioriza la jugada del gremio más combativo, el de pilotos, nucleados en APLA y comandados por Pablo Biró. Pero el sindicalista, cercanísimo a Pablo Moyano, no se quedará quieto. De hecho, el hombre ha pavimentado su carrera en el conflicto. No le teme. El punto es que del otro lado de la cuerda, lejos pero no tanto, está el presidente Javier Milei, otro que disfruta en la disputa cuerpo a cuerpo.

El jefe de los pilotos junto con Juan Pablo Brey, líder de los aeronavegantes (APA), fueron los capitanes del paro. Ambos, además de la cuestión salarial, comparten una férrea postura frente a cualquier cambio en la situación actual de la empresa. Nada los pone más a la defensiva que la posibilidad de venta, asociación con privados o achique de la empresa (ver página 12). Y ese es el camino que se ha trazado la administración Milei para la empresa. Esos puntos no se arreglan con acuerdos salariales. El conflicto parece que será la atmósfera en los próximos meses.

En el Gobierno y en la empresa se preguntan qué hacer con Biró, un sindicalista combativo, pero que tiene un fuerte apoyo de sus afiliados, unos 1800 pilotos. Consideran que cualquier cosa que lo haga sentir triunfador después de este conflicto le entregará nuevas fuerzas para enfrentar las medidas que vienen. Y lo que viene es sentar a la mesa de la productividad y la competitividad a una empresa que jamás se ha manejado como una compañía privada. De hecho, es verdad que este año los sueldos de gran parte del staff de Aerolíneas Argentinas perdieron frente a la inflación, dicen, cerca de 70%. Pero los beneficios extras salariales que tienen, especialmente los gremios de pilotos y aeronavegantes, los sacan de escala respecto de sus competidores, como Flybondi o JetSmart.

Por ahora, los vuelos saldrán a tiempo. Mientras, cada uno mira el tablero para ver cómo, cuándo y dónde moverá la próxima ficha. En el medio, miles de pasajeros subeny bajan de los aviones, contentos por la puntualidad. Deberán estar atentos a la jugada que viene. •

# clasificados

#### Convocatorias

#### Convocatoria

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AI-RES. Convocatoria Evaluación de Idoneidad para Postulantes a Adscripción. En cumplimiento de los arts. 34 y 46 de la Ley 404, y arts. 9 y 10 del Decr. Reglamentario 1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires llama a evaluación de idoneidad para postulantes a adscripción, que se realizará el 31/10/2024 a las 08:00 hs. en Av. Chorroarin 751, CA-BA. Preinscripción e inscripción desde el 9/9/2024 hasta el 21/10/2024. Informes e inscripción www.colegio-escribanos. orgar MARIA MAGDALENA TATO COLEGIO DE ESCRIBA-NOS SECRETARIA

#### Convocatorias

#### Convocatoria

A ASAMBLEA GENERAL OR-DINARIA - Club Atlético de San Isídro. De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 61 de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva del Club Atlético de San Isidro, resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el jueves 26 de septiembre de 2024, a las 18:00 hs. en la sede del Club, calle Roque S. Peña 499 de la ciudad de San Isidro para tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024. 2) Tratamiento del resultado económico del ejercicio. 3) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva que a continuación se indican: I - Hasta el 30 de septiembre de 2026. a) Vice-Presidente 2º, en reemplazo del Sr. Federico Bacci. b) Pro-Secretaria, en reemplazo del Sra. Maria el Rosario Perrone. c) Pro-Tesorera, en reemplazo de la Sra. María Eugenia Ducasse. d) Sub-Intendente, en reemplazo del Sr. Pablo Iturrioz. e) Dos Vocales Titulares en reemplazo de los señores: Gonzalo Iraola Y Fernando González Godoy. II - Hasta el 30 de septiembre de

#### Convocatorias

2025. a) Cinco Vocales Suplentes, en reemplazo de la/los señora/es: Lucas Ganly, Marcelo Lopez Imizcoz, Tomás Lynch, Mauro Arcucci, y Agustin Pichot. b) Tres Revisores de Cuentas Titulares, en reemplazo de los señores: Joaquin Völker, Miguel De Cortés, Pablo Martin Guerrero (h), c) Un Revisor de Cuentas Suplente, en reemplazo del Sr. Diego Tobar 4) Informe y Resultado de la Junta Escrutadora y proclamación de los candidatos electos. 5) Tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el socio Andrés Courreges contra la sanción disciplinaria de suspensión por un año y tres meses impuesta por la Comisión Directiva el 17-05-2024. Ratificación o no de la sanción. 6) Depara firmar el Acta. Tomas O'Reilly, Secretario - Sebastián Delgui, Presidente

#### Edictos **Judiciales**

#### Edicto

El Juzgado Nac. de I Inst. en lo Civil Nro.1 de Capital Federal a

#### dictos Judiciales

cargo del Dr. Gustavo Caramelo, cita en el juicio caratulado "Grego Julio s/Suc. c/Terrazas al Mar SA s/Ej. Hipotecaria (Exp.95505/2006) a la coacreedora hipotecaria Sara Katzy/o sus herederos a ejercer el derecho que pudieran corresponderles en el plazo de 10 dias, conforme lo dispuesto en el decreto de subasta. Publíquese por dos días en Diario La Nación. Buenos Aires 16 de agosto de 2024. MAXIMO MUSICH secretario.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N' 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaría No 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10 de Capital Federal, hace saber que Pavel KAINOV, DNI No P732220957 de nacionalidad Republica de Rusia y de ocupación Autonomo, ha iniciado los trâmites tendientes a la obtencion de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado Publiquese por dos veces. Buenos Aires, 19 de Marzo de

#### Edictos Judiciales

#### LCCS.A. S/CONCURSO PRE-

VENTIVO - CUIT 30-59427311-3 El Juzgado Nacional de lo Instancia en lo Comercial No 2, Secretaría No4, hace saber por cinco (5) días en autos: "LCC S.A. s/ Concurso Preventivo" (Expte. 9886/2023), que el 21.08.2024 se decretó la apertura del concurso preventivo de LCC S.A. (CUIT 30-59427311-3), inscripta en la IGJ el 12.08,1982 bajo el No4.924, libro No96, Tomo A, de S.A. Fecha de presentación del concurso: 10.06.2024, debiendo los acreedores solicitar la verificación de sus créditos y presentar sus titulos justificativos hasta el 06.11.2024 ante el síndico, Cdor. Néstor Leonidas Zega, con domicilio en la calle Florida 537, piso lo, Local 424 CABA - Cel. 11-4969-5518, vía e-mail: estudiozega@gmail. com y/o por ante la oficina del funcionario concursal en el domicilo señalado, con los recaudos del art. 32 de la LCQ. Se hace saber que los acreedores deberán constituir domicilio en CABA a todos los efectos del juicio y denunciar el DNI y/o CUIT/L, y demás datos que identifiquen al o a los representantes legales. Deberá agregarse comprobante de pago del arancel concursal si corresponde-mediante depósi-

#### dictos Judiciales

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

to o transferencia a la Cta. Cte. en pesos No 033-3597989, CBU: 0720033588000035979890, radicada en el Banco Santander Rio, Sucursal "Tribunales". Se fijan los días 23.12.2024 y 27.03.2025 para que el Síndico presente los informes previstos en los arts. 35 y 39 LCQ respectivamente. Se fija en el dia 09.09.2025 el vto. del periodo de exclusividad previsto art. 43 LCQ y en el día 16.09.2025 a las 11:30 hs en la Sala Audiencias del Tribunal (M. T. Alvear No 1840, P.B. ANEXO, CABA) la audiencia informativa prevista en el art. 45 LCQ. En, Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de 2024. HECTOR LUIS ROME-RO SECRETARIO

#### Otros

#### Multa

Artículo 1º - Sancionar a DASS ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-68898047-6, con multa de PE-SOS DOSCIENTOS SETENTA MIL (\$ 270.000 -), por haber incurrido en infracción al artículo 8 de la Ley 24.240". Dirección General Defensa y Protección

#### Otros

del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

#### Multa

PUBLICACION ART.47 DE LA LEY 24.240 Numero: IF-2018-25134089-APN-DPIN#MP, Expte: S01:321117 / 2015, Fecha: 28/5/18 EL DIRECTOR NACIO NAL DE DEFENSA DEL CON-SUMIDOR DISPONE: ARTICU-LO 19.- Imponese sanción de multa PESOS SEIS MIL (\$6,000) a la firma VANDRYHER S.R.L. CUIT Nº30-58482238-0 con domicilio constituido en la calle Talcahuano 758, piso 4º, oficina "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción a los articulos 4º y 7º de la Ley 24.240, por no informar la vigencia, condiciones y modalidades de la oferta "50% OFF Trendy" promocionada en La Nación Revista de los días 08/11/15 y 15/06/16, conforme a los considerandos de la presente disposición. ARTICULO 3.-La firma sumariada deberá publicar la parte dispositiva, a su costa, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 47 de la Ley Nº 24.240, debiendo asimismo, acreditar dicha publicación en este expediente, en el plazo de CINCO (5) dias hábiles. ARTI-CULO 4º- De forma. ARTICULO 5º.- De forma. ARTICULO 6º.-

De forma

18 | ECONOMÍA LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

S i hace 50 o más años alguien hubiera vaticinado que en las primeras décadas del siglo XXI la Argentina tendría al 50% de su población bajo la línea de pobreza, seguramente habría sido sospechado de extravío mental.

En los años 70, el PBI por habitante superaba al de Brasil y al de España; en 1974, la tasa de pobreza en el Gran Buenos Aires era de 4,5% y la de indigencia, de 1,5% (equivalentes a 7% y 3% con la actual metodología de medición, según la UCA). Y tanto la movilidad social ascendente cuanto su desarrollo educativo y cultural situaban al país como punto de referencia obligado para el resto de América Latina.

La conocida pregunta de Mario Vargas Llosa parafraseada en ¿cuándo se jodió la Argentina? no tiene una respuesta unívoca. La decadencia socioeconómica fue paralela a un largo y autodestructivo deterioro político-institucional. A través de los años incluyó golpes militares, violencia ideológica armada, dos largas dictaduras, la Guerra de Malvinas, alta inflación, cesaciones de pagos externos, retroceso educativo, políticas económicas opuestas y pendulares, hiperinflaciones, recesiones y recurrentes crisis macro que fueron dejando un tendal de millones de pobres e indigentes.

Un gráfico elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que dirige Agustín Salvia, muestra que desde el año 2000 hasta ahora nunca bajó de 25% la tasa de pobreza urbana medida por ingresos para cubrir la canasta básica total (CBT). El pico fue en 2002, con 74,6%, tras la grave crisis de fin de 2001, pero luego hubo dos períodos (2003/2006 y 2020/2023) con tasas superiores a 40%, hasta trepar al 56% estimado para el primer trimestre de este año. También la tasa de indigencia, medida por el costo de la canasta básica alimentaria (CBA), tuvo su pico en 2002 (31,4%), aunque desde 2008 pasó a registrar niveles de un dígito -por el efecto de planes sociales, como la AUH-, que volvió a empinarse en 2021 (10%) y habría llegadoa 20,3% en el primer trimestre de este año.

Para el segundo trimestre la UCA estima ahora que, con la curva descendente del IPC, ajustes salariales en paritarias y refuerzo de planes alimentarios, la pobreza habría descendido a 49,4% y la indigencia, a 15,9%. Nada para festejar el 26 de septiembre, cuando el Indec difunda los indicadores oficiales de la primera mitad del año. Y menos aun cuando la pobreza en menores de 14 años llega a 70% a nivel nacional y a casi 80% en el Gran Buenos Aires, NOA y NEA, según la consultora LCG.

La desigualdad social se agravó con la galopante inflación de 2023 (211% interanual) y comienzos de este año, que incluso dejó bajo la línea de pobreza a muchos asalariados registrados. De ahí que la pirámide de ingresos elaborada por Guillermo Oliveto, director de la consultora W, mostró que la clase baja (D2/E) abarca al 37% de los hogares (48% de la población). Por encima, se ubican los segmentos de clase baja superior (D1, no pobre), con 16%, y clase media baja (C3), con 25%, que en conjunto suman 78% de hogares con problemas para cubrir sus necesidades. El restante 22% forma el vértice, con 17% de hogares de clase media alta (C2) y 5% de clase alta (ABCI).

#### Un drama fuera de la agenda

A pesar de estos dramáticos indicadores, las políticas y reformas que serían necesarias para reducir la pobreza estructural (que incluye carencias habitacionales, educativas, de seguridad, salud y acceso a servicios públicos) siguen sin aparecer explícitamente en una agenda política y legislativa que parece **CUENTAS PENDIENTES** 

# Bajar la pobreza, el gran desafío esquivado por la política

Néstor O. Scibona

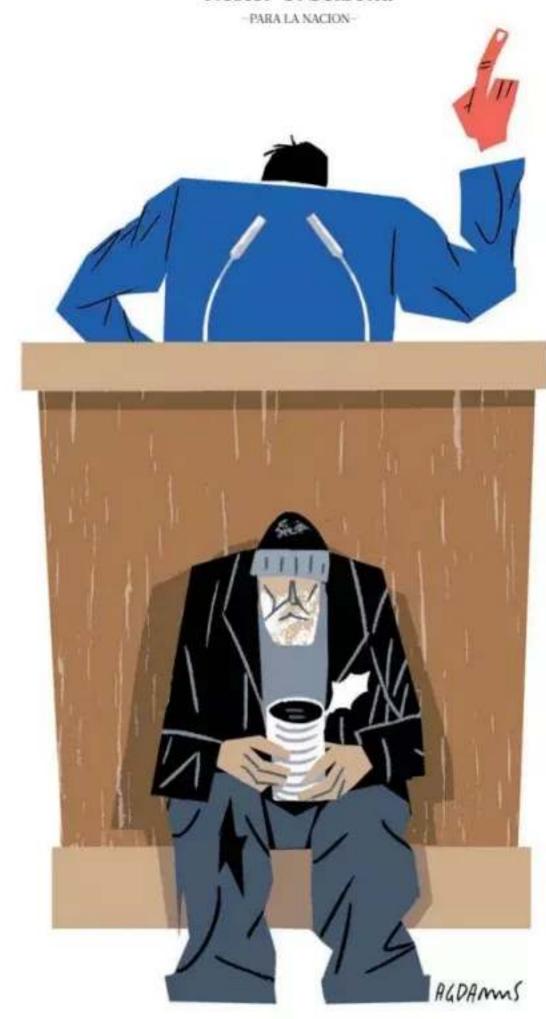

dar la espalda a la realidad. No solo entraña el riesgo de naturalizar la pobreza en el actual paisaje socioeconómico, sino también el de perpetuarla.

Como prioridad, el gobierno de Javier Milei fijó el objetivo de bajar la inflación a un digito anual, que ya pasó a ser habitual en la gran mayoría de los países de la región. Pero, al margen de las dificultades para alcanzarlo a corto plazo, varios especialistas coinciden en que esa condición resulta indispensable pero no suficiente si no es acompañada por un crecimiento sostenido de la economía, creación de empleos formales y productivos, mejoras en la educación y capacitación laboral.

Desde la UCA, Salvia señala que "la inflación causa estragos ya que, al reducir la capacidad de consumo, baja la capacidad del sector informal de producir bienes y servicios y agudiza la pobreza extrema". También explica que la falta de generación de empleos de calidad insertos en una economía competitiva hace que después de cada crisis, e incluso recuperaciones, vayan quedando capas de gente más pobre en la economía informal, que abarca al 50% de la población económicamente activa (PEA). Así como 38% de los asalariados no están registrados ni participan de la asistencia social, entre los no asalariados (cuentapropistas, autónomos, changarines, etc.), solo 40/45% participa de la seguridad social. Por eso advierte que, aun si bajara más la inflación, habría 38/40% de pobreza con trabajos improductivos.

El especialista agrega que la pobreza y la indigencia vienen subiendo con trabajo, no con desempleo, como en 2002/2003. Y que si bien la tasa de desocupación es relativamente baja (8% en el segundo tri-

mestre), la mitad de los asalariados registrados percibe ingresos inferiores a la línea de pobreza, lo que atribuye al subempleo con muy baja remuneración debido a la menor capacidad de consumo. "La pobreza no baja proporcionalmente con menos inflación si no hay mayor salario", completa.

Salvia calcula que solo por crecimiento demográfico se necesitarían crear 250.000 empleos por año, que en los últimos años fueron informales. Y que una reactivación vía crédito para mantener el equilibrio fiscal y la estabilidad social vía actualizaciones de la AUH y la Tarjeta Alimentar permitiria en el corto plazo amesetar la pobreza en 40% y la indigencia en 15%. Pero sin políticas específicas para sacar al 30% de la población de la pobreza estructural, razona, bajarla se plantea como un objetivo intergeneracional a largo plazo.

Para el economista Jorge Colina (director de Idesa), el orden de prioridades debería ser "crecimiento económico, necesario pero no suficiente; modernizar la anacrónica legislación laboral, y capacitar y mejorar el capital humano para establecer un puente entre el crecimiento económico y el desarrollo social".

En este último aspecto, plantea la necesidad de una profunda reforma basada en reordenar la relación del Estado nacional con los Estados provinciales y municipales, para que estos se hagan cargo de la política social, la financien con sus propios recursos más la coparticipación automática de impuestos nacionales y controlen la gestión de cada gasto. Como ejemplo, señala que en 2023 había 8 programas nacionales a cargo del Ministerio de Educación, 15 del Ministerio de

Salud y 13 del Ministerio de Desarrollo Social, que para cumplir con la Constitución deberían pasar a las provincias al no haber delegado esas funciones a la Nación.

Paralelamente, en un trabajo publicado en marzo último por la revista de la Eseade, Colina enfatiza el fracaso de la política social al detallar que aun en el período de crecimiento económico 2004/2013 la informalidad laboral se mantuvo en casi 8 millones de personas debido al bajo nivel educativo de los trabajadores (40% con secundaria incompleta), que incluso dificultó o desalentó proyectos de inversión por falta de mano de obra calificada.

#### Planes con poco impacto

A esto agrega el bajo impacto de los planes sociales, ya que si bien en 2023 el Estado nacional pagó 2,3 millones de beneficios alimentarios y 1,3 millones de planes laborales (Potenciar Trabajo), la informalidad alcanzó a cerca de 10 millones de personas.

Como consecuencia –agrega–, la población en edad de trabajar pasó a dividirse en tres bloques de similar magnitud: asalariados registrados (privados y públicos), informales (asalariados no registrados y no asalariados) y la gente sin ocupación (desempleados e inactivos). Para el especialista, la evidencia es que "en el caso argentino confluyen malas políticas educativas, malas políticas asistenciales con malas políticas laborales, con las cuales la informalidad y la falta de empleo dejaron de ser un 'bolsón' para pasar a ser la regla", a la vez que reclama el fin de los convenios colectivos por rama de actividad y su renovación automática (ultraactividad).

No obstante, destaca como re-

cientes avances que la reforma laboral de la Ley Bases establece un período de prueba más extenso (de 6a12 meses) para que los trabajadores puedan capacitarse en las empresas, y exime a los empleadores de multas por cuestiones formales que en juicios por despido hasta decuplicaban el monto de indemnizaciones. En cuanto al RIGI para incentivar grandes proyectos de inversión y su impacto sobre el empleo, Colina lo emparenta con las reformas de Deng Xiaoping en China, que establecieron zonas económicas especiales con reglas capitalistas que impulsaron el crecimiento del gigante asiático.

Por su parte, Rafael Rofman, investigador principal del Cippec, afirma que la macroeconomía es más importante de lo que se cree y pone como ejemplo a Uruguay, donde la pobreza bajó de 30% a 15% en quince años con crecimiento económico sostenido. "La Argentina puede bajar la pobreza al nivel del 25% que registraba en 2017. No se trata solo de crecimiento, sino de inversión para sostenerlo", agrega.

También sostiene que "hay que arreglar el mercado de trabajo. Un pibe pobre –agrega– necesita más movimiento económico para conseguir un empleo, por ejemplo, en plataformas de delivery". Y que es un error echarles la culpa a los planes sociales. "El problema fue la falta de eficacia en la canalización de fondos, que fomentó el clientelismo político", dice.

Para el especialista, hay que otorgar prioridad a la pobreza infantil. Como problemas serios señala la educación, en tres aspectos: la terminalidad de la escuela (donde la mejora es más lenta), la calidad de la enseñanza (como lo demuestran los malos resultados de las pruebas comparativas con otros países) y la pertinencia (qué se enseña y para qué). Otros son los déficits en el hábitat, que hace a la calidad de vida y el cuidado de los chicos en sus hogares.

En este frente, el Cippec acaba de elaborar una propuesta para avanzar en un sistema progresivo integral y federal de cuidados para la infancia. Se basa en ampliar las licencias laborales a 126 días para personas gestantes y a 30 para padres o no gestantes; la progresiva unificación de la AUH y la prestación Alimentar, con actualizaciones trimestrales hasta alcanzar en dos años el costo de una canasta básica por adolescente y niños de 0 a 18 años en el segmento no contributivo (más reintegros en la compra de alimentos nutritivos) y la creación de espacios de crianza, enseñanza y cuidados para la primera infancia y promoción de la autonomía económica de las mujeres.

Como cambio a favor, Rofman destaca que en los últimos años bajó la fecundidad entre adolescentes, ya que el número de jóvenes sin hijos es más alto en los sectores con menor educación.

En contraste, la volatilidad argentina hizo que todas las proyecciones privadas de crecimiento para bajar la pobreza trazadas antes y después de la pandemia por el Cippec en 2019, IDEA en 2022 y el economista Martín Rapetti (Equilibra) a fin de ese año, entre otras, se estrellaran con la escalada inflacionaria de 2023, el posterior salto devaluatorioy el fuerte shock fiscal. Por caso, Rapetti proponía acordar una "meta de Estado" con consenso político, empresarial, sindical, social y religioso para sostener el crecimiento, la inversión productiva, las exportaciones y la redistribución del ingreso a largo plazo. Según esos cálculos, la economía necesitaba crecer al 4% anual acumulativo para reducir la pobreza a menos de 10% en 2040. Hoy, las condiciones políticas e institucionales, más la agenda del Congreso, hacen que ni siquiera sea posible un diálogo civilizado. •

LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CULTURA 19

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Celina Chatruc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion

# La feria como salto: arteba, lupa de talentos y una puerta a los museos

ARTE. Gracias a este encuentro anual, muchos artistas ingresan por primera vez al acervo de una institución, cruzan fronteras con sus obras o ganan notoriedad

#### Celina Chatruc

LA NACION

Días después del cierre de la reciente edición de arteba, el domingo úl-ingresó por primera vez en la colectimo en el Centro Costa Salguero, la acción parecía lejos de haber terminado. "Estamos trabajando todavía, no doy más", reconoció una galerista la semana pasada, mientras seguía entregando obras y concretando operaciones. Para muchos artistas, en tanto, algo recién se iniciaba: varios pasaron a integrar los acervos de importantes museos o colecciones, de la Argentina y del exterior, o fueron noticia por la gran cantidad de obras vendidas.

Un ejemplo de este fenómeno fue Dana Ferrari, nacida en 1988, que protagonizó un solo show presentado por Grasa en la sección Utopia. Por un valor que iba de los 400 a los 3000 dólares se vendieron allí 33 de sus coloridas pinturas, que se exhibieron camufladas sobre una instalación de tela también creada por ella con tramas similares. "Todavía no se vendió, estamos en negociaciones por eso", dijo a LA NACION Torcuato González Agote, codirector de la galería.

Otros nombres que se hicieron escuchar fueron los de Verónica Gómez, Trinidad Metz Brea y Amanda Tejo Viviani. Mientras la primera vendió 16 obras en la galería Cott, una de las cuales entró en la colección del Malba (donde también ingresaron por primera vez Anselmo Piccoli, Florencia Böhtlingk, y Manuel Brandazza), las otras dos entraron a la del Moderno. Y no solo eso: en NN se agotaron casi de inmediato las pinturas de Tejo Viviani (varias deellas fueron compradas por la colección Balanz, que también incorporó obras de otros seis artistas), y Valerie's Factory vendió catorce piezas realizadas por Metz Brea, que además ingresó a la colección de la Usina Rhodia, en Quilmes.

"Es muy emocionante -dijo a LA NACION esta última, nacida en 1994-. Sientocomo un gran hito pasar a ser parte de colecciones tan importantes con obras de artistas históricos y que admiro. Es un reconocimiento increible y me pone muy feliz". También Gómez, de 46 años, habló de felicidad y gratitud: "Creo que es la culminación de una trama virtuosa compuesta no solo por mi obra o mi trabajo-señaló-, sino por todos aquellos que colaboran en la circulación y difusión, galería, curadoras, comité, museo, colegas... Son más de veinte años de trabajo continuado y es hermoso saber que

la obra será cuidada y disfrutada".

Otra artista que subió un escalón más en su ascendente carrera fue Julia Padilla. Artista nacida en 1991, ción del Moderno (junto con las dos artistas mencionadas, además de Carrie Bencardino, Nikolai Kasak y Florencia Levy) gracias a la compra de una obra suva ofrecida en el stand de Aldo de Sousa. Como si esto fuera poco, está participando de muestras colectivas en las sedes de ambos espacios y en la flamante galería Linse, y también protagoniza hasta mediados de noviembre una individual en el Centro Cultural Recoleta.

#### Nuevos horizontes

Hasta el acervo del MAC de Salta llegaron por primera vez obras de Lucila Gradin (Cott), Clara Johnston (Remota), Ana Clara Soler (Quimera) y Santiago Gasquet (Piedras). Y hubo otras que cruzaron fronteras aún más lejanas, para ingresar en museos de Estados Unidos o Europa. Fue el caso de una pintura de Santiago García Sáenz, que partió desde Hache hacia el Guggenheim de Nueva York; otra de Alfredo Londaibere, elegida en Nora Fisch por el español Reina Sofía; una instalación de Rosario Zorraquín, seleccionada por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) en Isla Flotante, y otra de Verónica Meloni, exhibida en Rolf Art, que se fue hacia el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).

Por otra parte, varios destacados coleccionistas sumaron integrantes a sus acervos. Nueve de los creadores de las doce obras que compró Alec Oxenford no estaban aún representados: García Sáenz, Alfredo Prior, Osvaldo Lamborghini, Santiago O. Rey, Maruki Nowacki, Alejandro Kuropatwa, Ruy Krygier, Elian Chali y Carlos Cima. Eduardo Costantini compró por primera vez una obra de Juan Grela en Diego Obligado, la misma galería donde Aldo Rubino adquirió otra de María Suardi.

El fundador del Macba se llevó además otras de Edgardo Giménez (MC), Alicia Orlandi (Roldán Moderno) y Stella Ticera (Ruth Benzacar); a esta artista santafesina nacida en 1999 le dedicará una muestra desde el mes próximo en su museo. En Fundación Klemm entró Valentina Liernur (Isla Flotante) y la Fundación Azcuy incorporó a Joaquín Boz (Barro) y Benjamín Felice (Tomás Redrado). Esta última es una galería que también abre puertas para los artistas argentinos en Estados Unidos. Pasen y vean. •



Amanda Tejo Viviani, con una de sus pinturas vendidas en NN

SANTIAGO CICHERO



Trinidad Metz Brea y Verónica Gómez, con sus obras



FABIÁN MARELLI



Dana Ferrari vendió 33 obras en la galería Grasa

FABIÁN MARELLI

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de Ángeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

TRANSMISIÓN Y SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD





# La Ciudad releva cuántos porteños tuvieron dengue con un operativo puerta a puerta

ALERTA. Avanza en 6947 hogares el estudio de seroprevalencia del Instituto de Estadística y Censos con el Ministerio de Salud; lo consideran un insumo clave para tomar decisiones



La enfermera Rocío Choque (izq.) y la encuestadora Ada Albornoz (der.) con la vecina Delia Bonafina (centro)

SOLEDAD AZNÁREZ

#### Fabiola Czubaj

LA NACION

"Notuvimos dengue este año. No que supiéramos", dijo Hernán Peláez, y lo confirmó con Sol, su esposa. Viven en Amenábaral 3200, en el barrio de Núñez, en uno de los 6947 domicilios seleccionados en la ciudad para participar de la nueva edición del estudio que indaga cuántos porteños tuvieron la enfermedad, en especial tras la mayor epidemia en el país de los últimos 15 años. Binomios de encuestadores y enfermeros debidamente identificados están tocando timbre en esas viviendas para obtener información que sirva para evitar un brote como el de 2023-2024.

"Estuvo complicado por acá, Hubo muchos casos a diez cuadras. donde vive mi familia. Casi todos ellos tuvieron dengue", agregó Peláez, al preguntarle. El test rápido que le acababan de hacer como parte del relevamiento que coordina el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) despejó dudas. "El resultado es negativo", le informó Rusveiguel Silva Boados, enfermera del Ministerio de Salud porteño. Con Lucila Seta, encuestadora del Idecba, relevaban el miércoles último los domicilios asignados a la redonda de Manuela Pedraza y Amenábar.

El estudio, según explicaron desde el Idecba, se hace sobre una muestra de 6947 domicilios, de los que 6000 fueron seleccionados al azar por muestra probabilistica. Los 947 restantes son personas que participaron del mismo estudio el año pasado con resultado negativo en el test rápido, para analizar la evolución epidemiológica con respecto a la epidemia anterior. Durará hasta el 31 de octubre. A través de la detección de dos tipos de anticuerpos circulantes en sangre, la prueba indica si la persona tuvo dengue alguna vez, si lo tuvo en los tres últimos meses o si no lo tuvo.

"Los datos que seamos capaces de relevar a partir de esta nueva encuesta nos van a permitir tomar mejores decisiones a la hora de impulsar acciones concretas", había dicho Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, al informar con el titular del Idecba, José María Donati, que comenzaba el estudio. Y pidió a los vecinos "su colaboración en esta instancia" de implementación de medidas preventivas. En la epidemia 2023-2024, la Ciudad confirmó más de 28.000 casos de unos 54.000 notificados. Recibieron 1700 denuncias por criaderos de mosquitos.

Durante la recorrida, que comenzóalas 9.30 y a la que se pudo sumar

LA NACION, no en todas las viviendas respondían o accedían a hacerlo, aun cuando Seta -como el resto de los encuestadores que participan del operativo- había entregado con antelación puerta a puerta la comunicación oficial informativa. "Esto es lo habitual", mencionó la encuestadora a este medio al escuchar cómo en uno de los edificios le cortaron la comunicación al anunciarse por el portero eléctrico. Pocos encargados, que a esa hora estaban trabajando o terminando sus tareas, se animaban a prestar alguna colaboración. Ambas tenían asignados 45 domicilios en la semana. Hasta pasado el mediodía, solo en cuatro de una decena que visitaron lograron respuesta.

"Mi consejoes que la gente atienda si los seleccionaron para participar de esta encuesta. Es importante para todos que lo hagan", pidió Miria Navarro, otra vecina, de 62 años. Si el temor esta en que se trate de una estata o por la inseguridad, recordó que en la información que se entrega al pautar la visita hay vías para corroborar la identidad de los encuestadores a través de BOTI vía WhatsApp, por la línea gratuita 147 u online. "Toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y se utilizará únicamente con fines epidemiológicos", aclararon desde el Idecba.

También, insistieron sobre el personal que visita las viviendas en que "cuenta con una credencial identificatoria y que sus datos pueden verificarse" por las vías detalladas y que, además, "tanto el test rápido como el cuestionario se realizan en la puerta o hall de entrada", con una persona de confianza que acompañe a quien responderá la encuesta si así lo desea.

Mientras la encuestadora chequeaba algunos datos, Navarro conversó con la nacion. Está convencida, a partir de los últimos brotes, de que lo que pasa con el dengue "depende mucho de los cuidados que tomen los vecinos" y opina que sería útil que los consorcios informen si aparecen casos en los edificios para tomar medidas que eviten que más residentes contraigan la infección. "Me tocó participar en la encuesta del año pasado y me quedé más tranquila, porque me dieron recomendaciones de cómo cuidarme del dengue y me hicieron una prueba rápida que no es fácil que te hagan en una consulta", agregó. Vive en la misma cuadra que los Peláez.

Toda la visita dura no más de 10 o 15 minutos. Seta comenzó con las preguntas, después de corroborar algunos datos, y fue ingresando la información en su tableta: si tuvo dengue, si se vacunó contra la en-

fermedad o fiebre amarilla, si tuvo síntomas de sospecha en los últimos meses (fiebre, dolor muscular o articular, cefalea, dolor detrás de los ojos o aparición de manchas en la piel, sangrado de encías o nariz y cansancio extremo, entre otros) o si tiene otros diagnósticos médicos.

Le entregó, entonces, un consentimiento informado para poder hacer el test. Silva Boados procedió: en menos de un minuto, le pinchó un dedo y extrajo una gota de sangre, que colocó en el pequeño dispositivo blanco con reactivos. Esperaron e informó el resultado: "¡Es negativo!". La prueba se hace a un mayor de 18 años por vivienda.

"Me gustaría que esto se haga en todo el país-continuó Navarro, que es jubilada-, porque tengo familia en Santiago del Estero y en nuestro pueblo [Weisburd] hubo mucha gente con dengue este verano. Todos mis hermanos sufrieron bastante. Siempre hablamos de que mantener el pueblo limpio es evitar, también, que proliferen los mosquitos que transmiten enfermedad".

Camino a otro domicilio por la avenida Cramer, Seta comentó que en algunos casos necesitan aclarar que se trata de una encuesta apolítica, que es de salud pública y por el bien común. "Los datos ayudan a tomar medidas sanitarias", destacó la encuestadora.

Por Manuela Pedraza al 2600, ya a media mañana, nadie respondía. En un almacén de Tamborini al 2600 confirmaron que la vivienda de al lado, en la que timbrearon, está deshabitada. En Cramer al 3000, un arquitecto atendió. Juan Manuel Masseda, de 50 años, opinó que el estudio sirve para tener estadísticas. "Deben servir para generar campañas de concientización, para que el gobierno de la ciudad trabaje en prevenir-dijo-. Es necesario anticiparnos a enfermedades complejas como el dengue". Su test también dio negativo.

Por la calle Vidal al 3000, en el primer domicilio de esa cuadra atendieron apenas Seta tocó el timbre. Es Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El procedimiento se repite y ella respondió las preguntas por el grupo familiar. Antela consulta dela NACION sobre el operativo, respondió: "Estamos hablando de dengue, que es un tema importante para todos en la ciudad porque vivimos en comunidad. Hay paranoia [en referencia a la inseguridad y la reticencia de los vecinos a atender], pero si le pedimos al Estado que nos cuide, hay que participar en estos relevamientos estadísticos. No se puede hacer política pública sin información".

#### "Lo más valioso"

Desde el Ministerio de Salud porteño explicaron que "lo más valioso" es poder saber cómo impacta cada brote y va cambiando la seroprevalencia [porcentaje que contrajo la infección en la sociedad. El año pasado, luego de la epidemia 2022-2023, fue del 8,1% en la ciudad. Otro dato es con qué intensidad circula el virus en el distrito, lo que cruzado con los grupos etarios con mayor incidencia resulta un insumo relevante para tomar decisiones, por ejemplo, sobre la vacunación.

Pasadas las 18, en el barrio porteño de Floresta, la encuestadora LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Síntomas: duran 7 días si es el dengue clásico

Fiebre; dolor detrás de los ojos; dolor de cabeza; náuseas y vómitos; picazón y sangrado de nariz y encías; hemorragias (cuando es grave); dolor muscular y de articulaciones; cansancio intenso y manchas en la piel

Ada Albornoz y la enfermera Rocío Choque llevaban buen ritmo con las visitas del día. En una de las viviendas a metros de Ramón Falcón y la avenida Olivera, Albornoz comenzó con las preguntas. El sorteo indicó que la prueba se haría a Delia Bonafina, de 74 años, que extendió la mano a través de las rejas por donde atendió para el pinchazo en el dedo. A los minutos, Choque anunció que el resultado del test es positivo. Ni ella ni su esposo, según refirió la mujer, tuvieron síntomas. Antes de concluir, la enfermera le dio recomendaciones de cuidados.

Una vez en un domicilio, explicaron desde el Idecba, "se elige por sorteo a una persona mayor de 18 para realizar el testy la encuesta. Si la persona seleccionada no acepta participar, no se realiza un nuevo sorteo, sino que se registra un rechazo. Si la persona accede, entonces debe firmar un consentimiento informado [para el testeo]".

Para Albornoz, ya camino a otro de los domicilios en la avenida Lacarra al 200, "al tener la posibilidad de acceder a este testeo, que es gratuito y con la facilidad de que nos acercamos al domicilio, hay que aprovecharlo". Choque, en tanto, aprovechó para aclarar sobre un temor que le expresan con frecuencia los vecinos. "Muchos piensan que es una extracción de sangre, pero es solo un pinchazo en un dedo. Solo necesitamos una gota de sangre. Cuando les explicamos, aceptan", planteó.

En la siguiente vivienda, fue el turnode Matías Gandini, que respondió que tiene 35 años, pero está a punto de cumplir 36. Le hicieron las preguntas, prestó su consentimiento y le realizaron la prueba. Ni a él ni al resto de la familia le habían diagnosticado dengue hasta ahora.

"Ellas [por la encuestadora y la enfermera] me transmitieron confianza cuando se comunicaron y si no es de esta manera, no sé cómo podría obtenerse la información que van a reunir con el estudio –expresó—. Tuve este verano un montón de amigos y vecinos con dengue". Entonces Choque le informó el resultado: negativo. "Tuve suerte", respondió Gandini. "Acá, en la zona de Parque Avellaneda, fue un descalabro con los mosquitos", repasó sobre la epidemia.

En un edificio de Bolaños al 200, una vecina con visita pendiente no atendió. Metros más adelante, fue el turno de Ayelén Aguilera, de 31 años, que salió sorteada para el testeo en su grupo familiar. Respondió a una de las preguntas que, si contrae dengue, piensa que podría ser grave. Lo mismo sucedió a lo largo de las visitas en Núñez.

Leo, pareja de Aguilera, estaba atento al resultado del test. "Es negativo", comunicó la enfermera. "Por lo que pasó con el Covid-19, esto que están haciendo con dengue es muy útil", opinó el hombre.

Para las 20, habían logrado completar cuatro de cinco domicilios para cerrar el día. "Es importante que la población contribuya con este estudio que sirve para orientar políticas públicas. Sin información, ¿cómo se puede decidir qué hacer en esta o aquella comuna? No necesitamos entrara los domicilios, es rápido y solo necesitamos que nos dediquen apenas unos minutos", finalizó Albornoz. •

# Prevén que el humo de incendios en Bolivia llegará hoy al AMBA

FENÓMENO. Ayer ya afectó a las provincias del norte del país y, por el viento, alcanzaría la ciudad y la provincia de Buenos Aires; aconsejan cuidados para la salud y al circular



En la provincia de Chaco, ayer la presencia de humo alteró el color del cielo

Con el ingreso de humo en varias provincias, la Argentina está sufriendo las consecuencias de los incendios forestales que afectan parte de América del Sur, especialmente a Bolivia. La intensidad del fuego es tal que el Ministerio de Salud de ese país proclamó una alerta sanitaria por la mala calidad del aire. Por el fenómeno, que lleva consumidos casi cuatro millones de hectáreas de bosques y pastizales en el país andino, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia para el territorio argentino.

Aunque los incendios empezaron hace tres meses aproximadamente, en las últimas semanas se propagaron y se salieron de control, agravados sobre todo por los fuertes vientos y la sequía. Ante este escenario, el SMN anunció la llegada de humo a Buenos Aires a partir de hoy. El evento ya afectó durante el fin de semana al menos a diez provincias: Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En estas localidades, de hecho, regía ayer un aviso por "fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social".

Y, dado que también se espera la llegada de viento norte a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano a partir de hoy, el organismo proyecta que la situación se extenderá hacia el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La alerta del SMN se debe a que el fenómeno implicaría una serie de efectos sobre la población, ya que la nube gris podría ser nociva para la salud, especialmente para quienes sufren problemas respiratorios. Por otro lado, también prevén una marcada reducción de la visibilidad, lo cual es posible que impacte en la llegada o partida de algunos vuelos. De todas maneras, esta situación será seguida de cerca por los aeropuertos.

"Es muy posible que se sienta el humo en la ciudad y alrededores. Sobre todo porque no se va a

ADVERTENCIA POR HUMO Provincias con aviso vigente hasta la medianoche del martes 9 **Buenos Aires** CABA Catamarca Chaco Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy Misiones La Rioja Salta Santa Fe Sgo. del Estero Tucumán Fuente: Servicio Meteorológico Nacional / LA NACION

desplazar solo por la altura, sino que además iría por la superficie. Esto es lo que sería nocivo para la salud", explicó a LA NACION Cindy Fernández, meteoróloga del

La especialista detalló que durante el fin de semana las provincias del norte del país ya sufrieron el impacto de este fenómeno: la ciudad de Formosa tenía, ayer a la mañana, una visibilidad de solo 1,5 kilómetros; Corrientes, 2 kilómetros; Posadas, 4 kilómetros; Tartagal, 3 kilómetros; San



Cindy Fernández SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

"Es muy posible que se sienta el humo en la ciudad y alrededores. Sobre todo porque no se va a desplazar solo por la altura, sino que además iría por la superficie" Miguel de Tucumán, 6 kilómetros; Las Lomitas, 5 kilómetros, y Puerto Iguazú, 7 kilómetros.

Ante la aparición de humo, el SMN recomendó no realizar actividades al aire libre, protegerse las vías respiratorias y oculares, intentar no circular y, en caso de hacerlo, tomar las precauciones en la ruta para condiciones de baja visibilidad—manejar despacio, mantener distancia y utilizar las luces bajas—, además de mantenerse informado.

Los pronósticos indican que estas condiciones se mantendrán al menos hasta pasado mañana. Ese día, el avance de un nuevo frente frio desde el sur generará una rotación del viento, que permitirá el ingreso de aire más limpio desde la Patagonia a toda la región.

Los incendios que hoy ponen en alerta a varios países de la región afectaron, hace días, partes del Amazonas brasileño. El gobierno de Bolivia, por su parte, ya movilizó a más de 5000 bomberos voluntarios y recibió ayuda de otros países para contener el avance de las llamas. Y aunque no se registraron víctimas mortales, sí hubo pérdida de ganado y animales silvestres.

El humo, además, se extendió hacia el norte del continente y llegó hasta Ecuador. Según informaron, hay cuatro provincias afectadas por el momento en ese país, en donde rigen las mismas "advertencias de riesgo" para la salud de la población residente en esas zonas.

Cabe destacar que, en la Argentina, el fenómeno se suma a los incendios forestales registrados en Córdoba, que arrasaron con 12.600 hectáreas y por los que la provincia declaró el "estado de desastre" en los departamentos de Calamuchita, Punilla, Colón y Santa María.

Un hombre de 72 años, vecino de la zona afectada, se encuentra detenido desde el martes, imputado por ser el supuesto autor del delito de incendio culposo agravado. •

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Fernando Rodríguez** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar ENVÍO POSTAL A LA CAPITAL

#### Marihuana en una encomienda

Efectivos de la Gendarmería detuvieron a un hombre cuando se presentó en la oficina de la sucursal Monserrat de una empresa de servicio de paquetería a retirar una encomienda que contenía más de tres kilos de marihuana. Según se informó, la droga fue detectada durante el control de una camioneta que llevaba paquetes entre Jujuy y la Capital. Luego se hizo una entrega "controlada" desde el puente Zárate-Brazo Largo hasta el destino.

# El nexo entre el meganarco uruguayo prófugo y la droga "bombardeada" en el Paraná

INVESTIGACIÓN. Un cargamento de droga arrojado desde una avioneta en una isla frente a Rosario en 2020 tenía la marca del cartel de Sebastián Marset; esa causa nunca avanzó

Germán de los Santos CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.— En medio de la pandemia del coronavirus, cuando la ciudad estaba desierta por las restricciones para circular, una avioneta hizo un vuelo rasante sobre el río Paraná y arrojó una bolsa gigante de plástico blanca y verde. Al día siguiente, en medio de la desolada isla El Chaparro, un baqueano encontró el bulto: contenía 29 panes de cocaína que llevaban impresa una marca particular: PCU.

En ese momento, nadie le dio relevancia a esa sigla "desconocida", que había aparecido en ese lugar inhóspito, lejos de testigos o sospechosos a la vista. Tampoco se investigó con profundidad el "bombardeo de cocaína" en medio de la fragilidad y desconcierto que imponía un país paralizado, en el que la Justicia funcionaba en forma remota.

La revista y sitio web Análisis Digital, que dirige Daniel Enz, publicó en ese momento una foto que había sacado la policía entrerriana. Pero nadie le dio relevancia en medio de la pandemia. La noticia contenía unas pocas líneas.

El 18 de julio pasado, más de cuatro años después, el periodista Kevin Sieff, de The Washington Post, publicó un extenso reportaje en el que aparecía aquella fotografía que había sacado con su celular un agente de la comisaría Nº1 del arroyo Charigüé, en Entre Ríos.

La nota del periodista norteamericano se centraba en Sebastián
Marset, que se autoadjudica ser el
líder del Primer Comando Uruguayo, el PCU. El título tenía gancho:
"A double life: The cocaine kingpin
who hid as a professional soccer player"; más claro: el capo de la cocaína
que se escondía como un futbolista
profesional. En efecto, lo hizo en Paraguay y en Bolivia, donde usó una
identidad falsa y su fortuna hecha
por la vía del crimen organizado para cumplir su sueño deportivo.

Marset es un narco con aires de magnate, de gustos estrafalarios. Tiene 32 años, está prófugo y enfrenta pedidos de captura de cinco países. Su esposa, Gianina García Troche, fue detenida en agosto pasado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

La sospecha es que Marset podría estar en Dubái. En ese país el uruguayo fue detenido en 2021 por tener un pasaporte falso de Paraguay. En ese momento, su historia no había adquirido aún el tono de leyenda narco. El escándalo estalló cuando logró salir de Dubái y su rastro se perdió gracias a que recibió su pasaporte



La cocaína con la marca del cartel de Marset secuestrada en Entre Ríos en 2020

POLICÍA DE ENTRE RÍOS

uruguayo original por valija diplomática. En Uruguay, el gobierno de Luis Lacalle Pou tembló y renunciaron varios funcionarios, entre ellos, el canciller Francisco Bustillo. El escándalo aún no se acalló.

En la Argentina, en tanto, la Justicia no seguía indicios de la presencia de este cartel hasta que LA NACION comenzó a indagar sobre la sigla PCU en aquel cargamento hallado por casualidad en una isla desolada frente a Rosario.

El fiscal Walter Rodríguez, que en ese momento subrogaba la fiscalía federal de Victoria, Entre Ríos, señaló a LA NACION que el hallazgo fue denunciado por el peón rural a la comisaría que está ubicada en la isla. La sospecha es que ese cargamento fue arrojado desde una avioneta y cayó en un lugar equivocado.

La metodología de los "bombardeos" de droga es que el piloto arroja los bultos en una ubicación establecida por GPS para que quienes deben ir a buscarlos tengan la ubicación precisa y puedan encontrarlos en terrenos inhóspitos.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) no logró determinar qué había detrás de esta operación. Verificaron si en Paraguay había información para determinar si Marset estuvo detrás de ese vuelo, pero no pudieron avanzar.

Marset es un hombre clave dentro de la logística del tráfico de dro-

gas por la Hidrovía. Usa a su PCU como una franquicia del poderoso Primer Comando Capital, que se expande desde hace más de 20 años desde Brasil. El líder de esa "hermandad criminal" nacida en San Pablo es Marcos Willians Herbas Camacho. "Marcola" tiene 57 años y está preso desde 1999, condenado a más de 300 años de prisión.

El hallazgo fue denunciado por un peón rural en la comisaría de la isla

La Procunar verificó si en Paraguay había información, pero no logró avanzar

Logró construir una organización criminal "moderna", en redes, que moldeó con la ayuda de las nuevas tecnologías, sobre todo los smartphones y las aplicaciones de mensajería. Creó la red de presos más grande del mundo. Así consiguió estar en contacto con miles de "hermanos" en las cárceles a partir de comunicaciones encriptadas; creó una red gigantesca, con un liderazgo fuerte en las prisiones de Brasil y otros países de la región, como Paraguay, Bolivia, Uruguay y de manera incipiente en la Argentina. El PCC es hoy la organización criminal más grande de Sudamérica, y en parte, se debe, a los teléfonos celulares.

Marcola se vende aún hoy como una especie de profeta, líder de "soldados" que se "diploman" en las cárceles "en una especie de postmiseria, que genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet, armas modernas". Un discurso apocalíptico.

Marset, en cambio, tiene otro perfil. Se transformó en un narco célebre durante los últimos años al protagonizar huidas cinematográficas de Dubái y de Bolivia, donde demostró que con su fortuna puede evadir todo lo que se le ponga enfrente. En la Argentina, Marset no tiene ninguna causa abierta, aunque su sombra comienza a aparecer indirectamente a partir de algunos secuestros de droga, como ocurrió en julio del año pasado, en un campo cerca de Roque Sáenz Peña, donde se estrello una avioneta con 324 kilos de cocaína, una aeronave de la flota del Clan Lima Lobo, ligado a Marset en Santa Cruz de la Sierra.

La palabra "Argentina" aparece en la desgrabación de escuchas telefónicas de Marset y Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico, un paraguayo que le aportaba al uruguayo los contactos políticos en Asunción para sacar la droga sin problemas por la

Hidrovía. En una charla del 20 de setiembre de 2020 hablaban de un cargamento de cocaína. Entonces, el hallazgo en la isla frente a Rosario no sería una simple casualidad.

Marset alimenta todo el tiempo su perfil público, como si fuera una celebridad. En esa búsqueda se inscribe su última aparición pública desde la clandestinidad, en noviembre pasado. Lo hizo a su modo, al brindar una entrevista a un canal de televisión uruguayo desde un lugar en el este de Paraguay.

En el reportaje que le hizo Patricia Martín, periodista del programa Santo y Seña, el narco uruguayo reconoció que alguien le había informado que estaban por atraparlo en Bolivia: "Me avisaron, sí, me avisaron. Armé dos valijas con ropa mía, de los niños, y me fui", aseguró.

En esa nota, llamativamente, defendió a los funcionarios uruguayos que le dieron el pasaporte en Dubái que le sirvió para volver a huir. No hizo lo mismo con los bolivianos. Marset explicó que tras su fuga de Santa Cruz de la Sierra las autoridades de ese país informaron que en la mansión que habitaba con su familia no había quedado nada. "Se quedaron con 400.000 dólares", afirmó, y acusó de "corrupto" al ministro de Gobierno de Bolivia Eduardo Del Castillo.

El 24 de octubre de 2020, Marset llamó a su socio paraguayo Miguel Ángel Isfrán para avisarle que acababa de asesinar a su primo Diego Andrés Olivera Cabrera. Dijo que lo había matado cuando lo llevaba en su camioneta, Dos tiros a sangre fría, como si hubiese sido un trámite.

El crimen de este hombre pareció algo inesperado, pero luego se supo que el capo narco planeaba ejecutarlo desde hacía tiempo. Sospechaba que había revelado información importante del negocio del tráfico de drogas en la Hidrovía Paraná-Paraguay, la ruta que usa para sacar grandes cargamentos de cocaína.

Unos días antes, Marset le había preguntado a Isfrán "si tenía un lugar para desaparecer un cuerpo, meterlo en ácido o en cal".

"Mi bro. Le di un tiro y se tiró del auto. Lo llevaba convencido y lo iba a matar ahí, llegando", apuntó el narco uruguayo. Olivera Cabrera cayó de la camioneta tras recibir el primer disparo y quedó tirado en un camino polvoriento de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción.

"Pero le di dos buenos tiros", agregó Marset, que luego le pidió disculpas a su socio porque el cadáver de su primo había quedado tendido en la calle, cerca de su mansión. "¡Le tendría que haber puesto la tranca en la puerta! Una cagada que haya caído, pero bueno, lo más importante es que marchó, si no iba a nombrarme", advirtió Marset.

Estos diálogos, a los que accedió LA NACION, forman parte de la imputación por lavado de dinero contra Isfrán, conocido en Paraguay como "Tío Rico", el hombre que le garantizó a Marset que nadie le impediría sacar gigantescos cargamentos de cocaína por el río Paraná rumbo a Europa. En los puertos de Amberes, Bélgica, y Rotterdam, Países Bajos, fueron incautadas 53 toneladas de cocaína provenientes de esa ruta. La droga era traspasada a buques graneleros en aguas argentinas. •

# "Me trataron como un pedazo de carne", dijo la denunciante de los rugbiers franceses

MENDOZA. En diálogo con LA NACION, reafirmó que sigue siendo la víctima en este caso y cuestionó el curso de la causa judicial

Pablo Mannino

PARA LA NACION

MENDOZA.- Los dos rugbiers franceses acusados de abusar sexualmente de una mujer en esta provincia ya están en su país, en libertad, pero aún bajo proceso penal, tras haber pasado dos meses detenidos en la Argentina. Tras la decisión judicial, la denunciante, de 39 años, habló con LA NACION y se mostró disconforme con el avance de la causa, que se encamina al cierre y sobreseimiento definitivo de los deportistas galos Hugo Auradou y Oscar Jégou, decisión que podría ser dictada esta misma semana.

La mujer asegura que ha sido abandonada por la Justicia provincial; sostiene que fue presionada y que se sintió tratada como una delincuente, aunque sigue siendo la damnificada en esta compleja historia.

Aunque su denuncia comenzó a flaquear cuando se conocieron los mensajes de audio que envió a una amiga horas después de haber estado en un hotel con los deportistas galos, en los que afirmaba que había disfrutado de la madrugada que había pasado con ellos el domingo 7 de julio pasado, ella sostiene que en otras grabaciones -que puso La denunciante, en Mendoza



a disposición de LA NACION- del día siguiente al episodio bajo análisis judicial, le contó a otra allegada que había sido abusada sexualmente por ambos deportistas.

"Los golpes y los moretones aún están. Me están juzgando y presionando, incluso desde la Justicia. Hay una diferencia atroz en los peritajes que realizan, sometiéndome a largas horas, mientras que a ellos, nada. Me están tratando a mí de delincuente, y yo soy la víctima", dijo a LA NACION la denunciante, que pide que se preserve su identidad. Mientras, transita una serie de crisis emocionales que la mantienen en permanente contacto con el sistema sanitario local a través de consultas e internaciones.

Asegura que no quiere dejar de contar su versión de lo sucedido, pero que también la desestabilizan las apariciones que tuvo en los medios de comunicación, sobre todo luego de una nota con la televisión francesa en la que afirmó que los jugadores la maltrataron y la trataron "como un pedazo de carne".

La emisión del programa Envoyé Spécial (Enviado Especial), de la cadena pública France 2, que tuvo un adelanto en las redes, se difundirá integramente el jueves 12 de septiembre; en el reportaje televisivo se publican sus declaraciones en un montaje con la imagen de una mujer que no es ella.

"No soy yo la mujer rubia del documental, pero sí es mi voz, con audios, y mi verdad la que allí cuento, de todo lo que pasé. Estoy con ataques de pánico; me despierto a los gritos", indicó a LA NACION mientras aguarda el desarrollodel proceso, haciendo hincapiéen la medicación que toma para mantenerse "bien" por sus hijos.

Asimismo, señaló que se siente presionada por la Justicia y que a

través de sus abogados le solicitan no hacer más declaraciones, para no entorpecer la causa, teniendo en cuenta, además, que no se presentó al peritaje psicológico oficial en más de una oportunidad. "No fueron objetivos; me someten a tres días de pericias psicológicas de seis horas y a los jugadores, nada. Hay una diferencia atroz en la declaración de uno y de otros, cuando me tratan a mí de delincuente y soy la víctima", insistió en diálogo con LA NACION.

"Sigo con los tratamientos médicos por los edemas óseos y el líquido que tengo en los miembros inferiores, las rodillas y las piernas. El lunes comienzo con sesiones de fisioterapia por la golpiza que me dieron. Me trataron salvajemente, como un trozo de carne", expresó sobre lo que vive por estas horas, sabiendo que a mediados de semana podría definirse la causa, dejando libres de culpa y cargo a los rugbiers.

"Los golpes están y se pueden constatar. La denuncia la hice a las 8 horas de que estos tipos me violaron. A mí me están juzgando cuando los tendrían que juzgar a ellos", agregó la mujer.

Cuestionó, además, el trabajo de la fiscalía durante la investigación. "Acá se tiene que entender que yo soy la víctima, y que el 'no es no'. Si la sociedad me acompaña, las madres, niñas, adolescentes y mujeres juntas podemos hacer justicia y no silenciarlo, sabiendo que el poder no nos acompaña", concluyó.

Desde los tribunales provinciales indicaron a LA NACION que no han tenido injerencia en su vinculación con los medios. "Siempre se la preservó, sobre todo porque es un delito de instancia privada. De hecho, es ella quien está hablando con la prensa y autorizando entrevistas", indicaron fuentes judiciales. •

## **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

y Nicolás, Martin y Mia.

#### Sepelios y **Participaciones**

BARBATO, Carmelo. - La familia Ferradás y todo el staff de Dimatex S.A. despedimos con tristeza al querido Carmelo, a quien recordaremos con cariño.

CAYSSIALS, Teresa Roux de. q.e.p.d. - Matías Villalba. Agustín Braun, María Luz Paz y Ricardo Latour acompañan a la familia con mucho afecto.

CROTTO, Raúl. - Alejandro Alvarez Prado, Mene y sus hijos Guly, Fini, Santi y familias despiden al querido Raúl con oraciones y acompañan a Sonia, Graciela y todos sus hijos en este triste momento.

DONIGIAN, María Angélica. q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Tía Mary, Silvia Chismechian y Rafael Dos Santos.

DONIGIAN de TOUTLIAN, María Angélica, q.e.p.d., falleció el 7-9-2024. - Sergio y Rosita Arslanian y familia despiden a Tia Mary con enorme tristeza y acompañan con mucho cariño a Vivi, Sandra y Fede. Ruegan una oración en su memoria.

KÜSTNER, Ralph Albert Otto, q.e.p.d., falleció el 7-9-2024. - Sus hijos Patricia, Guillermo y Alex y sus familias lo despedimos con mucho amor y todo cariño. Sus restos serán inhumados hoy, a las 11.30, Jardín de Paz.

KÜSTNER, Ralph. - Sus sobrinos Sonia, Kurt, Mónica y Walter Tants y sus respectivas familias lo despedimos con cariño y acompañamos a sus hijos y nietos.

LACUADRA de ARCARI, Angela Lucrecia. - El CEDIE y la División de Endocrinología del Hospital de Niños R. Gutiérrez participan el fallecimiento de la madre de la Dra. Andrea Arcari, jefa de la división, y comunican que el sepelio tendrá lugar el lunes 9, a las 11, en el cementerio de la Chaca-

LUTUFYAN, Eduardo. q.e.p.d. - Negro, siempre vas a estar con nosotros. Te queremos mucho. Rosemarie y tus hijos Juan y Josefina, Martín y Vicky, María y Rulo, y tus nietos Bruno, Antonio, Clarita, Justina y Felipe.

LUTUFYAN, Eduardo. - Artin Kalpakian y familia lo despiden con mucho dolor y tristeza y acompañan a la familia en este triste momento.

LUTUFYAN, Eduardo, q.e.p.d. - Tío Negro, siempre vas a ser el más querido. Lu-

LUTUFYAN, Eduardo. q.e.p.d., falleció el 7-9-2024. -Marta y José María Franchino despiden a Eduardo con mucha tristeza y abrazan con cariño a Rosemarie y familia en este momento.

LUTUFYAN, Eduardo. q.e.p.d. - Richard Forrester, Carlos Lutteral, Iván Poli, Ricardo Williams y su hermano de la vida, Carlos Scarpati, lo despiden con un ¡hasta siempre Negrito!.

LUTUFYAN, Eduardo. - Despedimos al Negrito querido. Te vamos a extrañar toda la vida. Acompañamos a los Lutu con todo el amor de siempre. Cuti, Richard, Martu, Mati, Pauli y Paca.

LUTUFYAN, Eduardo, q.e.p.d. - Paula Arazi y Flia. envían su más sentido pesame.

LUTUFYAN, Eduardo. - Melkon, Alejandra y familia despiden al querido Eduardo con mucho cariño y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en

LUTUFYAN, Eduardo. q.e.p.d. - Ricardo y Giselle Beccar Varela, hijos y nietos acompañan a su entrañable familia y piden oraciones en su querida memoria.

LUTUFYAN, Eduardo, q.e.p.d. - Despedimos a nuestro entrañable amigo, el Negro, y acompañamos a la Gorda y sus hijos, Juan, Martin y Maria, con enorme cariño y profunda tristeza. Lo tendremos siempre en nuestra memoria. Mariechen y Hansi Lahusen, y sus hijos, Juan, Cata-

lina y Victoria Lahusen.

LUTUFYAN, Eduardo. - Querido Negro, después de toda una vida habiendo estado juntos, pasando lindos momentos, alegres momentos, llegó el momento de despedirnos esperando que pronto nos reunamos de vuelta. Te queremos mucho. Colin y Mereces Campbell.

LUTUFYAN, Eduardo. - Max Stocker y familia despiden al Negro con pesar y acompañan a la Gorda y su familia en este triste momento.

MENEM, Raúl Armando, q.e.p.d. - La juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Liliana Heiland, su vocalía y colaboradores abrazan con todo amor a Analía y su familia, rogando al cielo descanse su padre en paz.

MICHELINI, Alberto, q.e.p.d. El presidente del directorio de Howard Johnson Argentina, Alberto Albamonte y todo su equipo lamentan la partida de un gran hombre de bien y acompañan a Pablo y su familia con todo cariño.

PICZMAN, Guillermo, Z.L. -Acompañamos en este triste momento a nuestro amigo Pablo y familia. Federico y Valeria Romano y sus hijos Lucila



PICZMAN, Guillermo. - Pablo querido, tus amigos, Leo y Bere, Vero y Adri, Danny y Yani, Pau y Marce y Mir y Marcos te abrazan con amor en la despedida de tu papá.

QUESADA, Cristina. - Sus hijos Cristina y Claudio Díaz, María José y sus nietos la despiden con amor.

QUESADA de ALVAREZ, Cristina. - Tus amigas de toda la vida: Bernarda, Marcela y Silvia te despiden con mucha tristeza.

SANTANA, María Clara, 7-9-2024. - Clarita, ¡cómo vamos a extrañar tus risas! Tu abuela Chicha Santana (Beia), tus tíos Fer y Martín, Diego y Estefi. Belén y Pino; tus primos Andueza, Santana y Mariné te despedimos con mucha triste-

SOLARI, Julia E. H., q.e.p.d., falleció el 9-8-2024. - Sus primos Alberto C. Riccardi v Marta L. Rimoldi de Riccardi participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TOUTLIAN, María de. - Daniel Chismechian, Claudia Akian (a.), Santiago y Constanza (a.) participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

WAGNER, Annemarie, falleció el 8-9-2024. - Su hijo Ronny Huber y nietos Francisco, Rodrigo y Zarina participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida mamå y abuela Mady.

WAGNER, Annemarie, 8-9-2024. - Su hijo Peter Korger, su nuera Maruca Roca, sus nietos Erika, Bárbara y Peter y sus bisnietos Agustin, Juan Martín, Paz y Siena participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida mamá, abuela y bisabuela.

WAGNER, Annemarie, falleció el 8-9-2024. - María Puppo acompaña en el dolor a sus hijos y nietos por la partida de la querida Omi. Descansa en paz.

Recordatorios

DE LORENZI de VELA, Liliana, q.e.p.d. - A 5 años de tu partida, te quiero y te extraño. Tu marido Felipe. Ruego oraciones en su memoria.

## Asesinaron a una sargento de la policía bonaerense que trabajaba como chofer para una aplicación

LA MATANZA. La víctima fue identificada como Daniela Fernanda Luna, de 32 años, que apareció muerta de un tiro dentro del vehículo; un joven fue arrestado

Otro efectivo de seguridad murió en el conurbano en las últimas horas y se suma a una lista que ya incluye más de una decena en lo que va del año. En este caso, la víctima fue una sargento de la policía bonaerense que, fuera de su horario, y para sumar un ingreso extra, trabajaba como chofer en una aplicación de autos.

El cuerpo de la sargento fue encontrado en la madrugada de ayer con un disparo en el mentón y la principal hipótesis del caso es que habría sido asesinada en un robo.

Fuentes policiales identificaron a la víctima como Daniela Fernanda Luna, de 32 años, que fue hallada muerta dentro del vehículo en la localidad de Rafael Castillo, La Matanza. Por el hecho fue detenido un sospechoso, Sebastián Nicolás Avila, de 25 años, que fue identificado por las cámaras de seguridad y fue arrestado en la vivienda de sus padres, a cinco cuadras de la escena del crimen.

el lugar identificaron que la víctima tenía "una herida penetrante en la lugar donde fue asesinada la sub-saber que iba a ser sorprendida por región del mentón, con abundante perdida de sangre", y que la data de obtener una dirección. muerte era de pocas horas.

de dos niños y, según las primeras versiones, tenía ese trabajo como



Daniela Luna

chofer de una aplicación porque no le alcanzaba el sueldo como policía para llegar a cubrir todos los gastos familiares mensuales.

En el caso intervienen el fiscal de Homicidios en turno de La Matanza, Claudio Fornaro, y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local.

Con las imágenes de las cámaras de seguridad que tomaron el mo-Los médicos que la revisaron en mento en el que el asesino se bajó del vehículo y cuando escapó del junto a sus dos pequeños soles sin oficial bonaerense, la policía logró la muerte. Gracias por tanto, per-

La sargento asesinada era madre autorización judicial, realizaron ra en sus brazos para tu descanso un allanamiento en una vivien- eterno", la despidió una compañeda situada en Norquin 2085, en ra en un posteo de Facebook.

la localidad de Rafael Castillo. Mientras el dueño de casa les permitió el ingreso a la vivienda y cuando ya les estaba por entregar las imágenes de la cámara de seguridad instalada en su domicilio, llegó el hijo del dueño de casa.

El personal policial lo reconoció por la fisonomía como el presunto autor del hecho, por lo que procedió a arrestarlo en ese mismo momento. Además, se le encontró un arma que sería la homicida: una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 mm y número de serie J98511.

Tras conocerse la noticia, amigos y familiares de la víctima y sus compañeros de la fuerza despidieron a Luna por las redes sociales. Destacaron que debía tener dos trabajos para poder llegar a fin de mes y darles una mejor calidad de vida a sus pequeños hijos.

"Ella es una de los tantos azules que salen a pelear a diario la situación económica, dado que sus sueldos son paupérrimos. Salió a trabajar para mantener una vida digna dón por tan poco. Levanta tu vuelo, En las horas posteriores, y con joven ángel, el Señor Jesús te espe-

## Una turista italiana se perdió y abusaron de ella

corrientes. La mujer, de 50 años, fue atacada en los Esteros del Iberá; su agresor ya fue detenido

Una turista italiana denunció haber sido abusada sexualmente por un hombre en un sendero ubicado dentro de los Esteros del Iberá, uno de los parques que más visitas internacionales recibe por su exuberante belleza. Por el hecho, que causó conmoción en Corrientes, hay un detenido.

Según indicó el medio local El Litoral, la mujer, de 50 años, se había separado del grupo con el que realizaba la excursión y había ido a pie hacia un lugar conocido como Portal Carambola, que se encuentra alejado del casco urbano. En el camino, sola, se habría perdido.

Fue en esa situación que vio a un motociclista que venía en sentido contrario al suyo y le hizo señas para que se detuviera, para poder consultarle cuál era la ruta correcta para regresar a donde se había separado de su grupo.

Tras una breve charla, el hombre le dijo que se había equivocado de camino y se ofreció a llevarla él mismo hasta el lugar al que la víctima quería llegar.

La mujer se subió al asiento trasero de la moto y, una vez que una ronda de reconocimiento arribaron al presunto destino, adpara confirmar la identidad del virtió que se habían detenido en una zona inhóspita y alejada.

Según su testimonio, el agresor descendió del vehículo y abusó sexualmente de ella. Antes de irse también le robó el teléfono celular, presuntamente con el

objetivo de que no pudiera alertar a los efectivos policiales ni a sus allegados.

Tras lograr volver a una zona en la que se encontró con otras personas, la mujer contó lo que le había pasado y realizó la denuncia en la comisaría de Concepción. Bajo directivas de la Unidad Fiscal de Santa Rosa, a cargo de Carlos Daniel Lezcano, los policías comenzaron una investigación para dar con el agresor, en una zona de pocos habitantes.

Finalmente, el teléfono de la víctima resultó clave a la hora de detener al principal y, hasta el momento, único sospechoso, ya que los efectivos activaron el geolocalizador del dispositivo, que los condujo hasta la casa del hombre.

Allí procedieron a detenerlo, recuperar el teléfono de la víctima y secuestrar la moto que habría estado involucrada en el hecho, la cual coincidía con la descripción proporcionada por la turista italiana agredida sexualmente.

Por su parte, la fiscalía, a partir de la evidencia recogida, ordenó hombre en la causa que fue caratulada como "abuso sexual con acceso carnal".

Se espera que esta semana se lleven adelante peritajes y análisis tanto a la víctima como al presunto agresor sexual.





LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# OPINIÓN

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

INCERTIDUMBRE. Las tendencias presentes auguran futuros posibles de estancamiento y retracción en el proceso globalizador; se abre una oportunidad para el país

# La reinserción argentina en una globalización regionalizada

**Daniel Gustavo Montamat** 

-PARA LA NACION-

n Momentos estelares de la humanidad. Stefan Zweig rescata hechos especiales inesperados y hasta subestimados en las páginas grandes de la historia universal. Hechos cuya ocurrencia produjo un punto de inflexión en el curso de los acontecimientos históricos. Destaca entre varios momentos estelares la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Ya el país había caído en poder de los otomanos, pero la actual Estambul, entonces Bizancio, resistía amurallada. La resiliencia de los bizantinos se vuelve heroica esperando la ayuda de Europa, que nunca llega; sin embargo, el sultán turco no puede penetrar las murallas y tomar la ciudad. Dispuesto el gran embate, los bizantinos resisten a una fuerza que los supera varias veces en número y armamento, y logran contener y desgastar al invasor, hasta que unos soldados que se han infiltrado por la grieta abierta en la muralla exterior encuentran una puerta en la muralla interior que por descuido había quedado abierta. La puerta conduce al corazón de la ciudad. Por ella penetra el ejército otomanoy saquea la capital del llamado Imperio Romano de Oriente. ¿Qué habría sido del curso de la historia si esa llamada Kerkaporta olvidada hubiera estado cerrada y, finalmente, los turcos hubieran desistido del sitio a Constantinopla?

Guy Sorman, en El mundo es mi tribu, analiza el asesinato que desencadenó la Gran Guerra con una técnica similar a la de Zweig. El heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa visitan la ciudad de Sarajevo (28-6-1914), donde los aguarda un complot para asesinarlos. Les arrojan una granada, que no explota a tiempoy que luego hierea la custodia. Pero le dan una nueva oportunidad al asesino cuando más tarde los principes deciden visitar a los heridos del fallido intento en el hospital y el auto oficial desvía su trayectoria. Esta vez los disparos acaban con la vida de ambos. ¿Qué habría sucedido con el curso de la historia europea y mundial si el atentado hubiese fracasado? ¿Habria podido el mundo evitar la Primera Guerra Mundial y la pesadilla histórica del surgimiento de los totalitarismos fascistas, nazis y comunistas?

Rosendo Fraga en el libro ¿Qué hubiera pasado si...? Historia argentina contrafáctica avanza en el desarrollo hipotético de acontecimientos relevantes en el pasado argentino, plan-



El análisis del hecho imprevisto y de su posible contrafáctico recobró actualidad con el intento de asesinato del expresidente Donald Trump

teando escenarios alternativos que modifican el devenir de la historia en cuestión.

El análisis del hecho imprevisto y de su posible contrafáctico recobró actualidad con el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. El candidato republicano hacía campaña en un pequeño pueblo de Pensilvania. Giró la cabeza para mostrar en una gran pantalla un gráfico que daba cuenta de las cifras de inmigración en Estados Unidos. Cuando volvió a entornar la cabeza para focalizarla en la audiencia, una bala le rozó una oreja y lo ensangrentó. De haber girado la cabeza un centímetromás, hoy estariamos recordando un nuevo magnicidio en la historia

política del país del norte con las implicancias que ello supone. ¿Azar o Providencia?

¿Cómo lidiar con la incertidumbre que domina el futuro si, por un lado, lo asumimos abierto y, por otro, tenemos evidencia de su exposición a hechos imprevistos que pueden ser disruptivos del curso histórico? ¿Cómo desenvolvernos con la incertidumbre que domina el porvenir en un país como la Argentina, trastornado por décadas de cortoplacismo populista y bajo presión del instante posmoderno?

El tantas veces citado Bertrand de Jouvenelle primero nos aconsejaría evitar los determinismos históricos, tan propios de nuestra idiosincrasia. Ni "condenados al éxito" ni resignados al fracaso fatal. En un futuro que está abierto a distintos futuros posibles ("futuribles"), el pasado es aleccionador, las tendencias dominantes en el presente sirven de guía, y es posible trabajar para convertir un futuro posible en futuro deseable. Todo a partir de una inserción estratégica exitosa en el devenir de las relaciones internacionales.

En 1846 se produce un fenómeno trascendente en la economía mundial. Gran Bretaña suprime la conocida como ley degranos (Corn Laws), que establecía aranceles para la importación de cereales a Inglaterra.

David Ricardo había argumentado contra esa ley restrictiva que regía desde 1815, defendiendo la especialización inglesa sobre la base de las ventajas comparadas relativas y desarrollando la teoría de la renta agropecuaria. La derogación de esa ley promovió la primera globalización del comercio y las finanzas, y significó un reacomodo en el orden económico internacional. Entre 1852 y 1930 la Argentina tuvo una inserción estratégica exitosa en el orden mundial que coincidió con su apogeo. Desde la posguerra y la crisis del 30 hasta el presente nuestra inserción ha sido, por el contrario, errática y vacilante. Carlos Escudé sostenía con razón que con Inglaterra éramos complementarios en la división internacional del trabajo; en cambio, con Estados Unidos fuimos competidores, con transitorios acercamientos, porque la nueva división del trabajo de la posguerra dificultaba la complementación con ellos. Pero, debemos agregar, también hubo lecturas sesgadas del pasado y análisis ideologizados de tendencias presentes que prefiguraron "futuribles" equivocados. Por ejemplo, cuando se proyectó un escenario de una tercera conflagración mundial, que agravó el encerramiento y la orientación productiva al mercado interno. En la historia contrafáctica citada, Rosendo Fraga analiza: ¿qué

habría sucedido si hubiera fracasado la revolución del 30? He ahí un hito que marcó el curso de nuestra historia y nos encaminó a una inserción estratégica deambulante y fallida. El Mercosur constituyó un planteo estratégico de cambio para dotar al mercado doméstico de una nueva escala regional y transformarlo en una plataforma para proyectarse a los mercados internacionales, con complementación intraindustrial; pero la unión arancelaria imperfecta sucumbió a las tensiones corporativas y a los intereses políticos coyunturales y terminó operando como zona ampliada para sustituir importaciones. Así no va.

A partir de la invasión de Rusia

a Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, la creciente competencia entre China y Estados Unidos (geopolítica y geoeconómica), y la manifiesta dificultad para avanzar en acuerdos globales, en un orden mundial con crecientes cuestionamientos y desafíos a las reglas que rigen las relaciones entre Estados, las tendencias presentes auguran futuros posibles de estancamiento y retracción en el proceso globalizador. Empieza a estar más comprometida la seguridad de los océanos, con un consiguiente encarecimiento de los costos del transporte, una demografía adversa se hace dominante en muchas regiones del mundo (menos ahorro, menos inversión, tasas reales de interés más altas) y una escalada de potenciales conflictos (con foco en el Mar de China) preanuncia potenciales nuevos enfrentamientos. La reversión del proceso globalizador va a ser relativa, pero está llevando a una rearticulación de las cadenas de valor globales, convertidas en algunos años en cadenas de valor relocalizadas con mucha más interacción regional. Un reacomodamiento del orden mundial donde los intereses geopolíticos preceden a los puramente económicos. Narendra Modi, primer ministro de la India, previendo el nuevo orden expresó: "Las cadenas globales de valor ahora no solo deben basarse en costos, deberían basarse también en la confianza". Del just in time en un mundo con cadenas globales al friendshoring o nearshoring en un nuevo orden con cadenas regionales de valor. El replanteo, que no dejará de ser traumático, es una oportunidad para la Argentina y la región. Pueden ofrecer al mundo seguridad energética y seguridad alimentaria, ambas en el tope de la nueva agenda mundial. Razones de más para dar vida al tratado Mercosur-Unión Europea. •

Doctor en Economía y en Derecho

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Optimizar el gasto en salud

Urge reordenar el sistema público hospitalario para asegurar un servicio de calidad aceptable, más accesible y equitativo

n nuestro país se decretó la emergencia sanitaria hace 22 nar el sistema.

Con el cambio de normativa que autoriza el cobro de prestaciones sanitarias a extranjeros inaugurado por Salta, distintas provincias siguen sumándose a la novedosa práctica. Desde el gobierno nacional se impulsa ahora un proyecto que incluiría estas modificaciones a nível nacional para así contar con mayor gestión privada para que el sistema pueda sostenerse. Mario Russo, ministro de Salud, propone que la cartera a su cargo ejerza un rol rector, de coordinación, dando lineamientos a las distintas jurisdicciones a partir de una mirada federal. No soslaya la ra a través del Programa Sumary un necesidad de reordenar programas y recortar la estructura política para ganar eficiencia y transparencia, implementando para ello mecanismos de control hoy insuficientes. El modelo que plantea es el de los centros de prevención y control de enfermedades norteamericanos.

Se prevé revisar leyes consideradas vetustas, cuya derogación se evalúa, entre ellas la ley de salud mental y la de salud sexual. No se descarta tampoco el traspaso de los hospitales nacionales a la órbita de las provincias. También se considera limitar los medicamentos de alto costo o para cuidados paliativos cuya autorización se gestiona por vía judicial, así como revisar y reordenar los gastos asociados a servicios por discapacidad, tales como transporte y educación integradora, que se llevan el 80% del fondo de redistribución para obras sociales. No se pueden pasar tampoco por alto las graves irregularidades detectadas en la facturación de prestaciones médicas falsas de la Agencia Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud, hoy investigadas por el fiscal Guillermo Marijuan.

En la mira está sistematizar y centralizar los datos de los pacientes, información clave para la transparencia y la trazabilidad; la obligatoriedad de la receta electrónica parecería ir en esa dirección.

A partir del "no hay plata", además del presupuesto para los hospitales nacionales, las prioridades contemplan los programas de inmunizaciones y aquellos protegidos por ley, como también la adquisición de medicamentos e insumos, con una lógica de medicina basada en evidencias clínicas. En un contexto de limitación económica, la ley de evaluación de tecnologías sanitarias, que aguarda aprobación del Congreso, evitará malgastar fondos en terapéuticas no efectivas ni eficientes. Entre las prioridades está también asegurar el acceso a los servicios de los sectores vulnerables sin cobertuplan de vacunación contra el dengue focalizado, ya que el resto correrá por cuenta de las provincias.

En agosto de 2023, distintos especialistas analizaban el plan sanitario del candidato libertario y calificaban de "interesantes" muchas de sus ideas, aunque las juzgaban de difícil implementación. "Salud y educación son la base del capital humano", planteaba Javier Milei al referirse a la necesidad de "asegurar que todos tengan acceso a una prestación mínima", lo que sería el Plan Médico Obligatorio vigente. Su aspiración de eliminar la asistencia social directa para que cada uno pague sus servicios en un entorno de prosperidad suena aún lejana. "La idea de dejar de subsidiar la oferta y subsidiar la demanda tiene lógica, aunque no podría hacerse de un día para el otro", se decía, al tiempo que se prometía apoyar el desarrollo progresivo del seguro de salud a través de seguros provinciales. El mejor sistema de salud posible sería uno privado en el que cada argentino pague por el servicio, afirmaban los libertarios, pero lo cierto es que esto no necesariamente sería equitativo. Liberar a los afiliados cautivos de las obras sociales nacionales abriría paso a la libre competencia y elección de prestadores, una desregulación cuya viabilidad algunos cuestionan respecto del PAMI, pero que en términos generales mejoraría la eficiencia.

La posibilidad de transferir aportes directos a una prepaga sin pasar por una obra social y la constitución del Fondo Solidario de Redistribución, que se conforma con el 20% de los aportes que las prepagas reciben de los afiliados, estuvieron entre las primeras medidas instrumenta-

Cuando algunos de los más de mil hospitales de todo el país tramitaban la devolución del costo de prestaciones brindadas a afiliados de obras sociales a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), no podían evitar el retraso de hasta 32 meses, agravado por la inflación y la acumulación de trámites. El decreto 172, de febrero pasado, erradicó la intermediación de la SSS y habilitó a las obras sociales a celebrar acuerdos libres con los hospitales para fijar las pautas de vinculación. Recuperar en tiempo y valores más razonables las prestaciones permitirá optimizar los recursos asignados para la atención que obligatoriamente los nosocomios deben dar a toda la población.

La irresponsabilidad de gestiones anteriores, que prometían "el Estado tecuida", ha quedado expuesta dolorosamente también en el terreno de la salud. Con demasiada infraestructura ausente o en mal estado, insumos insuficientes que experimentan escandalosos aumentos, al igual que los medicamentos, y recursos humanos mal pagos, por solo mencionar algunas variables, la salud respira cada vez con más dificultad. Con una visión integral, urge reordenar el sistema público para garantizar un servicio de calidad aceptable, más accesible y equitativo. Hay que apurar la traqueotomía, pero pensando también en el largo plazo. Los retos son muchos e incluyen problemas estructurales críticos. La salud de los argentinos no puede seguir en sala de espera cuando demanda terapia intensiva.

# Viajes de egresados

I ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el Scioli, anunciaron medidas dirigidas a ordenar el turismo estudiantil, para que los estudiantes queden protegidos por un sistema efectivo de garantías.

En respuesta a un reclamo de empresas del sector, se atendieron principalmente dos cuestiones. Hasta ahora, los operadores de turismo estudiantil debían renovar sus certificados una vez por año; a partir de ahora, el certificado se tramitará de manera digital y por única vez, y mantendrá su vigencia de manera continua e ininterrumpida.

En segundo lugar, se da por finalizado el régimen de cuota cero,

que cada egresado abonaba. Este contemplaba una garantía equivalente al 6% del valor del paquete básico que las empresas registradas debían depositar en el Fondo de Turismo Estudiantil, administrado por Nación Fideicomisos SA, recibiendo a cambio el sellado de un cupón.

En la práctica, los fondos fiduciarios vienen siendo multimillonarias partidas que alimentan la política, sumidos en una irritante opacidad. Cabe recordar que los 29 fondos activos concentran un presupuesto equivalente a casi el 2% del PBI.

El cambio anunciado impactará en una reducción del 6% en los costos para los viajeros y termina con un pozo negro que nadie sabe "de quién era ni dónde estaba", en palabras de

Sturzenegger. De ahora en más, bastará con que las empresas acrediten garantías suficientes, bancarias, financieras o mediante seguros de caución de forma privada, para cubrir en un 100% la eventualidad de que no se pueda concretar el viaje.

Los cambios en materia de viajes de egresados habían llegado también forzosamente a la provincia de Buenos Aires y el "Kici Tour", que por tercer año pretendia asegurar viajes de egresados "gratuitos" en un territorio en el que amplios sectores de la población no llegan a cubrir sus necesidades básicas, cayó afortunadamente en desgracia. El realismo triunfó sobre el populismo para que cada peso tenga un destino razonable, claro y auditable.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

Deberíamos exigir una ley

#### Asesores

que regule a los "asesores" de nuestros señores congresistas. Estas personas que "trabajan" en las sombras y cuyas caras nunca conocemos cobran sumas tan exorbitantes como sus asesorados. Quiénes son, qué especialidad tienen para asesorar, cuántas horas dedican a su trabajo, si son trabajadores full time o van de vez en cuándo. La experiencia nos ha demostrado y nos sigue demostrando que los asesores que nunca nadie conoce son familiares, amigos y amantes, en ese orden. Jamás he visto un anuncio de un político buscando un desconocido capacitado como asesor. Exigimos que den la cara y que se sancione un ley para regular a estos asesores, a los que, en la mayoría de los casos y por cómo legislan las caras visibles, les cabe mejor el calificativo de "manochantas semiblanqueados".

Gustavo Gil gustavogil68@hotmail.com

#### Privilegio irritante

Como consecuencia del nuevo conflicto llevado a cabo por el personal de Aerolíneas Argentinas, su presidente, Fabián Lombardo, dio a conocer los beneficios de los que gozan los empleados de la empresa, que para el resto de los trabajadores no son otra cosa que exasperantes privilegios. Uno de los más irritantes (también se da en otros organismos públicos) es el de no trabajar en su día de cumpleaños. Aerolíneas Argentinas cuenta en la actualidad con un poco más de 11.000 empleados; lo que significa 11.000 días por año pagados y no trabajados. En otras palabras, la empresa paga un promedio de 917 sueldos mensuales en concepto de cumpleaños. Los directivos de los gremios aeronáuticos deberían comprender que esos 917 sueldos mensuales los pagan los casi un millón y medio de chicos argentinos que están mal alimentados. Gabriel C. Varela gcvarela@hotmail.com

#### Grabois, con el Papa

El 20 de este mes Juan Grabois se volverá a reunir con el papa Francisco, para un encuentro sobre los movimientos populares. Alguien le podría avisar al Papa que Grabois y muchos de los que manejaron millones de pesos para los movimientos populares están siendo investigados por la Justicia por haber malversado fondos. Es raro que el Papa, teniendo toda la información de lo que pasa y pasó en nuestro país, no sepa nada de esto. O es que algunas noticias de este tipo no le llegan... Solo Dios lo sabe.

Horacio Mieres DNI 8.608.530

#### Otra vez, no

Como hijas de Antonio Muscat, muerto por Montoneros el 7 de febrero de 1975, no pudimos evitar quedar consternadas y relacionar dos titulares del jueves 5 de septiembre con una horrible sensación de miedo y mal recuerdo: "Estalló un paquete bomba en la Rural" y "Volvió Firmenich".

No podemos permitir que este asesino vuelva a acercarse a la Argentina para otra cosa que no sea entrar en la cárcel y morir allí. Menos podemos permitir que dé charlas revolucionarias para arengar a otros nuevos "jóvenes idealistas" como los que en la década del 70 ensangrentaron el país y destrozaron a miles de familias, entre ellas la

Cristina, Silvia y Claudia Muscat

DNI12.622.699

#### Alivio del dolor

En mi condición de médico dedicado al desarrollo de los cuidados paliativos en nuestra región, le pido a la autoridad política la revisión de la quita del subsidio del 100% a los opioides y analgésicos adyuvantes para los afiliados del PAMI. La conjunción de ser jubilado (tercera edad), enfermo incurable y padecer dolor intenso es suficiente razón, científica y éticamente justificada, para acceder al beneficio sin que se requiera ningún trámite de excepción. Además, lo barato sale caro: un anciano con dolor crónico intenso que no recibe en tiempo y forma el analgésico vía oral que le permite vivir aliviado en su hogar termina sobrecargando guardias y/o internaciones, con los correspondientes costos que ello

#### En la Red

FACEBOOK El Gobierno le pide a la CPI la detención de Maduro



"Dios lo permita, por una Venezuela libre y democrática, por su gente bella y un país tan lindo pasando a ser otra Cuba. Fuera, dictador"

Mabel Batalla

"Ojalá la Justicia haga algo" Tete Zurita

LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

implica. La restricción del beneficio es una decisión que considero propia de una "economía liliputiense", de pequeñez moral, que aniquila el gesto humano y compasivo. Necesitamos construir una economía con moralidad, como medio para la autenticidad, tomando decisiones significativas y coherentes con fines particulares. Hay necesidades de mínima que son universales: una de ellas es el alivio del dolor, sin excepciones.

Gustavo G. De Simone DNI 11.897.681

#### Homenaje

Los homenajes y reconocimientos deben hacerse en vida. Pero el Dr. Osvaldo García Morteo no nos dio tiempo, se fue súbitamente en 1987, a los 54 años, sin que lo pudiéramos despedir como lo merecía. Fue la figura más relevante de la reumatología argentina, a la que hizo trascender fuera de nuestras fronteras. El 11 de octubre, en el Congreso Argentino de Reumatología (SAR), que se llevará a cabo en Rosario, se presentará el libro de homenaje al maestro. La manera de salir de un tiempo de prédica contra el mérito, el esfuerzo, el trabajo, y en el que la honestidad fue reemplazada por la viveza y el aprovechamiento, es mostrar, especialmente a las nuevas generaciones, que ejemplos como los de Favaloro y García Morteo son los que nos pueden sacar de este pozo en el que no queremos seguir cayendo. Igualdad sí, pero hacia arriba, mirando siempre a los ejemplos que nos devuelvan los valores perdidos.

Gustavo G. Nasswetter DNI 7.869.181

#### Cédula azul

Aplaudo los esfuerzos para desregular la economía y simplificar los engorrosos trámites, característicos de un Estado totalitario. Sin embargo, parece que simplificar no significa lo mismo para todos. Un ejemplo: se eliminan las famosas cédulas azules para que puedan manejar un vehículo terceras personas, pero son reemplazadas por otro trámite. ¿Por qué? Si el vehículo no pasa por un control policial, no hace falta ningún documento. Y si en cambio pasa por un control, la policía puede saber inmediatamente si existe una denuncia por robo. El nuevo trámite es, por ende, innecesario.

Pedro Cressall

petercressall@fibertel.com.ar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

#### **CORTE SUPREMA**

# Una ampliación innecesaria

Raúl Aguirre Saravia

-PARA LA NACION-

E ste proyecto cuya idea comenzó a circular en los distintos medios es una necesidad del Poder Judicial o un pedido de la política para lograr la designación de distintos candidatos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Lamentablemente la respuesta es la segunda alternativa.

El presidente Milei ganó las elecciones de noviembre de 2023 con un claro mandato de la sociedad civil para que eliminara la inflación y el déficit fiscal, y equilibrara las cuentas. Mantiene una imagen positiva en las encuestas por haber dictado medidas en dicha línea. Congeló su sueldo y el de sus ministros, frenó el ingreso de nuevos empleados al Estado, redujo la cantidad de ministerios, despidió a quienes no formaban parte de la planta permanente e, incluso, en estos días vetó la ley que dispuso el aumento a jubilados, sin que existan mayores manifestaciones de repudio, como seguramente se hubieran producido con otros gobiernos.

Sin embargo, en este último tiempo dictó medidas que van en sentido contrario a ese mandato de eliminar el déficit fiscal y así, por ejemplo, trató de aumentar significativamente los fondos para los servicios de inteligencia sin necesidad de rendir cuentas o incrementó las partidas de la Secretaría de la Presidencia.

Hoy en esa misma línea, al no contar con acuerdo del Senado y estar trabados los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, se suma el posible proyecto de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 7 o 9 miembros, para que cada partido político o bloque legislativo pueda designar sus candidatos. No se hizo un estudio

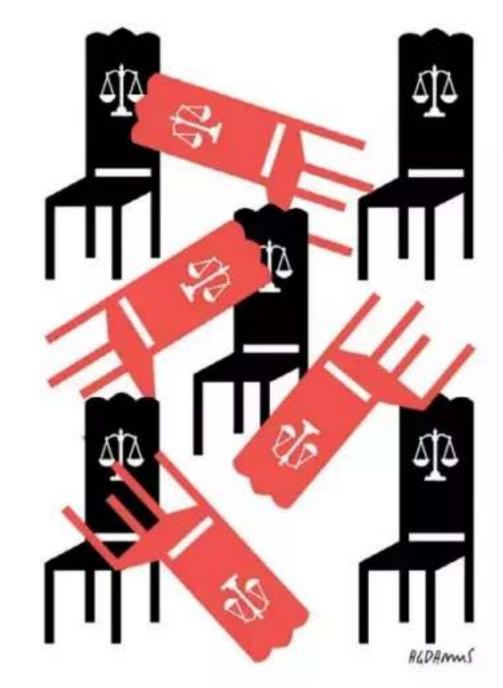

pormenorizado de la conveniencia de aumentar la cantidad de magistrados, sino que solo se funda en la necesidad de negociar los nombramientos de los distintos integrantes.

Si el principal objetivo del Gobierno es el equilibrio fiscal, no existe razón alguna para incrementar el número de miembros de la Corte, designar más secretarios letrados, empleados que respondan a nuevas vocalías, etc.

La ciudadanía tiene una imagen negativa del Poder Judicial. Las últimas encuestas realizadas por importantes consultoras ubican a la Justicia en uno de los peores lugares entre las instituciones y organizaciones públicas. Los sondeos efectuados mostraron que su cuestionamiento alcanza a 3 de cada 4 encuestados, señalando que los principales problemas son la demora en la tramitación de los juicios y la corrupción existente entre muchos de sus miembros. Se indicó que los aspectos a mejorar son la celeridad en la resolución de los conflictos y la idoneidad de los jueces para interpretar y aplicar el derecho en tiempos razonables, fundamentales para la recuperación de su imagen.

El Poder Judicial debe ajustar su funcionamiento, remuneraciones, exenciones impositivas, licencias y ferias judiciales al régimen laboral ordinario similar al resto de la sociedad. Hoy no se conciben privilegios exorbitantes cuando el servicio de justicia está en crisis y sus miembros gozan de todo tipo de prerrogativas que no tienen el resto de los argentinos.

El Poder Judicial debe generar confianza para que la sociedad recurra a sus tribunales y para que una vez dictada una sentencia se acepte pacíficamente esa decisión sin generar dudas en la población acercadelaformaenquesecumple el servicio judicial. Esto es aplicable para todos los magistrados, pero sobre todo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su ampliación significaría una demora en la tramitación de los temas sometidos a su jurisdicción, sea por división de salas o por mayor circulación de los expedientes. No es lo mismo la circulación de un expediente por 5 vocalías que por 7 o 9.

Existe una oportunidad única para dotar de mayor legitimidad a nuestro Superior Tribunal, y, en consecuencia, a todo el Poder Judicial, al existir dos vacantes disponibles que deben ser cubiertas con profesionales de una ética y antecedentes intachables. Manuel García-Mansilla reúne esos requisitos, y debería buscarse una mujer con experiencia judicial o en la profesión que no genere resistencia entre la ciudadanía. También deben cubrirse en forma definitiva los cargos de procurador general de la Nación, defensor del Pueblo v más de 140 cargos de jueces federales.

Escuestión de dialogary consensuar buscando la excelencia para cubrir las distintas vacantes, sin necesidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. •

Vicepresidente primero de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)

#### RESTRICCIÓN

## Acceso a la información pública: un decreto inconstitucional

Eduardo Bertoni

-PARA LA NACION-

→ I Presidente restringió medianteel decreto 780/2024 el acceso a la información pública. ¿Debe sorprendernos que lo haya hecho? No, resulta hasta previsible. ¿Y es ese decreto inconstitucional? Sí. El decreto de Milei vino a terminar de reglamentar la ley de acceso a la información pública que se sancion ó en 2016 y que entró en vigor en 2017. La crítica principal y generalizada, con la cual concuerdo, es que la reglamentación presidencial es contraria a la letra y al espíritu de la ley, por lo cual ese decreto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque hace decir a la ley lo que la ley no establece.

Primero, la ley dice qué debe considerarse información pública, pero el decreto hace ese concepto más restrictivo. Segundo, la ley claramente establece las excepciones para acceder a la información, pero el decreto las amplía. Y tercero, la ley no pide los requisitos que el decreto pide para solicitar información. Todo eso es suficiente para afirmar que el decreto contradice la ley de acceso a la información y que esa contradicción hace más

estrecho el ejercicio de un derecho humano. Volvamos, entonces, al punto de inicio. ¿Debe sorprendernos que el Presidente haya dictado este decreto? Sí y no.

Nos sorprende porque viniendo de alguien que es economista no puede desconocer que las leyes sobre acceso a la información y su implementación tienen efectos en el desarrollo económico de los países. Resumidamente: el libre flujo de información es un elemento esencial para el funcionamiento eficaz de los mercados; el acceso a la información pública tiene una incidencia positiva en la economía dentro del marco de los enfoques económicos desde el punto de vista de la gobernabilidad; finalmente las leyes sobre acceso a la información inciden en los resultados económicos debido a la forma, al menos indirecta, en que la existencia de esas leyes impacta en la percepción de las empresas que brindan evaluaciones sobre el riesgo país y la calificación soberana. Eso es así dado que estas entidades toman en cuenta las cuestiones vincula-

das a la gobernabilidad y el acceso a la información cuando asignan una calificación a los países.

Hay abundante bibliografía en el campo de la economía sobre estas tres afirmaciones. Sin embargo, el decreto que hace restrictivo el acceso a la información no debería sorprendernos dado que tiene que ser visto como la continuación de afirmaciones provenientes del señor Presidente que son en contra de la libertad de expresión y, especialmente, de la libertad de prensa.

Para quienes prefieren gobernar sin escrutinio público, la prensa-y también una Justicia independiente-se interpone en su camino. Por eso, las acciones contra el ejercicio de la libertad de expresión empiezan de manera que apenas pueden percibirse; se ejecutan acciones o manifestaciones públicas que aparecen como tolerables frente al ejercicio de lo que se indica, por ejemplo, como "mal periodismo".

Pero un dia nos despertamos ya con decretos o leyes que estrangulan el acceso a la información, al poco tiempo aparecen otras regulaciones que provocarían el cierre de medios y tiempo después desayunamos con la sanción de leyes mordaza y un largo etcétera. Esto ya lo hemos visto: el régimen chavista en Venezuela no empezó con el cierre de medios o detenciones de periodistas; empezó con acciones que se fueron incrementando paulatinamente.

No importa la ideología si el gobierno no quiere ser criticado y escrutado públicamente. Restringir el acceso a la información por decreto es la continuidad de lo que lamentablemente está ocurriendo en la Argentina a partir de las expresiones públicas, incluso insultos, del Presidente en contra de periodistas. Alzar la voz frente a estos atropellos a un derecho fundamental ojalá sirva para que el continuado que puede venir sea detenido ya mismo por los carriles institucionales que correspondan. •

Director del Centro de Derechos Humanos en American University, exdirector de la Agencia de Acceso a la Información Pública y exrelator especial para la Libertad de Expresión de la OEA www.miclub.lanacion.com.ar

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## Novísimo secretario de los amantes

Germán Wille

LA NACION-

n todas las épocas, en todos los lugares, el amor tuvo sus bemoles. En la Buenos Aires de principios de siglo XX y un poco más también, las relaciones románticas atravesaban una serie de obstáculos que en estos tiempos suenan lejanos. Por ejemplo, era sabido que a los bailes en los clubes de barrio iban las muchachas acompañadas por sus madres, o tías, que custodiaban con inquisidora mirada los movimientos de los jóvenes que, con cabezazos o haciendo ojitos, buscaban sacar a la pista a la chica en la que habían puesto su atención.

Todos los noviazgos estaban también supervisados por los futuros

suegros, con algunos paréntesis de intimidad apenas liberados de esta vigilancia, como los momentos de escarceos en los zaguanes, cuando la oscuridad nocturna lo permitía.

El monitoreo constante hacia el accionar del novio por el temor a que la novia sucumbiera a las tentaciones de la carne está bien expresado en el tango de 1938, de Aleardo Battisti, que se titula, sutilmente, "Aura que no ve la vieja". En la carátula de esa composición musical se ve a un pretendiente con sombrero y bigotes abrazando a una muchacha, mientras la suegra, al fondo y de espaldas, se dedica a tareas de aseo con una escoba en la mano.

Pero, además de los ardides para esquivar a los suegros, había otro talento más en los novios de aquellos tiempos que hoy parece casi extinguido: el de escribir cartas de amor. Las esquelas románticas iban yvenían entre los dulces tórtolos, ya sea porque las circunstancias los separaban o porque no podían evitar decirse en letra manuscrita lo que sentían uno por el otro.

Peropara incursionar en este arte, los enamorados, o los que intentaban serlo, tenían un particular aliado. Sí. A fines del siglo XIX y comienzos del XX había libros que traían variados ejemplos para desarrollar las destrezas de la escritura amatoria. El Novísimo correo del amor era uno de ellos. O también el Nuevo secretario de los amantes o arte de enamorar y ser afortunado en amores.

En estos ejemplares, que se renovaban con los años, había todo un repertorio de cartas para la mujer o el hombreamados. En aquellos tiempos aún no existía la informática, y mucho menos la opción de "copiar y pegar", pero eso era justamente lo que hacían quienes querían encontrar las

palabras para expresar sus sentires.

A través de sus páginas, estos libros traían modelos para abrir el alma al ser amado. Por ejemplo, para revelar el enamoramiento a una muchacha desconocida. En este sentido, en el Novísimo secretario de los amantes, del año 1901 (que encontré milagrosamente en internet), una carta decía: "Desde el momento que vi a usted, sentí en todo mi ser un no sé qué inexplicable que me hizo comprender estaba envuelto en las redes del amor".

Allí también se mostraba la manera diferenciada de escribirle una carta "a una rubia" y "a una morena"

Allí también se mostraba la manera diferenciada de escribirle una carta "a una rubia" y "a una morena", dejando fuera de las lídes románticas, no sépor qué, a las castañas y a las pelirrojas.

Todas las cartas estaban cargadas

de frases tiernísimas, para algunos, o infernalmente cursis, para otros, como por ejemplo el hecho de decir "jamás vi reunida tanta belleza en humana criatura", o "fija de noche tu vista en la plácida luna, que allí encontrarás mis ojos que te mandan efluvios de amor", o "sin vos, el mundo es un desierto para mí y la humanidad entera, mudas sombras que pasan a mi alrededor". Y también: "¿Qué importa la separación del cuerpo cuando las almas se quieren?".

El secretario del amor también tenía consejos para romper relaciones y, por supuesto, pedir la devolución de la correspondencia amorosa con frases dolientes al extremo como: "Pérfida Irene: adiós para siempre, artera criatura con rostro de ángel y corazón de demonio".

En fin. Todo lo que había que decir acerca del amor y del desamor estaba escrito en esos manuales, compendios sagrados para los amantes y ayudantes de lujo a la hora de dirigir. con papel y tinta, las flechas del "niñociego"-comollamabana Cupidohacia los corazones deseados. •

#### Andamios

Edición fotográfica Diego Barros | Texto Diana Fernández Irusta



NHAC NGUYEN/AP

🔽 l reflejo es casi automático. Andamios, un grupo de hombres tra-L bajando, la cámara que los registra. La mente viaja, de la sugerencia de la foto que vemos aquí-las siluetas y el contraluz, la puesta de sol, la luz de toda la escena- a aquella que, tomada en 1932, quedó marcada a fuego en el imaginario occidental. Almuerzo sobre un rascacielos, se bautizó, y todos sabemos de qué se trata; todos la vimos reproducida sobre la más diversa variedad de soportes: blanco y negro (ningún contraluz), Nueva York allá abajo, un andamio y once obreros, sin equipo de protección, almorzando en las alturas. No faltaron discusiones a su alrededor; al día de hoy no hay certezas sobre su autor o sobre las condiciones en que la realizó. De lo que nadie duda es de su pregnancia: más que una foto, una marca de época, un signo, una huella destinada a reverberar en generaciones de retinas. •

**CATALEJO** 

La mesa mágica

#### Carlos M. Reymundo Roberts

Durante años, compañeros de una empresa de Puerto Madero tomaron por costumbre salir a comer los jueves a la noche, al terminar la jornada laboral. La rutina se cumplía escrupulosamente: la misma mesa, el mismo menú (achuras, carnes, vino), larga sobremesa. Cierta noche, en los primeros tiempos, uno de ellos propuso que cada uno contara qué objetivos se había planteado 20 años atrás, adónde quería llegar ahora y por qué le gustaría ser reconocido. Empezó casi como un juego y derivó en una sucesión de testimonios crudos, reveladores. Los compañeros pasaron a mostrarse como amigos que desnudaban confiadamente su alma. No siempre, claro, las charlas tenían ese tenor-fútbol, política, mujeres (machirulos deépoca) y cotilleo deoficina reclamaban sulugar-, pero era evidente que ya los unía un hilo invisibledecercanía eintimidad. Amores, divorcios, éxitos, fracasos: la vida desfilaba por la mesa. Había algo en elaireque le daba al encuentro un tono distinto, especial. La costumbre se volviócita impostergable. Toda la semana parecía justificada por ese momento sublime que la coronaba.

Con el tiempo (cambios de modalidad de trabajo, renuncias, jubilaciones), la "mesa de los jueves" terminó. Pero periódicamente vuelven a reunirse. La magia, dicen, sigue ahí. •







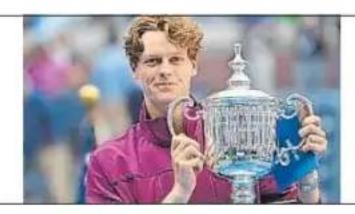

Rey de Nueva York Después de las sombras por un doping sin sanción, el número l del mundo, el italiano Jannik Sinner se coronó en el US Open ▶ P. 6

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes

- ₩ W.Hallacion.co
- Facebook.com/Indeportes
- deportes@lanacion.com.ar

# deportes



#### **FÚTBOL** » INFORME ESPECIAL



Las anotaciones de Scaloni, repletas de nombres; el entrenador cuenta con una base con mucho rodaje y un ala renovadora que empuja con buenas actuaciones en sus clubes

# Las 4 selecciones de Scaloni. Todas las variantes del plan renovación

El sueño de los entrenadores: al técnico de la Argentina le sobran opciones porque su plantel es rico y diverso; los que se van, los que comienzan a irse y los que llegan

#### Cristian Grosso

LA NACION

De Qatar al Mundial 2026 será un viaje imposible para Angel Di Maria, Franco Armani y Alejandro Gomez. Ninguno de ellos estará en la próxima Copa del Mundo. Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Paulo Dybala, Guido Rodríguez y Angel Correa, probablemente tampoco vayan a integrar una lista que, en Scaloni la asumió hace varios mealgunas madrugadas, Lionel Scaloni ya se debe tentar con borronear. ¿Y Lionel Messi? El capitán habita en una dimensión paralela

y por ahora es una incógnita. El 11 de junio de 2026, el día de la apertura del Mundial en el Azteca, la leyenda estará a 13 días de cumplir 39 años. De cualquier forma, de algo no hay dudas: al menos un tercio de los campeones del mundo no podrán defender el título en los estadios de los Estados Unidos/México/Canadá dentro de menos de dos años.

La renovación está en marcha. ses, sin ataduras ni compromisos con los históricos. Sin pergaminos ni blindajes. Progresiva v naturalmente, el recambio es visible. Al-

gunos comprendieron que su etapa en la selección se terminó, como Dí María, que se marchó por el camino de los héroes. Como Armani, que asumió que ya no tenía sentido ocupar una plaza sin proyección. Como Otamendi, que resiste al paso del tiempo, pero asiste desde adentro al cambio de testimonio con Lisandro Martínez. Scaloni no está dispuesto a dormirse en el sopor de la gloria. En cada convocatoria zarandea los nombres para que nadie (Messi, se dijo, es un caso excepcional) se sienta a salvo. Y, decididamente, le abrió las puertas a la nueva generación:

en algunos casos, por ahora, solo para que acompañen, observen y aprendan, como sucede con Valentín Barco, Valentín Carboni, Matías Soulé o Facundo Buonanotte. En otros, para que empiecen a tomar dimensión de que su hora se acerca en la medida que no se ahorren compromiso y transmitan pasión: Alejandro Garnacho.

En cualquier caso, al entrenador le sobran opciones. Hasta cuatro selecciones, todas competitivas, podría formar Scaloni hoy. Con más o menos rodaje, con más o menos oficio, más jóvenes o más vetera-

nos, a cuatro formaciones diferentes podría echar mano Scaloni para, ya mismo, por ejemplo, asumir la marcha por las eliminatorias sudamericanas. Con diferente potencial, claro, pero casi todos los apellidos podrían participar dentro de dos años en la Copa del Mundo.

Por primera vez en más de una década, para esta serie con Chile y Colombia, Messi y Di María, juntos, no aparecieron en una convocatoria de la selección. Iba a suceder más temprano que tarde. Señal inequívoca de la mutación. Hay que viajar hasta el 15 de octubre de 2013, bajo la gestión de Alejandro Sabella, para descubrir un partido sin ellos en la nómina: una derrota 3-2 frente a Uruguay, en Montevideo, en el cierre de las eliminatorias para el Mundial de Brasil. Messi se había lesionado en Barcelona y 'Fideo' Di María fue desconvocado por Sabella para darle descanso tras jugar cinco días antes contra Perú, en el estadio Monumental.

Sin ellos, y presumiblemente con Otamendi más en el banco de los relevos que entre los titulares, será frecuente que en el equipo no haya jugadores ni del Top 20 con más presencias históricas en la selección. Salvo Messi, claro, siempre salvo Messi. Marcas de los nuevos tiempos. Pero Scaloni sabe que tiene un lote consolidado y aplomado, LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

una columna con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Montiel, 'Cuti' Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Paredes, Mac Allister, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González... La base que desembarcará en la Copa 2026, más el amplio abanico que sostiene el eje de esta nota. Scaloni cuenta con alternativas en todos los puestos de la cancha, hasta en los laterales, una posición que le trajo varios disgustos a entrenadores anteriores por la escasez de variantes.

Después, se sabe, los imponderables se encargan de burlarse de todos los pronósticos. Vale un ejemplo para estar advertidos: en septiembre de 2022, poco más de dos meses antes del debut en Qatar, Enzo Fernández ni había debitado en la selección. Y terminaría premiado como el mejor futbolista joven del torneo. En una 'fábrica' como la Argentina, donde las apariciones a veces responden a un pestañeo del destino, conviene no descartar nada ni a nadie. Por ejemplo, entre los 44 apellidos que nutren este informe no aparecen las joyas de River, Franco Mastantuono(17 años) y Claudio Echeverri (18); el zaguero Aaron Anselmino (19), que Boca ya vendió a Chelsea; ni Federico Redondo (Inter Miami, 21), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, 21) y Cristian Medina (Boca, 22).

Y hasta conviene agendar otros apellidos, algo más retrasados, pero también en el radar albiceleste, como los volantes ofensivos Carlos Alcaraz (Flamengo, 21 años), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense, 22), Alan Velasco (Dallas FC, 22), Nicolás Paz (Como, 19) y Kevin Zenón (Boca, 23). El volante central Máximo Perrone (Como, 21). Los laterales izquierdo Lucas Esquivel (Athletico Paranaense, 22), Francisco Ortega (Olympiacos, 25) y Lautaro Blanco (Boca, 25), y el delantero Facundo Farías (Inter Miami, 22).

Pero vale hacer un poco de memoria para descubrir que a los consagrados colegas de Scaloni no les tembló el pulso después de abrazarse a la gloria. ¿Qué renovación experimentaron los campeones del mundo anteriores? César Luis Menotti hizo 10 sustituciones entre los coronados en el '78 y la decepción de 1982: en España estuvieron Juan Barbas, Gabriel Calderón, Ramón Díaz, Patricio Hernández, Santiago Santamarina, Enzo Trossero, José Van Tuyne, Nery Pumpido, el 'Vasco' Olarticoechea, Jorge Valdano y Diego Maradona, en lugar de, por ejemplo, Luque, Oscar Ortíz, Housemann, Larrosa, Villay el 'Beto' Alonso. Carlos Bilardo fue aún más drástico, ya que introdujo 15 modificaciones entre México '86 e Italia '90, yentre las más destacadas inclusiones estuvieron Claudio Caniggia, Sergio Goycochea, Juan Simón, Pedro Troglio, Roberto Sensini, José Basualdoy Néstor Lorenzo, v faltaron, entre varios, el 'Tata' José Luis Brown, Jorge Valdano, el 'Negro' Enrique, José Luis Cuciuffo, Claudio Borghi, Oscar Garré y Pedro Pablo Pasculli.

Ni César Luis Menotti ni Carlos Bilardo, cada uno con sus estrategias de renovación, pudieron repetir el título mundial. En realidad, ni ellos ni casi nadie, porque apenas Italia en 1934-38 y Brasil, en 1958-62 lograron revalidar la conquista. La Argentina lo intentará en menos de dos años. Antes, Lionel Scaloni deberá superar el desafío de la abundancia. Un problema que otros tantos querrían tener. •

#### Un cuadrangular. Todos los equipos que podría armar Scaloni:

#### Argentina I

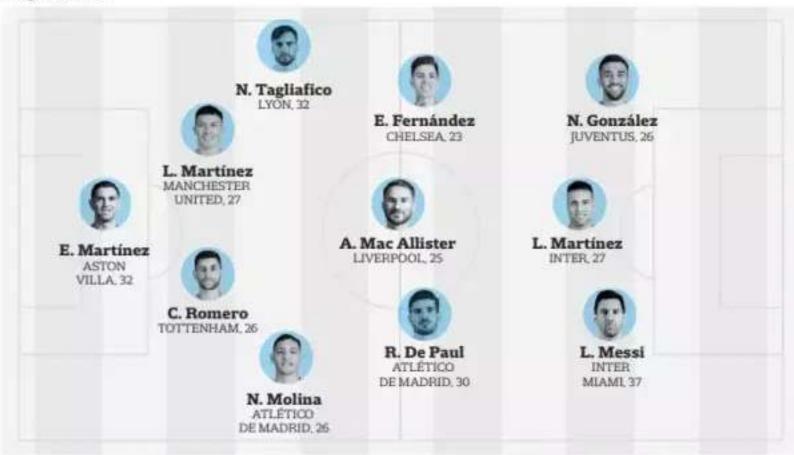

Argentina II

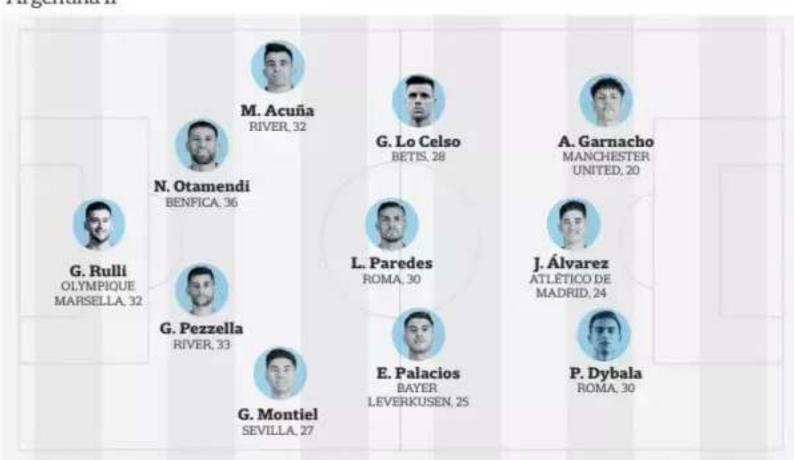

Argentina III

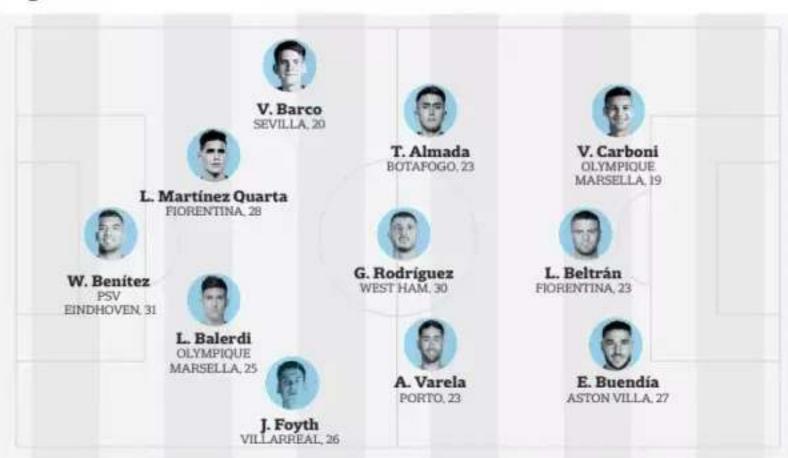

Argentina IV

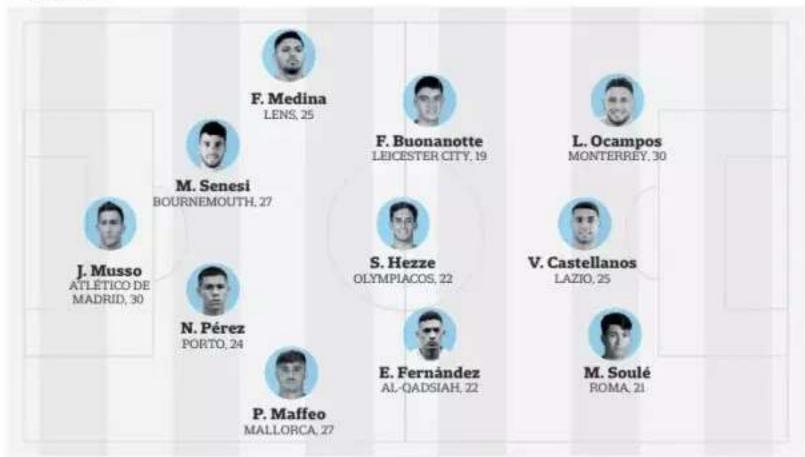

LANACION

#### Barranquilla y el *horno* de jugar por la tarde

El duelo con Colombia se disputará con más de 30º; posibles cambios

Ya en tierras colombianas, Lionel Scaloni terminará de definir hoy los 11 titulares para el partido en Barranquilla, por la 8<sup>va</sup> fecha de las eliminatorias. El técnico quedó muy conforme con el rendimiento mostrado ante Chile, pero no descartó realizar cambios teniendo en cuenta el estado físico de algunos jugadores, la disposición táctica del rival y también la temperatura con la que se jugará el encuentro, con una máxima pronosticada en 32°.

Por lo pronto, Alexis Mac Allister ya dejó atrás una sobrecarga en el aductor izquierdo y este domingo se entrenó a la par de sus compañeros durante la práctica matutina en Ezeiza. Nicolás González, en cambio, continúa entre algodones: arrastra una dolencia en el talón izquierdo y sigue sin poder moverse con el grupo. El delantero, de todos modos, integró la delegación que partió ayer por la tarde con destino a tierras cafeteras y pujará por un lugar con Giovani Lo Celso. Además, Scaloni podría rotar a los laterales y decidir un cambio extra en la mitad de la cancha.

La única baja confirmada es la de Juan Musso, quien fue desafectado del plantel producto de un traumatismo en la espalda que no le permitía entrenarse con normalidad. Según informó la AFA, la lesión se produjo el 31 de agosto pasado en el debut del exRacing con el buzo del Atlético Madrid. El arquero había quedado excluido de la victoria contra Chile (en el banco estuvieron Rulli y Benítez) y retornó a España para continuar su recuperación a las órdenes de Simeone.

Tras Colombia, la selección volverá a jugar por las eliminatorias el 10 y 15 de octubre (Venezuela y Bolivia) y el 13 y 18 de noviembre (Paraguayy Perú). La Finalissima ante España aún no forma parte del calendario oficial. "No sé si se va a jugar, no lo veo factible el año que viene porque España juega la clasificación al Mundial hasta noviembre (de 2025). Se verá si buscan un hueco, pero hoy queda lejísimos", explicó Scaloni, por lo que toda la energía estará puesta en asegurar el pasaje para la Copa de 2026. •

#### CR7, como más lo disfruta: héroe de Portugal

Cuando Cristiano Ronaldo entró al partido entre Portugal y Escocia, desde el banco, su selección perdía 1-0 por el Grupo A1 de la Nations League. Igualó Bruno Fernandes y, en el minuto 88, CR7 logró el tanto de la victoria y estiró su cuenta profesional a 901 conquistas. Además, España goleó 4-1 a Suiza (Joselu, Fabián Ruiz, 2, y Ferrán Torres), como visitante, y Croacia, con un golazo de tiro libre de Luka Modric, venció 1-0 a Polonia.

LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 4 DEPORTES

#### **FÚTBOL** » EL SELECCIONADO



Valentín y la foto "prohibida" que se sacó con Messi en 2016

# Valentín Carboni, el fanático de Messi que seguirá sumando minutos

A los 19 años, y ya campeón de América, el volante es presente y futuro de la Albiceleste

Leandro Contento PARA LA NACION

Valentín Carboni tenía ll años y 17 días cuando pisó por primera vez el predio de la AFA. La noche anterior no durmió: Rodrigo Acosta, su DT en la categoría 2005 de Lanús, le había prometido que, por su buen comportamiento en las prácticas, lo llevaría a Ezeiza a conocer a los futbolistas de la selección. Lautaro, su hermano, había sido convocado por Gerardo Martino y la idea era infiltrarse entre los familiares de los jugadores y poder ver de cerca a sus futbolistas favoritos. En especial, a Lionel Messi, quien preparaba su retorno con la celeste y blanca tras su renuncia en 2015. "Leo, ¿te podrás sacar una foto con él?", le ahorró el trabajo Rodrigo, quien no necesitó presentación. "Por supuesto", respondió Lionel, vestido de pies a cabeza con el conjunto de la selección, y posó junto a Valentín con una sonrisa franca de oreja

Se sabe: el volante de 19 años es uno de los juveniles preferidos de Lionel Scaloni y por eso no dudó en incluirlo en la lista de 26 futbolistas que lograron el título en la Copa América de Estados Unidos, en la que Valentín ingresó unos minutos en el 2-0 sobre Perú. El hijo del medio de Ezequiel Carboni, aquel 5 batallador con pasado en Lanús, Catania y Banfield, entre otros equipos, jugó para la Sub 15 de la Argentina y la U17 de Italia, aunque jamás perdió la esperanza de compartir equipo con su ídolo. Ahora en Olympique de Marsella, donde llegó cedido desde Inter y con opción de compra de 35 millones de euros, el diestro que puede

a oreja. Ocho años después, aquel

chico de la foto es forma parte del

plantel campeón del mundo.

ocupar cualquiera de las posiciones del mediocampo, causó muy buenas impresiones en el cuerpo técnico desde el primer instante.

Si Messi, lesionado, ni Di María, quien se despidió de la selección el jueves pasado en el Monumental, Carboni podría tener algunos minutos este martes ante Colombia, en Barranquilla. Dependerá del contexto, de lo que pida el partido, como ayer lo aclaró Scaloni.

Fanático de Lionel desde la cuna (nació el 5 de marzo de 2005, cuatro meses antes de la consagración de Leoen el Mundial Sub 20 de Países Bajos), Valentín tuvo a Messi como referente desde sus inicios como enganche en el club La Fuente, de Remedios de Escalada.

"Valentín vivía con la pelota en los pies y no faltaba nunca a los entrenamientos en Lanús, salvo cuando el Barcelona de Messi jugaba los partidos de Champions. Si jugaba Leo, ya sabiamos que no venía", recuerda Rodrigo Acosta, exentrenador de Valentín Carboni en las infantiles y ayudante de campo de su papá en la Reserva del Granate. "No eran los mejores años de Messi en la selección y Valentín sufría mucho cuando veía a su idolo sufrir en una cancha. Recuerdo ir muchas veces a la casa a trabajar con Ezequiel y encontrármelo llorando porque a Leo no le salían las cosas", agrega.

Aquella tarde de 2016, Rodrigo, Valentin y Ezequiel se dirigieron en la camioneta de Carboni padre hacia Ezeiza. Como Kely no figuraba en la lista de invitados al predio, aguardó novedades en una estación de servicio cercana. Al llegar al lugar, Lautaro Acosta dialogaba con la prensa en la sala de conferencias mientras Lionel Messi era atendido por los médicos en uno de los consultorios del

predio. Tras esperar unos minutos en una sala contigua, un kinesiólogo del plantel confundió a Rodrigo con su hermano menor y el actual DT de la Reserva de Lanús aprovechó la oportunidad para ingresar junto a Valentín a un sector exclusivo y sin acceso para familiares.

"En mi vida me hice pasar por mi hermano, pero no podíamos volvernos sin que Valen se sacara la foto. Cuando entré al consultorio le conté la verdad al médico y él nos aconsejó que aguardemos afuera porque los jugadores debían pasar por ese pasillo para subir a la cena. Vimos a Mascherano, Dybala, Zabaleta, Di María... Pero Valentín quería la foto con Leo. Para colmo, tenía poca batería en el celular y no quería ni mirar la hora para que no se me apagara el teléfono. Leo pasó, nos saludó, también me confundió con Lautaro y se sacó la foto. De lo único que me arrepiento es no haberme puesto en esa foto. Hoy tendría un fotón, ja", relata Rodrigo.

Además de aquellos minutos finales ante Perú, Carboni ya disputó otros dos partidos con los colores de la selección mayor: fue titular en el triunfo 4-1 sobre Guatemala, el día que compartió campo de juego con Messi, e ingresó para los 8 minutos finales de la victoria 3-1 sobre Costa Rica, en lugar de Ángel Di María. En su debut se movió como volante/extremo por la derecha (Argentina se paró 4-4-2, con Messi y Lautaro Martínez como delanteros), mostró su calidad y se llevó nada menos que el elogio del 10.

"Me parece que Valentín tiene un presente y un futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo como a muchos chicos que vienen con fuerza. Lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara", lo enalteció Leo, con quien el juvenil se asoció con mucha naturalidad.

Como Messi, Valentín también dejó el país de muy chico para perseguir el sueño de triunfar en Europa. En su caso, tras consagrarse campeón con la novena división de Lanús, se radicó junto a su familia en Italia luego de que su padre recibiera una oferta para dirigir a la Reserva del Catania. Valentín fichó en ese club para luego escalar a Interjunto a su hermano Franco (de fugaz paso por River), luego a Monzayahora al Olympique, donde jugó sus primeros dos partidos ingresando desde el banco.



Scaloni y sus referentes: con Pekerman, antes de sumar sus únicos minutos mu

# Scaloni y su construcción con técnicos de acá y de allá

Las referencias para Pekerman, el español Irureta y el 'Profe' Córdoba, y las coincidencias con alguien que nunca lo dirigió: Ancelotti

Leandro Contento PARA LA NACION

Esponja. Así lo llamaba Daniel Córdoba en Estudiantes de La Plata, por su tremenda capacidad para absorber información y replicarla en el campo de juego. "En un grupo de jugadores talentosos, él se destacaba por su visión. Siempre aportó cosas buenas y preguntaba sobre todos los ejercicios realizados", contó José Néstor Pekerman, con quien obtuvo la Copa del Mundo Sub 20 en Malasia 97. "Era una persona atenta, que siempre veía todo, lo pongo a la altura de Guardiola", lo definió el vasco Javier Irureta, su exentreneador en el histórico Súper Depor de La Coruña que fue campeón de la Liga española. "Ha hecho un trabajo extraordinario",

resumió Carlo Ancelotti, su máximo referente en la actualidad tras competir por el premio The Best en febrero de 2023.

Lionel Scaloni ha tenido grandes referentes a lo largo de su trayectoria. Desde sus inicios como futbolista en Newell's Old Boys de Rosario, allá por mediados de los 90, hasta su consagración definitiva como entrenador. No todos lo dirigieron, aunque todos le han dejado conocimientos y enseñanzas que el DT más exitoso de la historia de la selección ha plasmado en sus equipos.

#### "Pienso muchas cosas como él"

"Uno aprende incluso de los entrenadores que no tuvo. Para mí, hoy, un referente es Ancelotti. Me gusta escucharlo y verlo trabajar. Pienso muchísimas cosas LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPORTES | 5

### FÚTBOL » UN ESCÁNDALO



indialistas ante México en 2006, y con Javier Irureta detrás, el DT del Depor campeón 1999/2000

igual que él y es un tipo que ha hecho historia", sostuvo Scaloni en su conferencia de este domingo, previo al viaje a Barranquilla. Y no dudó en mencionar a otros grandes mentores de su carrera que lo han marcado a fuego en distintas etapas de su vida.

Su adaptación a las característicasyperfiles de sus jugadores es, tal vez, el principal punto de conexión entre la metodología de trabajo de Scaloni y la del actual director técnico de Real Madrid. El propio Lionel Scaloni lo explicó en una nota, previa al Mundial de Qatar, en la que también contó su admiración por el técnico italiano. "Hay pocos entrenadores que, o se hace lo que ellos dicen que se tiene que hacer, y si no, vas para afuera. Otros buscan llevarse al jugador para su lado, que el jugador entienda el porqué y, si no funciona algo o no están cómodos, saber por qué. Yo soy de esos. Si lo hace Ancelotti, ¿por qué no lo voy a hacer yo? El autoritarismo, el 'se hace esto o nada', no me gusta. No me gustaba cuando jugaba, no me gusta cuando dirijo. Es importante que, cuando se sale a la cancha, todos vayamos a una. No cinco por un lado y tres pensando en atacar de otra manera, o que no estemos de acuerdo. Siempre el que manda es el entrenador, es indudable, pero puedo decir que hablo con los jugadores, que buscamos la manera para poder ganar y variamos la forma en 2019. Vimos que había jugadores para hacer otro juego", detallaba por entonces.

Pep Guardiola (de Manchester City), Roberto De Zerbi (Olympique Marsella), Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid) Simone Inzagui (Internazionale) y el exRoma y Napoli, Luciano Spalletti (selección italiana) son otros entrenadores

a los que Scaloni suele seguir de cerca. Técnicos simples, flexibles, cercanos al jugador, que buscan convencer con la palabra.

#### El legado y la huella de José

El vínculo de Scaloni con Pekerman va más allá del ámbito futbolístico, pero encuentra varios puntos de conexión tanto dentro como fuera del rectángulo. Se conocieron en la selección Sub 20 y luego Pekerman lo convocó a la mayor con vistas al Mundial de 2006. Su transición jugador-entrenador estuvo signada por el legado de José: su enfoque en la táctica, la estrategia, la psicología y la formación integral del futbolista. En la final de Qatar, Pekerman alentó a su alumno desde las tribunas del estadio Lusail y el DT celebró la obtención del título con la camiseta Nº 18 con la que había conseguido el campeonato juvenil. "Vi a José en el velatorio del Flaco (Menotti) y estuvimos hablando un rato de fútbol y de cómo está pasando este momento. Nos gustaría verlo en algún banco de suplentes, pero no sé cuál es su idea. Es evidente que todos lo que hemos pasado por sus manos hemos quedado marcados", contó Scaloni, quien este martes se enfrentará con otro viejo conocido como Néstor Lorenzo, ex ayudante de Pekerman en distintos escenario entre 2004 y 2018.

Daniel Córdoba, quien llevó a Scaloni desde Newell's a Estudiantes de La Plata, no escatima en elogios a momento de referirse al DT. "Cuando tuve a Lionel como jugador se produjo una transformación que solamente la pueden hacer aquellos deportistas que tienen una capacidad intelectual, física y espiritual de élite. Él llegó como centrodelantero junto a su herma-

no Mauro y yolo puse a jugar de volante, un puesto desconocido para él. Y no solo se adaptó perfecto, sino que me preguntaba todo el tiempo el porqué de las cosas: por qué jugábamos con línea de tres, por qué había que tapar la salida del rival, porqué se le hacía marca personal al enganche. Tenía menos de 20 años y era un fanático de la táctica y la estrategia", cuenta el Profe en charla con LA NACION, el mismo que durante la Copa América de 2021 le sugirió al DT prescindir de un zaguero y conformar una línea de tres centrales con Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martinez. "Con él, los caciques se comportan como indios", agregó sobre su liderazgo y gestión de grupo.

En su paso por Europa, donde desarrolló el 85% de su carrera (La Coruña, West Ham, Racing de Santander, Lazio, Mallorca y Atalanta), Scaloni conoció a Javier Irureta, experimentado DT vasco que condujo al Depor al mayor hito de su historia: la Liga 1999/2000. Irureta tiene hoy 76 años y, pese a no dirigir desde 2008, sigue siendo una referencia para el técnico argentino. Aquel equipo, del que también formaba parte Gabriel Schürrer. solía pararse 4-4-1-1, un sistema muy empleado por el entrenador albiceleste.

"Lionel es muy parecido a Guardiola. Les gusta trabajar con jugadores jovenes y en su cabeza tienen siempre el buen juego. Hay entrenadores que se quedan retrasados, pero no es el caso de ellos", dijo Irureta en julio de este año, tras la consagración de Scaloni en la Copa América, y lo candidateó como sucesor de Ancelotti al frente de Real Madrid. Por sus ideas, claro, y porque no siempre es sencillo aprender de los mejores. •



Fassi cargó contra el árbitro Merlos y la AFA

CAPTURA TV

## Fassi-Merlos, y la pelea de fondo detrás del bochorno

El presidente de Talleres y el árbitro denuncian golpes y amenazas con armas

Un escándalo que suma oscuridad al fútbol argentino. Del desconcierto arbitral en el campo de juego a las denuncias mediáticas cruzadas por agresiones físicas y amenazas con armas de fuego que ensayaron Andrés Fassi, presidente de Talleres, y el juez Andrés Merlos, tras el triunfo, en definición por penales, de Boca sobre los cordobeses, por los 8<sup>avos</sup> de final de la Copa Argentina. Un escenario de múltiples lecturas, alejadas del resultado: expone la continua sospecha sobre los árbitros y alimenta la pulseada que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sostiene con el Gobierno Nacional, que promueve el ingreso de las sociedades anónimas deportivas (SAD). Las determinaciones que se adopten en las próximas horas descubrirán el alcance del bochorno: Merlos podría recibir una durísima sanción, que incluye la expulsión, si se comprueba el ataque al titular de La T; los clubes de la Liga Profesional, en una encerrona entre apoyar a otra institución o desafiar el poder de la AFA, con su presidente Claudio Chiqui Tapia como figura visible y Pablo Toviggino, cerebro y brazo ejecutor de la gestión.

Las polémicas que Merlos protagonizó en la cancha incluyeron la validación del gol de Boca, después de que la pelota traspasó los límites del campo, y la anulación de un tanto de los xeneizes, por un offside inexistente. El clima enrarecido entre los futbolistas de Talleres y el árbitro pasó a los vestuarios y con un nuevo actor. "Me pegó una trompada a mí y le pega una patada al vicepresidente, Hugo Gatti", relató Fassi, que adelantó que presentaría una demanda: "En mi vida en el fútbol he visto una situación como esta. Un jugador que haga el 10% de esto y no juega nunca más. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, el señor Merlos va a tener una denuncia penal".

El titular del club cordobés también embistió contra la AFA y pretende involucrar al resto de los equipos de la división. "Es un hecho gravísimo. Es un llamado de atención enorme que Talleres pe-

dirá a la AFA. Se sigue perjudicando a Talleres (...). Espero que los presidentes de los 27 clubes salgan a defenderme de esta locura". señaló Fassi, que antes del partido criticó que se jugara durante la fecha FIFA, ya que su equipo se vio diezmado por la citación de siete jugadores: "Es personal, porque no pienso como se piensa o piensa quienes manejan el fútbol argentino", apuntó a la pulseada AFA-Gobierno, o la dualidad entre asociaciones civiles y SAD.

Más de 12 horas después, Merlos también apeló a los medios para ofrecer su versión y lanzar una acusación aterradora. "No hay explicación a lo que hace este hombre, se nota que tiene una impunidad no sé si política, económica o qué, pero tiene una impunidad increible. Ya habia tenido un hecho con él el año pasado, se lo sancionó, pero ahora fue mucho más grave: ingresaron dos personas de él[custodios]al vestuario y con un arma de fuego. Me decía con un tono mexicano, parecía asi, 'te vamos a matar, hijo de puta, nos vivís cagando'. Vinieron al vestuario y ahí me dejan ver la culata de un arma. Yo soy militar [suboficial con especialidad en mecánico de aviones] y reconozco cuando veo un arma. Me la dejaron ver y me dijeron algo que los senti amenazante. Empecé a gritar 'tiene un arma, tiene un arma'. Pasó todos los límites. Lo único que queda es que meta el dedo en el gatillo y ya no podría estar contando la historia", confesó el mendocino, de 43 años, que además de ser árbitro internacional es presidente de la Liga de Alvear y responsable de la escuela de árbitros de tres departamentos de la provincia cuyana.

En el diálogo con DSports Radio, Merlos deslizó que elevará una denuncia y se aferró a que continuará dirigiendo, a pesar de que si se comprueba que agredió a Fassi la sanción varía entre la expulsión o una suspensión de tres meses a cinco años: "Dejar el arbitraje sería darle la razón a la impunidad que tiene toda esta gente. Hicimos un buen partido, más allá de alguna jugada puntual que podemos analizar". •

#### TENIS » LA FINAL DEL ÚLTIMO MAJOR DEL AÑO

# El US Open estuvo atravesado por Sinner de principio a fin

Tras la polémica que generó su caso de doping sin sanción, el 1 del mundo logró el segundo Grand Slam de su carrera; desde Roddick, en 2003, que un local no gana en Nueva York

#### Sebastián Torok

LA NACION

Veinte días después de que el mundo del deporte se sacudiera por la noticia de una doble prueba de dopaje positiva (por clostebol, un esteroide anabólico) que polémicamente no desencadenó en una suspensión, el italiano Jannik Sinner, número l del ranking, dio una muestra de bravura y templanza al aislarse de los ruidos y conquistó este domingo el US Open, el segundo Grand Slam de su carrera.

Sinner dominó los demonios, ganó el desafío mental y, finalmente, frustró, sobre el cemento neoyorquino la ilusión del tenis de una potencia como los Estados Unidos, cuyo último campeón masculino en Flushing Meadows fue hace más de dos décadas (en 2003, Andy Roddick). La victoria ante Taylor Fritz (12") por 6-3, 6-4 y 7-5, en 2h16m, consolida a Sinner como una figura inalterable que supo aislarse en su burbuja para cumplir con el objetivo. Frío y categórico.

El californiano Fritz tenía cinco años cuando Roddick ganó el US Open, frente al español Juan Carlos Ferrero. No sintió el peso de la ausencia de títulos estadounidenses en Grand Slams hasta hace, relativamente, poco tiempo, cuando se erigió como el más destacado de una riquísima joven camada que tienea Frances Tiafoe, Ben Shelton, Tommy Paul y Sebastian Korda como figuras. "Es el sueño de toda una vida hecho realidad", confesó Fritz al vencer a Tiafoe en las semifinales en Nueva York y ser el primer estadounidense en alcanzar una final de Grand Slam desde el propio Roddick, en Wimbledon 2009.

Sin embargo, su esperanza colisionó de frente con un rival muy superior en cada rincón del court. Bajo los ojos de las celebridades más populares de EE.UU. (Taylor Swift, Dustin Hoffman y Jon Bon Jovi, por ejemplo), Sinner (23 años) no se amedrentó ante los brillos y el contexto; desde el inicio, ajustó sus tiros a un nivel abrumador, casi sin cometer errores no forzados.

A Fritz se le heló la sangre cuando abrió el partido con su saque y lo perdió. El rápido quiebre de Sinner, cuando no todos estaban ubicados en las butacas del Arthur Ashe, fue un cimbronazo. Es verdad que Fritz, entrenado por Michael Russell (60°, en 2007), reaccionó rompiéndole el servicio al europeo en el cuarto game (2-2), pero el jugador nacido en San Cándido (en el norte italiano, en la frontera con Austria y Suiza) no se intimidó;

todo lo contrario. Aceleró, tomó la iniciativa e inutilizó los fortísimos ataques de Fritz basándose en su gran velocidad de piernas yalcance de brazos (mide 1,9lm). Guiado por Simone Vagnozzi y el australiano Darren Cahill, Sinner le rompió el saque al norteamericano en el séptimo game (4-3) y lo volvió a hacer en el noveno juego, para cerrar el set (6-3).

Casi nada cambió en el segundo set. Es real que Fritz optimizó sus registros en el saque, pero Sinner le generó una única chance de quiebre, la aprovechó y se adueñó del set (6-4).

Después de semejante exhibición de talento y predominio en toda la geometría de la cancha, Sinner comenzó el tercer parcial con menos energía. Abrió el set y llegó a sacar 0-40, pero se escapó del asedio y salvó el puñado de break-points. El público advirtió que el tren se le estaba por ir a Fritz y empezó a alentarlo con euforia. Fritz captó el mensaje, se serenó, corrigió sus impactos y, con el reloj marcando la hora y 49 minutos de juego en el estadio de tenis más grande del mundo (con capacidad para 24.000 espectadores), con el score 3-3, le quebró el saque el europeoy se adelantó 4-3. Se trató del momento de mayor euforia y esperanza para aquellos que deseaban un triunfo de Fritz.

#### La estrategia de la insensibilidad

Pero Sinner, un competidor extraordinario, estuvo muy lejos de atemorizarse y sostuvo su estrategia con insensibilidad. En el décimo game le rompió el saque a Fritz por sexta vez en el partido (5-5). Enseguida, el italiano defendió su saque (6-5) y presintió la tensión del otro lado de la red. Se agigantó, asfixió a Fritz, le generó dos match-points y necesitó sólo uno de esos puntos de campeonato para consumar un final cinematográfico (7-5), que lo catapulta como el dominador de un tenis moderno que piensa y compite a la máxima velocidad, sin perder el tiempo ni mirar hacia atrás.

Con un trabajo a conciencia en Italia que recuperó el interés del tenis desde los tiempos románticos (de Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti y Paolo Bertolucci), Sinner continúa escribiendo una historia dorada. Se unió a Flavia Pennetta (en 2015) como los únicos campeones italianos de singles en la historia de Flushing Meadows. Además, al escalar el Empire State Building del

circuito tenístico, se transformó en el primer jugador desde Guillermo Vilas –en 1977– en ganar sus dos primeros Grand Slams en la misma temporada (en enero obtuvo el Abierto de Australia; en aquella temporada, Vilas logró Roland Garros y el Abierto estadounidense, en Forest Hills).

Sinner anotó seis aces, cometió cinco dobles faltas, logró sólo el 51% de primeros servicios pero ganó el 88% de puntos con ese primer saque, conectó 23 tiros ganadores (contra 29 de Fritz) y 21 errores no forzados (34 del norteamericano). Quien fuera un destacado esquiador juvenil, inscribió su nombre junto al de otros siete N° 1 del mundo que ganaron el US Open, como Jimmy Connors (en 1974, 1976 y 1978), John McEnroe (1981 y 1984), Ivan Lendl (1986 y 1987), Pete Sampras (1996), Roger Federer (2004 y 2007), Novak Djokovic (2011 y 2015) y Rafael Nadal (2010 y 2017).

#### El recuerdo de Del Potro

Por décima vez en los últimos quince años, el Abierto estadounidense tuvo un campeón inédito, superando ampliamente a los otros majors en el mismo período. Y, con la victoria de Sinner, el tandilense Juan Martín del Potro sigue siendo el último campeón de un Grand Slam (US Open 2009) que no nació en Europa.

"Este título significa muchísimo para mí. El último período de mi carrera no fue nada fácil, pero mi equipo y la gente cercana me ha apoyado siempre. Soy una persona que ama el tenis y hago todo por ganar estos grandes torneos", describió Sinner, que le dedicó el triunfo a su tía enferma. Recibió un cheque de US\$ 3.600.000 y el trofeo se lo entregó una leyenda como Andre Agassi. Dejó el court para subir los escalones, abrazarse con su equipo y besar a su novia, la tenista rusa Anna Kalinskaya (entrenada, en Miami, por la argentina Patricia Tarabini). Con sólo dos sets cedidos en el torneo (en los cuartos de final con Daniil Medvedev y en la primera rueda ante Mackenzie Mc-Donald), Sinner ganó un certamen que seguramente no será recordado por el lucimiento. Llegó a Nueva York tras echar de su grupo a los responsables de que el clostebol ingresara en su cuerpo e insistiendo en su inocencia.

El US Open comenzó con los focos puestos en Sinner. Y se cerró igual. Pero con la diferencia de que ahora el motivo fue sólo deportivo. Sin mostrar euforia, el italiano siente que ganó la batalla.



Janník Sinner frustró al estadounidense Taylor Fritz y se encumbró como el pr

16

#### títulos

individuales suma Sinner en su carrera. El primero fue el ATP de Sofía, en 2020. Además, perdió cuatro finales.

10-0

#### recórd

de Sinner frente a rivales estadounidenses en la temporada.

4

#### jugadores

ganaron los dos Grand Slams que se juegan sobre superficie dura (desde 1988) en una misma temporada: Mats Wilander, Federer, Djokovic y Sinner. "Sé que están esperando a un campeón (estadounidense) hace tiempo. Lamento no haber podido lograrlo. Voy a seguir trabajando y ojalá sea la próxima".

TAYLOR FRITZ TENISTA

#### Con más ventaja en la cima del ranking mundial

Campeón de seis torneos durante la temporada (Australia, Rotterdam, Halle, los Masters 1000 en Miami y Cincinnati, y el US Open), el italiano Jannik Sinner se despegó de sus competidores en la lucha por el número 1 del mundo, sitio de privilegio que ocupó por primera vez el 10 de junio pasado. Cuando se actualice el ranking, el italiano quedará con 11.180 puntos, 4105 unidades más que el alemán Alexander Zverev, que subirá dos posiciones en el escalafón, mientras que el español Carlos Alcaraz aparecerá en el tercer peldaño, con 6690 puntos.

LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### JUEGOS PARALÍMPICOS » ATLETISMO

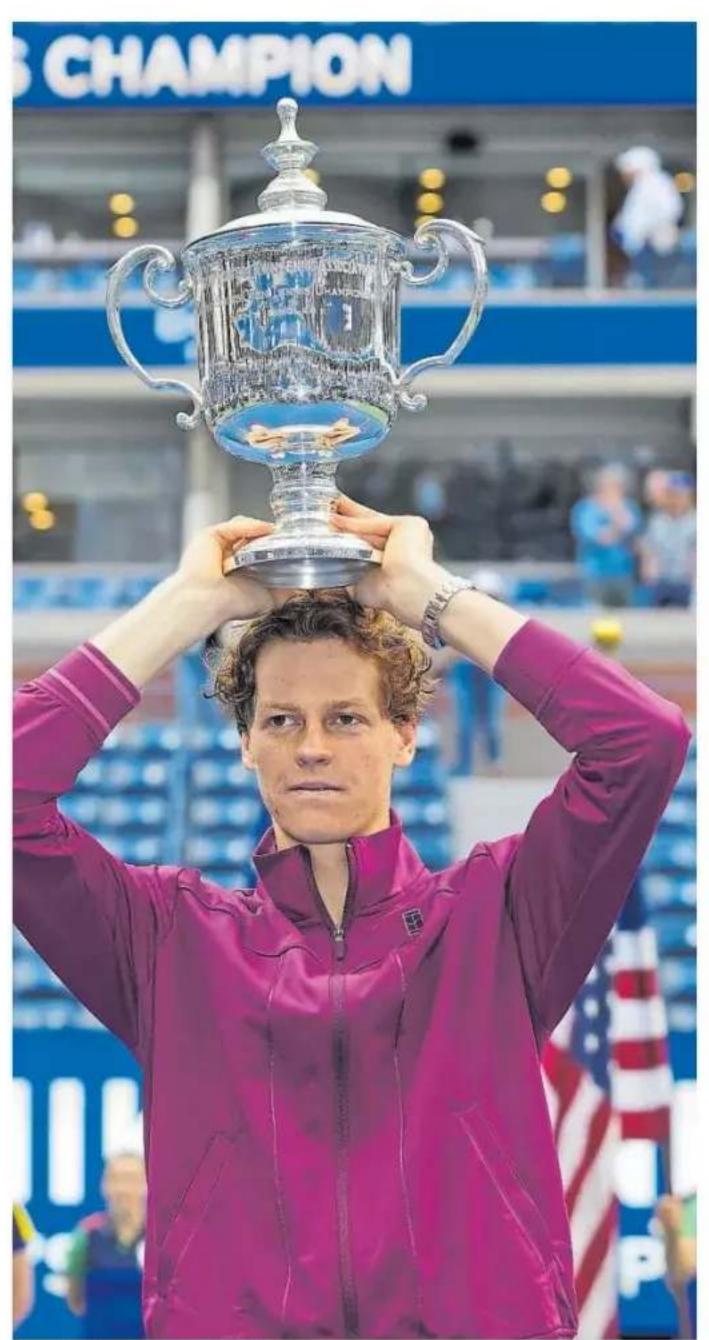

rimer italiano en ganar el US Open

GETTY IMAGES



La velocista italiana Ambra Sabatini a punto de caer

GETTY

# La increíble caída de la paratleta que conmovió a todos

Ambra Sabatini perdió el equilibrio muy cerca de la meta en la final de los 100 metros

La prueba de los 100 metros femeninos en los Juegos Paralímpicos de París 2024 acaparó la atención. No sólo porque es la prueba estrella en este tipo de citas, sino porque en esta oportunidad la definición resultó accidentada, generó un impacto en los fanáticos y lógicamente en las paratletas. La velocista italiana Ambra Sabatini, que llegó a los Juegos con el objetivo de revalidar su título logrado hace tres años en Tokio, sufrió un problema con su prótesis y llegando a la meta perdió el equilibrio. La atleta de 22 años y poseedora del récord mundial en la distancia no sabía cómo explicar lo sucedido.

En la final de los 100 metros en la clase T63, Sabatini partió desde el carril seis y aunque su salida no fue la mejor, inmediatamente comenzó a recuperar posiciones, para quedar en el primer lugar metros antes de llegar a la meta, pero a faltadediez metros para el desenlace, la paratleta perdió el control de su carrera y cayó al suelo, lo que le impidió asegurar el oro.

La caída fue todavía más compleja porque arrastró consigo a su compatriota Monica Graziana Contrafatto, que también terminó en el suelo cuando se encaminaba para conseguir la medalla de bronce.

Este accidente lógicamente dejó a muchos fanáticos sorprendidos y conmovidos, lo que generó en las redes sociales una viralización del momento con mensajes de apoyo. La reacción de Sabatini al finalizar la carrera fue de profundo desconsuelo: "Estoy en shock, no sé qué pasó, quería luchar y en cambio pasó esto", dijo la abanderada de Italia en estos Juegos Paralímpicos. Yagregó: "Me hubiera gustado darle esta alegría a mis padres que están aquí, a la gente que está aquí y a todo el apoyo que he recibido en este último período".

En las redes sociales reaccionaron muchos usuarios con comentarios de apoyo para Sabatini y Contrafatto, y hasta algunos especularon sobre las causas de la caída: "Ambra se cayó por problemas con la válvula protésica. De hecho, es posible que se haya repetido la fuga de aire que se produjo justo antes de la salida", explicaron.

#### Un bronce... en el VAR

El desenlace de la prueba dejó en lo más alto del podio a la italiana Martina Caironi, mientras que la medalla plateada fue para la indonesia Karisma Evi Tiarani. Los jueces, después de revisar las imágenes de fotofinish, decidieron otorgar dos medallas de bronce: una para la británica Ndidikama Okohyotra para Contrafatto, reconociendo que la caída provocada por su compatriota Sabatini afectó su performance. Esta decisión fue resultado de una apelación de Italia y la revisión de las imágenes que demostraron que Contrafatto merecía el bronce. "Lamentablemente lastimé a Mónica y lo siento", dijo Sabatini.

A pesar del incidente, el equipo italiano de atletismo tuvo una sólida participación en los Juegos Paralímpicos de París que concluyeron ayer, acumulando un total de 71 medallas para la delegación, de las cuales 24 fueron de oro, superando así el récord que el país había establecido en Tokio 2020.

#### Volkswagen Argentina S.A.

En el marco de la campaña de recall oportunamente iniciada en junio del 2023 sobre vehículos Transporter, Volkswagen Argentina S.A. informa a las autoridades competentes que luego de un nuevo análisis en laboratorio resulta necesario ampliar el universo de vehículos comprendidos e incorporar dos nuevos modelos, convocando a los propietarios y usuarios de vehículos Sharan y Passat comercializados en la República Argentina, cuyos números de chasis (no consecutivos) se detallan más abajo, a coordinar por razones preventivas, una verificación técnica y tarea correctiva de carácter preventivo en los Concesionarios de la Red Volkswagen

Esta campaña y su presente ampliación resulta necesaria en virtud de que, luego de un nuevo análisis en laboratorio, se ha detectado la posibilidad de que, en algunos vehículos Sharan y Passat, un lote de generador de gas utilizado en el sistema de airbag frontal del lado conductor pueda degradarse después de largos períodos de exposición de los vehículos a altas temperaturas, grandes amplitudes térmicas y alta humedad relativa del aire. Dichas condiciones pueden conducir a la ruptura del generador de gas, y en caso de

deflagración del sistema de airbag ante un accidente vial (con una desaceleración tal que produzca la apertura del airbag), el sistema puede proyectar fragmentos de metal dentro del vehículo, con riesgo de daños físicos o fatales para sus ocupantes. Remarcamos que esta posible falla no consiste en la "no apertura" del airbag ni en su apertura espontanea, sino en su posible apertura defectuosa en las condiciones indicadas.

Volkswagen Argentina S.A. realizará la tarea correctiva en forma preventiva y gratuita a través de la Red de Concesionarios Volkswagen, consistente en la verificación de los vehículos alcanzados y el reemplazo del generador de gas de su airbag, lado conductor. A tal fin, oportunamente los propietarios y usuarios deberán coordinar el turno correspondiente con el concesionario Volkswagen de su preferencia. La realización de esta medida dura aproximadamente 60 minutos.

Ud. puede consultar si su vehículo se encuentra incluido en la campaña ingresando en https://www.volkswagen.com.ar/app/local/postventa-recall/, ingresando su número de chasis o, través de nuestros teléfonos de Atención al Cliente indicados debajo.

| Modelo               | Fecha de Fabricación |            | Fecha de Comercialización<br>en Argentina       |            | Chasis                             |                   |
|----------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|
|                      | Desde                | Hasta      | Desde                                           | Hasta      | Desde                              | Hasta             |
| Sharan               | 01/09/2010           | 21/05/2013 | 17/12/2010                                      | 10/07/2015 | WVW**67N**V000268                  | WVW**67N**V053198 |
| Passat (2009 a 2011) | 26/05/2009           | 21/09/2010 | 09/09/2009                                      | 26/07/2015 | WVW**83C*A*027357                  | WVW**83C*A*064731 |
| Passat (2011 a 2014) | 02/02/2011           | 27/05/2013 | 07/07/2011                                      | 21/04/2019 | WVW**83C***000205                  | WVW**83C***405585 |
| Passat CC            | 01/11/2008           | 13/01/2014 | 24/10/2009                                      | 23/10/2015 | WVW**67N**V000268                  | WVW**67N**V053198 |
| Sharan y Passat      | Origen: Alemania     |            | Año modelo: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 |            | Total de vehículos afectados: 6247 |                   |









Atención al Cliente: 0800-888-8338 Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

Volkswagen Sharan

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat CC

#### CONTRATAPA » RUGBY Y FÚTBOL

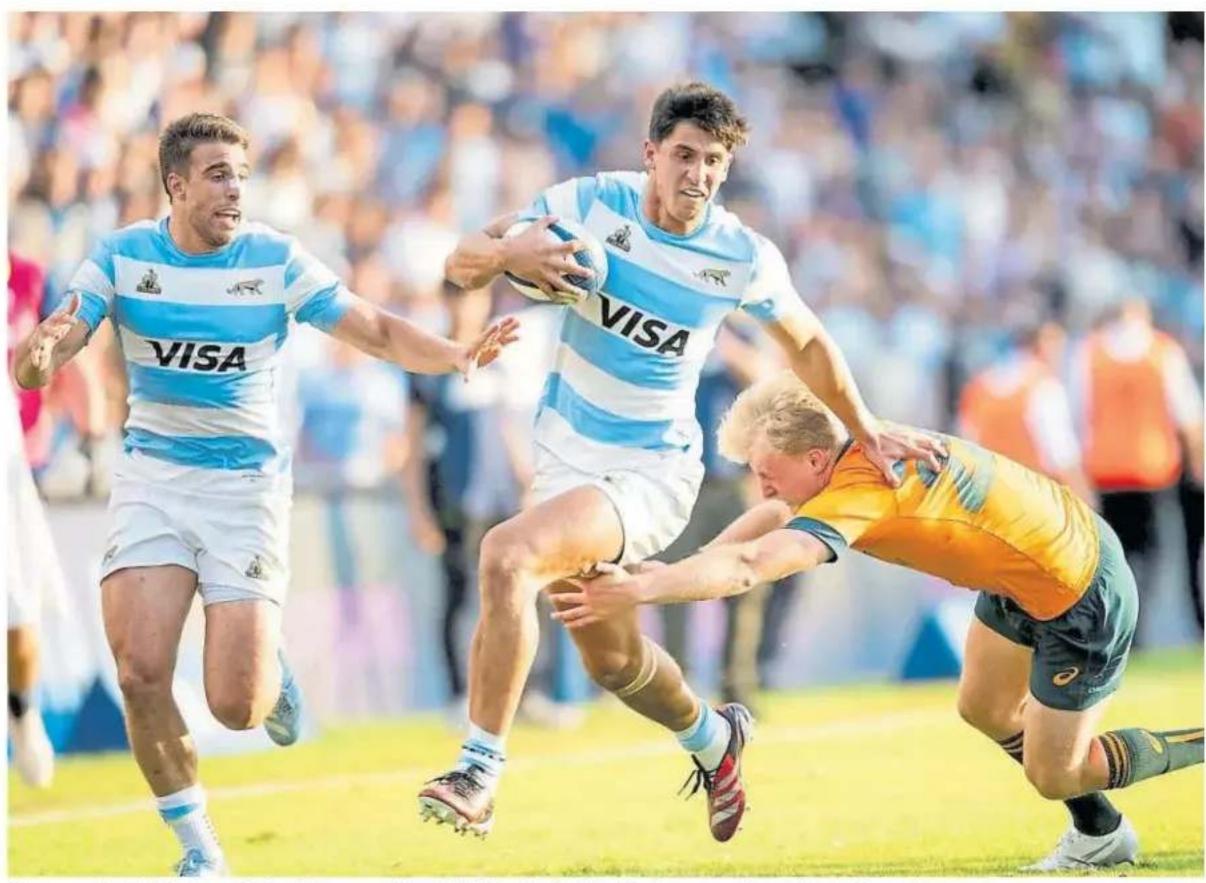

Se escapa Lucio Cinti, una de las figuras en el inolvidable triunfo del sábado contra Australia, en Santa Fe

# "Picar la piedra". La parábola de los Pumas que impulsó la goleada

Un concepto que crece puertas adentro del grupo: la paciencia y la concentración, jugada tras jugada, sin cambiar el libreto, fue clave para revertir un comienzo adverso contra los Wallabies

Alejo Miranda

PARA LA NACION

Los tries tardaron en llegar, casi a cuenta gotas, pero al final terminaron brotando como agua de una catarata. Dos en los primeros 40 minutos, tres en los siguientes 25, cuatro en los últimos 15. Nueve en total, un récord para los Pumas ante un equipo del Tier l. La victoria por 67-27 ante Australia, el sábado pasado en Santa Fe, fue una obra maestra, digna de artistas como Rodin o Miguel Angel.

Tras el partido, varios de los jugadores hablaron de "picar la piedra", un concepto que acuñaron recientemente y que aplicaron con acierto en Santa Fe. La parábola, no obstante, tiene poco que ver con el arte. De hecho, por espectacular que haya sido, la victoria estuvo lejos de la perfección del "Pensador" o de "La Piedad". Antes que a un escultor, refiere al trabajo de un obrero.

"Hablamos mucho de picar y picar la piedra hasta que se rompa", declaró tras el partido Mateo Carreras, una de las figuras, vital en la recuperación de los Pumas luego de un inicio adverso. ¿Qué significa esta analogía? Que un partido es una faena de largo aliento, donde las cosas no se resuelven

con una sola jugada de un momento para otro, sino que es un trabajo progresivo, que requiere paciencia y concentración para ejecutar con precisión cada acción individual, y cuya sumatoria llevará, primero, a desarrollar el juego pretendido y, consecuentemente, a alcanzar el resultado deseado.

En la cancha de Colón, la piedra se rompió más o menos después del cuarto try de los Pumas, en el minuto 25 del segundo tiempo. El gran try de Joaquín Oviedo, el primero de los dos en su cuenta personal, terminó por desmoralizar a los australianos, que definitivamente bajaron los brazos y dejaron de luchar. Mérito absoluto del equipo argentino, que siguió insistiendo con el mismo impetu. No por sed de venganza tras la derrota de la semana anterior o con ánimo de quebrar alguno de los tantos récords numéricos que quebraron, sino para plasmar en la cancha su propósito de jugar con la misma intensidad del minuto l al 80. En otras palabras: para cumplir con el lema propuesto de "picar la piedra".

"Hablamos un poco de picar a abrir". la piedra y creo que es lo que hicimos", declaró el capitán Julián Montoya tras el partido, en su partido número 100 con la camiseta

de los Pumas. El hooker fue una de las figuras de los Pumas. Apareció en los momentos en que el equipo no terminaba de calibrar. Mostraba buenas intenciones en ataque pero, como en el partido anterior en la lluviosa tarde de La Plata, veía frustrados sus avances por fallas propias.

Un par de desacoples defensivos permitieron dos tries fáciles y Australia ganaba 20-3 luego de media hora. Mateo Carreras inició la levantada y luego Montoya la rubricó: recuperó una pelota en el ruck e inició así la acción que terminaría con él mismo cruzando el ingoal para ponerse a tres antes del final del primer tiempo.

#### Al servicio del equipo

Fueron una sucesión de aciertos individuales los que propiciaron la levantada. "Toda acción individual es en pos del equipo", continuo Montoya. "Eso es lo que está empezando a aparecer. Confiar en lo que estábamos haciendo, no tratar de ser el héroe del momento, sino confiar en lo que estábamos haciendo, que si lo hacíamos se iba

En resumen, aun cuando las cosas no salían, se ataron al libreto. Siguieron picando la piedra.

Una de las mayores virtudes que

vienedemostrando el equipo de FelipeContepomi, desde que asumió la conducción técnica esta temporada, es la capacidad de recuperarse de los malos momentos. Todavía está lejos de lograr el famoso piso de rendimiento al que aspira, que le permita ser regular partido tras partido. A un triunfo memorable como el conseguido ante All Blacks, en Wellington, le siguió una goleada en contra en la revancha en Auckland. Incluso, en el interior de cada encuentro emergen lagunas que los ponen cuesta arriba. El partido perfecto no existe, insiste el entrenador. Pero los Pumas demostraron tener capacidad para reaccionar positivamente ante la adversidad, aun cuando ésta responda antes a fallas propias que a virtudes del rival.

La remontada del sábado es un ejemplo acabado de esta mejoría; no hace mucho era común ver al equipo hundirse psicológicamente luego de una acción negativa.

La victoria puso a los Pumas en carrera por el título. Es casi una utopía, considerando que en las últimas dos fechas se enfrentará en partidos de ida y vuelta a los bicampeones del mundo, que llegan invictos después de una memorable serie de dos victorias ante los All Blacks y la diferencia de ocho puntos en la tabla. Para el primer encuentro, el 21 del actual en Santiago del Estero, el entrenador Rassie Erasmus anunció que traerá un plantel alternativo, mientras que otro grupo permanecerá en Sudáfrica preparando la revancha. De todas formas, Sudáfrica cuenta con un plantel de 45 jugadores muy parejos. Es posible que a la Argentina viajen Salmaan Moerat (sería el capitán), Thomas du Toit, Jan-Hendrik Wessels, Marco van Staden, Steven Kitshoff, Makazole Mapimpi y Manie Libbok, ausentes el sábado en Ciudad del Cabo.

Juegue quien juegue, será un desafío colosal. Los Pumas tendrán que picar la piedra desde el principio hasta el final para tener alguna posibilidad.

#### La Sub 20 femenina, por primera vez en 8° de final

Venció 1-0 a Costa Rica en el Mundial y avanzó como mejor tercero

Con un golazo desde 30 metros anotado por Kishi Núñez, la selección argentina Sub 20 derrotó 1-0 a Costa Rica y logró una histórica clasificación a los 80 de final del Mundial femenino al finalizar en el tercer lugar del Grupo F, con cuatro puntos.

El comienzo de esta competencia había sido durísimo con la derrota por 6 a 2 ante Corea del Norte. Sin embargo, el equipo dirigido por Christian Meloni mostró su capacidad de reacción en el segundo encuentro, donde logró remontar un 1-3 ante Países Bajos y permitirse una luz de esperanza con el agónico 3 a 3.

El partido decisivo se disputó ayer, y allí fueron las jugadoras a dejar todo en busca del algo que jamás habían logrado: superar la etapa de grupos. Solo 17 minutos más tarde del pitazo inicial, Kishi Núñez, figura y máxima goleadora del equipo con tres tantos, estableció el 1 a 0. La joven de Boca recibió la pelota en tres cuartos de cancha, dejó a dos rivales en el camino con un movimiento de cintura y sorprendió a la arquera para abrir el marcador.

Este Mundial Sub 20 que se disputa en Colombia es la cuarta participación de la selección femenina, y la primera después de 12 años. Desde el inicio del torneo en 2002, Argentina tuvo su debut en 2006 (terminó tercera en su grupo, con tres puntos), y jugó las Copas de 2008 (última en su grupo, con un punto) y 2012 (última en su grupo, sin puntos).

El próximo rival será Alemania, que fue líder del Grupo D a pesar de caer l a 0 contra Corea del Sur en la última fecha. El encuentro se disputará el próximo jueves, a las 18.30, en el estadio Metropolitano de Bogotá. El ganador chocará en los cuartos de final contra el vencedor de la llave que cruzará a los Estados Unidos con México.

El Mundial Sub 20, cuya última realización en 2022 tuvo a las chicas de España como campeonas, es liderado históricamente por Alemania y los Estados Unidos, con tres títulos cada uno. •

#### La guía de TV

#### Fútbol

UEFA NATIONS LEAGUE 15.45 » Turquía vs. Islandia. Disney+ 15.45 » Francia vs. Bélgica. Disney+ 15.45 » Rumania vs. Lituania. Disney+ 15.45 » Israel vs. Italia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) 15.45 » Noruega vs. Austria. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622

# espectáculos



Edición a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @f Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# Santiago Oría. Cómo el realizador se ganó la confianza de Javier Milei

Acompaña al Presidente desde las elecciones de 2021; dirigió una película sobre la última campaña electoral y mañana estrena el primer capítulo de una serie sobre el mandatario; el cargo que ocupa en el Gobierno | PÁGINA 2



Santiago Oría es la persona que más viajes compartió con Javier Milei luego de la hermana del mandatario, Karina Milei

## Esta noche se entregan los premios Martín Fierro

TV. La televisión abierta tendrá su fiesta anual, desde las 21, por Telefe, atravesada por recortes de presupuesto y escasa ficción

#### Ariel López Cucatto

Esta noche, Telefe transmitirá la ceremonia de los premios Martín Fierro 2024, el principal galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (Aptra). La gala reunirá a las figuras más destacadas de la suceder, toda la industria se encon-

ganar la ansiada estatuilla. Fueron cursadas más de 600 invitaciones.

Para este día, Telefe pondrá toda su programación al servicio del premio. Por la mañana, desde los ciclos A la Barbarossa y Ariel en su salsa, y los noticieros, adelantarán detalles de lo que ocurrirá en la ceremonia. Y a partir de las pantalla chica local. Como suele 17, comenzará una gran cobertura de la previa con Pía Shaw y Noe

la gran fiesta de la televisión.

A las 19.30, Iván de Pineda y la China Ansa, junto con Robertito Funes Ugarte, Sol Pérez y Priscila Crivo, ubicados en tres posiciones claves del Hotel Hilton, serán los encargados de descubrir cada uno de los looks y entrevistar a los invitados que desfilarán por una alfombra azul. Finalmente, a las 21, comenzará la gala con la conduc-

trará en el Hotel Hilton esperando Antonelli, con los preparativos de ción de Santiago del Moro, que se chica atraviesa uno de sus peores realizará en el salón Pacifico del hotel. Pero la noche más esperada del año, que consagrará a las mejores producciones y talentos de 2023, llega en un contexto de crisis de la televisión abierta.

Se supone que las ternas de los premios reflejan a quienes se destacaron en el último año, pero basta repasar algunas de las categorías para darse cuenta de que la pantalla

momentos, en medio de recortes de presupuestos, despidos y retiros vo-

Probablemente, lo más notorio de todo este panorama sea la falta deficción. Haceaños, las ternas más jugosas tenían que ver con los protagonistas de novelas o unitarios y varios de ellos eran candidatos a llevarse el Martín Fierro de Oro. Continúa en la página 3

2 ESPECTÁCULOS

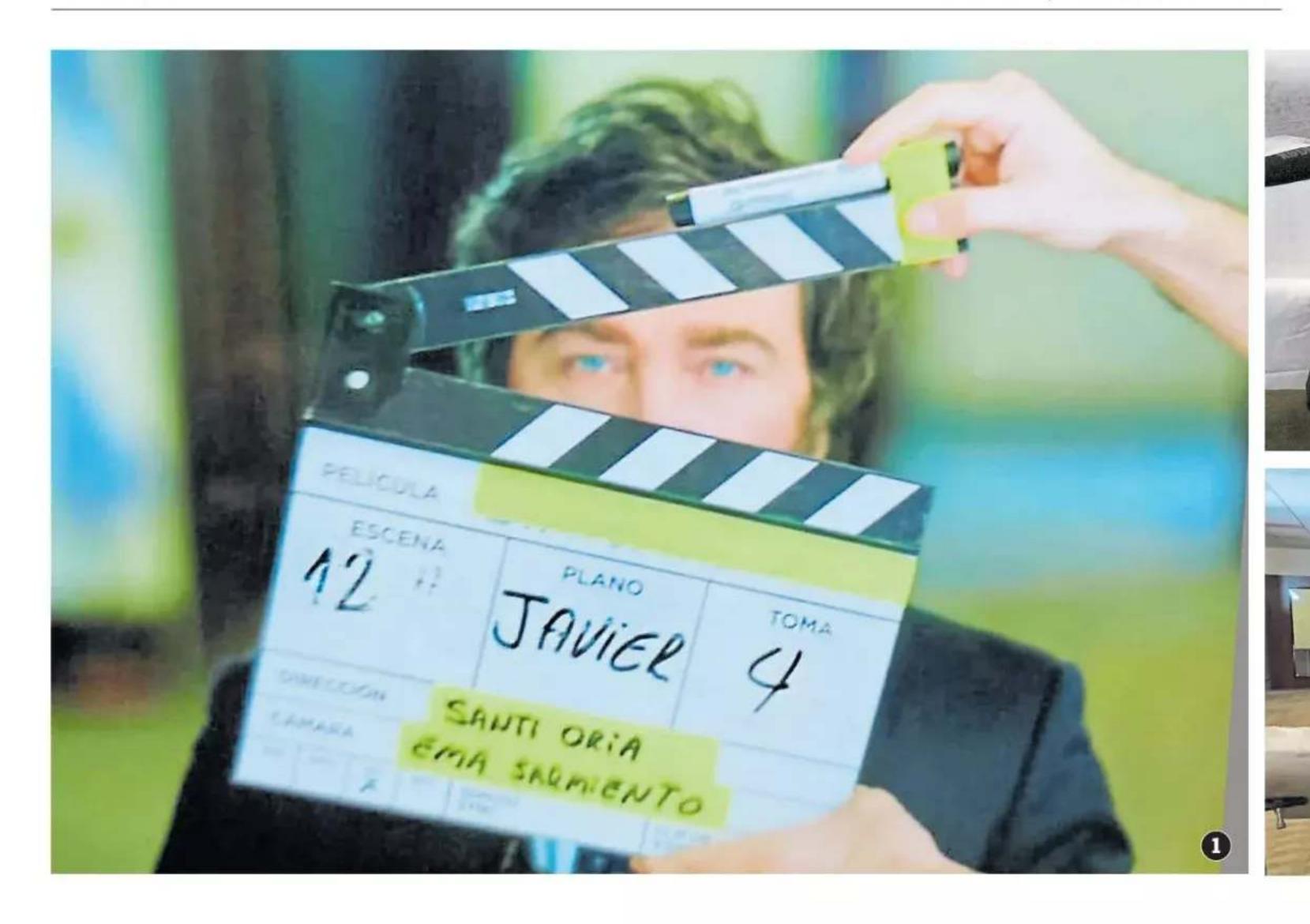

# Santiago Oría. Cómo el documentalista se ganó la confianza de Javier Milei

Mañana se estrena en YouTube y X el primer episodio de la serie sobre el líder de LLA que realizó y financió el actual director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia

#### Leonardo D'Espósito

PARA I.A NACION

Es probable, pero no seguro, que Javier Milei sea algo más –también algo menos– que un político. En primer lugar es un personaje, como todo político: no sabemos de él más de lo que muestra el escrutinio público.

Como creación de un imaginario (que lo es, como todo dirigente político), es lo opuesto de Alberto Fernández: mientras el expresidente creó un personaje desde el ejercicio del poder tras décadas de ser un gestor de las ambiciones de otros, Milei llega a primer mandatario por haberse convertido en un personaje, no antes. Y ese personaje mediático -porque sobre todo vivió en los medios- es en parte la creación conjunta de un equipo. No necesariamente una creación concertada de modo prolijo, con un guion de hierro que construye a la criatura, sino algo que fue adaptándose -hablamos de política, no de ficción-a las circunstancias. Y en ese equipo, encuentra un lugar destacado Santiago Oría, cineasta, publicitario, gestor a pulmón de la campaña que llevó a Javier Milei a la presidencia: egresado de la FUC, admirador de Erroll Morris y de Pino Solanas. Y, rara avis, un joven de 38 años que

dice ser "liberal-conservador y de derecha de toda la vida", aunque hoy prefiera llamarse "liberal en la tradición occidental, liberal realista o liberal popular o derecha liberal, paleolibertario".

Empecemos por el principio.
Santiago proviene de una familia muy politizada: su abuelo, Jorge Salvador Oría, fue compañero de fórmula de Álvaro Alsogaray en 1983, pero había tenido cargos en el Ejecutivo durante las presidencias de Aramburuy Frondizi, además de ser autor de varios libros, entre ellos Ficción y realidad constitucional. Titulo interesante.

"En casa se hablaba mucho de política", dice Santiago, que por mandato familiar primero se recibió de abogado en la Universidad Austral y luego, a los 29 años y tras una larga búsqueda vocacional, entró en la FUC. "El ambiente sí era de izquierda y progresista, pero la Universidad del Cine, la facultad de cine privada, es la más tolerante de todas las escuelas de cine en la Argentina -explica Santiago-. Para no tener demasiados problemas, no militaba mis ideas abiertamente, pero tampoco mentía ser alguien que no era. A partir de determinado momento se corría el rumor de que era el de 'derecha' de la FUC. No me sentí discriminado ideológica-

mente por la facultad ni mis compañeros, salvo quizás en el último año, cuando ya se sabía más sobre mi forma de pensar. En fin, me hice amigo y trabajé con personas que eran más tolerantes y menos enrolladas ideológicamente, que les importaba más trabajar bien y ganar plata". Nobleza obliga: el ambiente de la FUC, creada por el recientemente fallecido Manuel Antín, siempre fomentó esa tolerancia, lo que vuelve menos contradictorio de lo que el lector puede imaginar la pertenencia de Oría a sus aulas.

#### Decisión bisagra

En 2016, Oría descubre grupos de universitarios que, por ejemplo, admiran a Donald Trump. Un movimiento casi subterráneo de liberales que buscaban una manera o coraje para salir del clóset en el que el establishment biempensante solía ponerlos. "El momento bisagra es la pandemia, la cuarentena. La brutalidad de las medidas ablatorias de la libertad, el daño que me provocó a nivel sobre todo afectivo, con muchos familiares y amigos dejando para siempre el país, me movilizóa empezar a involucrarme en la lucha por la libertad y empezar a relacionarme con referentes de esas ideas en la Argentina. Fue una decisión bisagra en mi vida,

y me tomé mi tiempo para hacerla. Quemé naves, dejé mi productora de videoclips, cortometrajes y publicidad que fundé con unos socios. Muy influenciado por las ideas de Jordan Peterson [el gurú canadiense del liberalismo conservador], quería no reprimir más mi vocación de lucha por estas ideas contra la izquierda y empezar a vivir una vida cargada de sentido. Me lancé a la abierta desobediencia civil contras las medidas de encierro y empecé a hacer videos contra la cuarentena. Hice un documental con Maslatón que circuló bastante en el ambiente de nicho de ese entonces. Ese documental lo ve una amiga del trabajo de Corporación América, compañera de (Javier) Milei. Ella me dice que me tengo que juntar con Milei porque somos dos personajes muy particulares y creativos, que lograríamos grandes cosas juntos. Me hace la presentación, y a partir de entonces mi vida cambia para siempre. El primer proyecto fue hacer el documental Pandenomics, del mismo nombre que su libro, para promocionarlo. Quedan muy contentos con mi trabajo y además con mi persona Javier y Karina. Me convocan para su campaña a diputado de 2021. Y a partir de ahí, me dedico full time a ellos."

Tras la asunción de Javier Milei, Oría fue designado "director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia". Ostenta, además, un récord particular: es la segunda persona que más acompañó al Presidente en sus viajes internacionales (solo lo supera Karina Milei).

¿Es Santiago el cineasta del poder? Es raro: como él mismo dice, cuando comenzaron con esto no solo Javier Milei era un outsider, todos lo eran. "Cuando arrancamos éramos unos marginales sin poder alguno. Unos locos sueltos emprendiendo una quijotada. Nada de esto arrancó como un proyecto del cine orgánico al poder, sino más bien de rebelión contra el poder. ¿Estamos ahora en el poder? Tenemos el Ejecutivo Nacional, pero no tenemos el Congreso, no tenemos ningún Ejecutivo provincial o municipal, ningún sindicato, ningún medio tradicional propio. El poder todavía está en buena parte en manos del establishment de siempre. Somos el Ejecutivo Nacional y la mayor fuerza en redes sociales, suerte de quinto poder. Pero no diría que soy un cineasta del poder, sino el cineasta de una causa y dentro de esa causa, de una persona que es Javier Milei".

Ese Javier Milei de Santiago Oría, dicho sea de paso, puede tener otras raíces. Cuenta de su compulsión por alquilar videos de chico. De conocer todos los grandes clásicos populares de los ochenta y los noventa. De fascinarse con documentalistas, primero por Michael Moore, luego por Pino Solanas, luego por Ken Burns y por su favorito, Erroll Morris (autor de American Dharma, la pelicula sobre el polémico asesor de Donald Trump Stephen K. Bannon, un verdadero alt-right). De hecho, Javier Milei-la revolución liberal [la película de casi dos horas que Santiago realizó para la campaña del actual presidente] es muy Morris. "Solo que él odia la derecha y yo lo hago en favor de la derecha", dice.

Hay algo más, de todos modos,

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

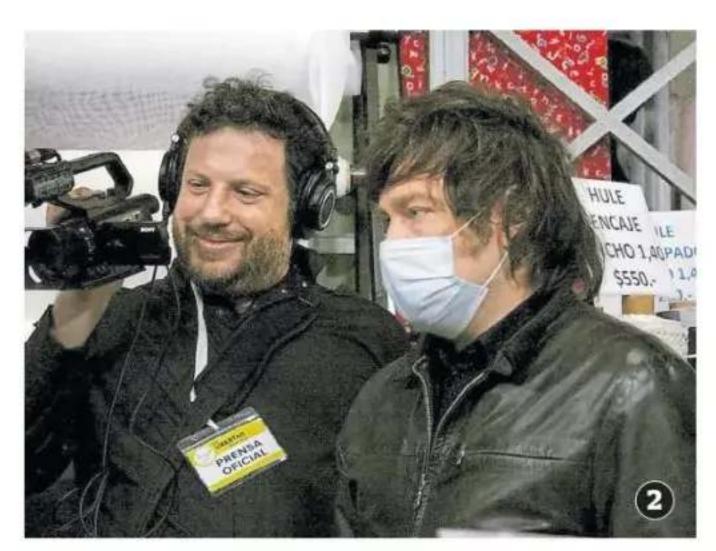



FOTOS: @SANTIAGO.ORIA

en la relación entre Santiago, el cine y Milei. Aparecen sus preferencias en ficción: Sergio Leone, Clint Eastwood, Werner Herzog, Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, George Miller, John Ford, John Millius, David Cronenberg, Sylvester Stallone, William Friedkin. Todos tienen en común un punto importantísimo: la épica.

"El cine de ficción que me gusta a mí, más tendiente a la fantasía. la ciencia ficción, a las películas de época, me parecía irrealizable presupuestariamente. Además, como tengo pocas conexiones en la industria, me tira más el documental como vía económica para hacer un largometraje", explica. Lo que le interesa es -y lo dice explícitamenteel camino del héroe, esa parte noble del cuento de hadas.

"Milei es el camino de héroe dentro del formato documental. un match perfecto. Además, Milei proveyó lo que siempre me causó fascinación en la ficción: la escenas masivas de extras, el despliegue (...) Cuando Milei dice: 'Que las fuerzas del cielo nos acompañen' es lo más parecido en la vida real que vi a decir 'May the Force Be with You", se rie, citando al saludo jedi de Star Wars.

¿Le molesta a Oría la comparación con Leni Riefenstahl, la cineasta que documentó el ascenso de Hitler al poder (y que, técnicamente, "creó" al personaje Hitler como tipo cinematográfico sobre todo para el exterior de Alemania)? "Ya me lo dijeron y me lo siguen diciendo. Obviamente, es una comparación horrenda. Pero bueno, si la comparación viniera por la técnica cinematográfica, sería una suerte de elogio, porque la influencia estética de Riefenstahl se extendió a Hollywood y mucho cine que nada tiene que ver con el nazismo".

Mañana comenzará a difundirse el primer episodio de *Javier Milei*: la serie, realizada integramente por Oría con el mismo equipo mínimo con el que realizó su largometraje de 2023. La gran pregunta que se hace cuando aparece una obra ras accesibles y el cineasta junta y

1 La película

Acompañó a sol y a sombra a Milei en su histórica campaña presidencial

Cámara en mano Oria es el director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia

 De confianza El director y Karina Milei son quienes más han viajado con el Presidente



"Milei es el camino del héroe dentro del formato documental, un match perfecto"

"La serie es un proyecto personal, por fuera del Gobierno. La financio yo mismo"

Santiago Oría

abiertamente de propaganda política como esta es quién la paga. La respuesta de Oría es simple: "Es un proyecto personal, por fuera del Gobierno. La financio yo mismo. Tengo ingresos importantes por fuera, además heredé joven y bastante bien. Es un documental cien por ciento de archivo de lo ya filmado en campaña y archivo de televisión que consigo gratis. Hemos usado cámaras baratas y hasta celulares, con mucho trabajo militante ad honorem. La magia está en el montaje. Es muy a lo Dziga Vértov, donde ahora si, gracias al capitalismo y no al comunismo, todos tienen cáma-

ordena lo que filmó la 'militancia liberal'." La mención a Dziga Vértov, otra vez-el lector comprenderá que es leitmotiv a esta altura la figura del cineasta soviético, autor de las revolucionarias El hombre de la cámara y Cine ojo-, pone en problemas el uso discrecional de izquierda y derecha para definir cosas.

La idea de la serie es consolidar la militancia, no hacer campaña. No documenta el paso por el ejecutivo de LLA ni su día a día (después de todo, la política cotidiana carece de épica), sino la llegada al poder de un hombre providencial o ignoto, de cero a todo.

Los episodios durarán alrededor de una hora y serán seis. No tienen fecha de salida establecida de antemano porque se estrenarán a medida que Oría vaya terminándolos, todo de modo artesanal. Y se verán en X y en YouTube, aunque serán replicados por la militancia. Quien esto escribe no pudo acceder al episodio, aunque Santiago asegura que continúa el estilo de la película aunque sin entrevistas: puro material dearchivo a la manera de la extraordinaria La autobiografía de Nicolae Ceausescu, de Andrei Ujică, o incluso de la más que interesante primera versión de Néstor Kirchner, la película, de Israel Adrián Caetano.

La película de Néstor Kirchner, recordemos, fue una segunda versión de una biografía filmica. Fue realizada por Paula de Luque, siempre vinculada a proyectos filmicos del kirchnerismo (y hoy directora del actual Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, con cierta malicia rebautizado "Kicifest" por algunas personas del medio), con dinero provisto directamente por el Incaa con una disposición especial. De Luque sería el caso contrario de Santiago Oría.

"Tiene mucho de romanticismo e idealismo. Pero también megusta ganar reconocimiento, tener un lugar importante dentro de este fenómeno cultural", explica el cineasta. Seamos cínicos: ¿qué se gana con esto? Para Santiago, lo importante es menos la serie que la batalla cultural, que el liberalismo, que consideraba perdido, pueda volverse visible. "Tiene mucho de romanticismoy de idealismo. Deverdad. Me hace muy feliz eso. Desde el punto de vista más del provecho propio, me gusta ganar reconocimiento, tener un lugar importante dentro de este fenómeno cultural".

También piensa que hay algo así como-Wenders dixit-un estado de las cosas. "Productos como El encargado hacen lo suyo desde fuera la política estrictamente, ayudan a romper el molde hegemónico de la industria del cine o entretenimiento audiovisual en la Argentina", afirma Oría. La batalla cultural es mucho más que partidaria.

Si se le pregunta por cuestiones que tienen nombre y apellido, como Ariel Lijo o Daniel Scioli, prefiere no contestar: "Este tipo de cuestiones no son mi tema. Creo que el liberalismo necesita un poco de pragmatismo y realpolitik, y te la dejo ahí".

Queda para descubrir o pensar el ser humano con CUIT y CUIL llamado Javier Milei. Aquí solo hablamos con uno de los creadores (por supuesto que el ciudadano Javier Milei es otro) del personaje que pasó de la pantalla chica al sillón de Rivadavia. "El cine nos permite intimar en matices bastante más sofisticados que el binario izquierda/derecha", dice. Es un poco cierto. Pero la batalla, la misión cultural -como pasaba con su admirado Pino Solanas. en las antipodas ideológicas de este sucesor-parece más fuerte.

"Creo que el cine va un paso más hacia dentro de la condición humana, que trasciende la política. Tengo ganas de escribir un libro que se llame Películas para amar la libertad o algo por el estilo". Próximamente, quizá, también en su librería amiga.



Santiago del Moro, el conductor

## Premios Martín Fierro: la gran noche de la TV

TELEVISIÓN. Telefe transmite desde las 21 la ceremonia; antes, la alfombra roja

#### Viene de tapa

Tal era la expectativa que Aptra dividió y hasta multiplicó las nominaciones, discriminando en unitario y tira diaria, tele- bió de opinión y dirá presente novela y hasta hubo un rubro en el Hilton. Asimismo, será de actores y actrices invitados. Hoy la realidad es otra, sin ficciones nacionales a la vista. deberían estar ternadas las novelas turcas, únicas sobrevivientes del género, que siguen siendo elegidas masivamente berto Fernández. por el público.

De 2023 quedaron las dos últimas tiras de Polka, Buenos chicos y Argentina, tierra de amor y venganza 2, que no tuvieron buenos números de rating a pesar del trabajo de sus elencos. Acompañadas por productos que se hicieron para otras plataformas y se transmitieron luego en televisión abierta. Así y todo, las nominaciones a la mejor actriz protagónica despertaron el enojo de Gloria Carrá, quien no fue seleccionada y realizó, probablemente, uno de los mejores trabajos del año como Sara en ATAV 2. Un rubro que tantas veces albergó hasta cinco nombres, por la necesidad de tener figuras en la transmisión, pero esta vez llegó a tres en el caso de actor protagónico.

Hace pocos días, la Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado por la falta de ficciones locales y la proliferación de las latas, incluso ahora en la pantalla de la TV Pública. A pesar de este panorama crítico, todas las partes no se pueden sentar a una misma mesa para ver de qué manera resolver la vuelta de este formato a la pantalla chica.

Como suele suceder, la actualidad estará presente dentro de la entrega de premios. La terna de mejor programa periodístico la refleja, pero tendrá un gran ausente: Jorge Lanata, por motivos de salud. Otros dos grandes que no estarán serán Marcelo Tinelli y Guido Kaczka, que tenían programados viajes con tuación está Facundo Arana, que ya avisó que no podrá asistir. En el caso del programa Los 8 escalones, irán en representación del conductor Pampita Ardohain, Nicole Neumann y Evangelina Anderson.

las figuras que se decía que no iba a asistir a la ceremonia a raíz del torbellino mediático

y denuncias cruzadas que lo tuvieron como protagonista en el último tiempo, parece que en las últimas horas camde la partida Beto Casella, que también se pensó en algún momento que no iba a ir a raíz del escándalo que rodeó a Bendita por los videos de Tamara Pettinato junto al expresidente Al-

Laurita Fernández también desfilará por la alfombra roja, pese al error inicial de Aptra, que la nominó primero por un programa que se estrenó este año, cuando en realidad se destacan todas las producciones del año pasado. De todas maneras, su ciclo Bienvenidos a bordo, que realizó por la pantalla de eltrece, compite por una estatuilla como mejor programa de entretenimientos.

Otra de las polémicas tiene que ver con el rubro mejor panelista: en la televisión de hoy, hay más de 120 personas que ocupan ese lugar y Aptra nominó solo a tres mujeres. Llama la atención que otras ternas diferencian entre labor masculina y femenina, y en esta no. La pantalla chica está plagada de panelistas, pero en la ceremonia ocupan un pequeño espacio. Otra de las incógnitas es cuánto medirá la transmisión del evento, en un año donde el encendido baja mes a mes. En 2023, la entrega de premios, que también emitió Telefe, promedió 23,6 puntos y el pico más alto de la noche fue de 27.2.

La ceremonia, conducida por Santiago del Moro, tendrá varios momentos emotivos por los homenajes a Adrián Suar y los 30 años de Polka; a Cris Morena por su trayectoria; a Nuevediario por su 40° aniversario; al histórico productor Carlos Montero y a Pasión de sábado por sus 35 años en el aire. Además, Abel Pintos será el encargado de cantar durante anterioridad. Y en la misma si- el segmento dedicado a los artistas que murieron en el último año.

Una noche de fiesta de una industria que vive la peor crisis de su historia, en la que la competencia entre los canales quedará de lado para demostrar que Respecto de Marley, una de la televisión abierta sigue viva, con un pasado que ya no es, un presente complejo y la perspectiva de un futuro incierto. •

4 ESPECTÁCULOS LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Marciano Cantero: el recuerdo de su hijo Javier y el álbum inédito que sale en breve

MÚSICA. Se cumplieron dos años de la muerte del líder de Los Enanitos Verdes; su heredero rescata un álbum solista que el cantante registró en 2001 y que nunca vio la luz

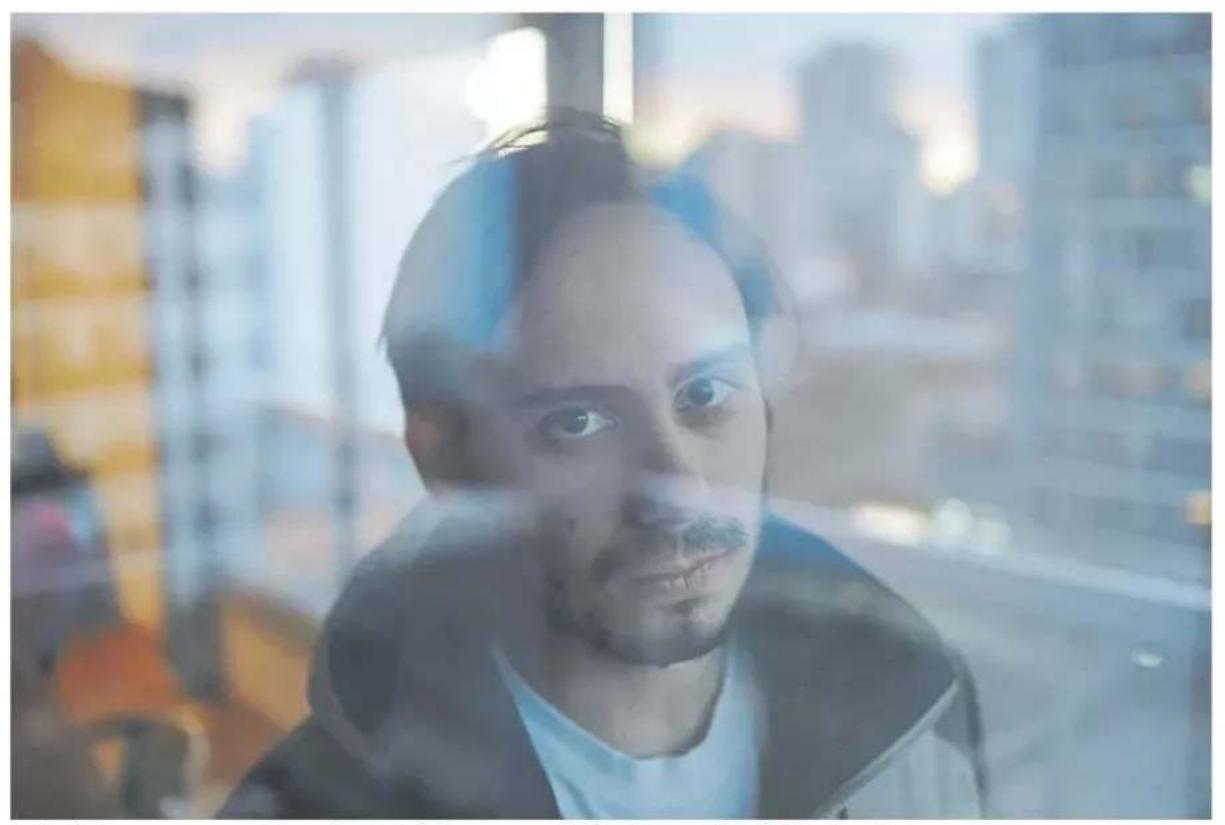

Javier Cantero se comprometió con el material, al que ve como la obra de su papá, no de Marciano Cantero

ALEJANDRO GUYOT

#### Sebastián Espósito

LA NACION

Javier Cantero tiene 32 años y quiere tocar la guitarra todo el día. Pero este no es momento de hacerlo. Toda su energía está puesta en el lanzamiento de Marciano 2001, el disco inédito de su papá, Marciano Cantero, de cuya temprana e inesperada muerte se cumplieron dos años ayer.

"Este disco es tremendamente especial para mí. Mi viejo lo hizo en 2001, en el período en el que mis papás se habían separado. Yo estaba viviendo con él en un sucuchito de la calle Paraguay, en el centro; era un monoambiente. Yo tenía nueve años y estuve en el proceso en el que él lo compuso, lo grabó, las iteraciones que tuvo, ¿viste? Esos fueron mis días más felices con mi viejo. Estábamos todos los días juntos, antes de que se fuera a vivir a México y que las giras fueran más intensas".

Pero esas canciones, que Javier va nos había advertido antes de adelantarnos los tracks, no tenían mucho que ver con el universo de Los Enanitos Verdes. Más bien eran muy "Marcianas", por lo que debían ver la luz como un álbum solista. O no verla. Bueno, esto último es lo que pasó en su momento y en los veintipico de años posteriores. Los compromisos del cantante y bajista con su banda (para los desprevenidos: una de las que más han girado por América Latina en los últimos treinta años) hicieron que ese material quedara archivado o, mejor dicho, en poder de Javier.

época para mí. Al final no terminó

sacándolo al disco y yo siempre lo tuve en mi mente, en mi corazón, como un recuerdo. En esa época escuchábamos mucho a varias bandas que le gustaban a mi papá, que son las influencias de ese disco: Jellyfish, The High Lamas, Radiohead, y cuando escuchaba eso decía: '¡Guau! Suena a 2001'. Acá tengo el original (muestra el CD-R). Toda la vida lo llevé conmigo como un recuerdo hermoso de una época, porque lo sentía como algo mío, no como un disco. Mi papá se desentendió del material, siguió y las canciones quedaron acá conmigo".

Todo cambió cuando, el 8 de septiembre de 2022, a los 62 años, Marciano Cantero "se fue de gira". Estaba internado en la Clínica Mayo de Mendoza desde finales de agosto, por problemas renales. El 5 de septiembre le extirparon un riñón y parte del bazo, pero no logró sobreponerse. Desde esos días de internación, su hijo Javier se "calzó la 10", se convirtió primero en el vocero familiar y luego, naturalmente, en el guardián de los tesoros que habían quedado ocultos. "Cuando mi viejo falleció, nosotros estábamos haciendo un disco. En la pandemia él y yo nos pusimos a trabajar en un disco juntos, pero por ahora no tengo la fuerza para terminarlo. Este disco si. Para mi es un disco de mi papá, no de Marciano Cantero".

#### -¿Qué te movilizó cuando volviste a escuchar este material y cómo fue el trabajo para completarlo?

-Muchas veces lo revisité, así que siempre estuvo fresco en mí y por "Fue como el soundtrack de esa más que se contemplaron muchas opciones de restauración, se hicie-

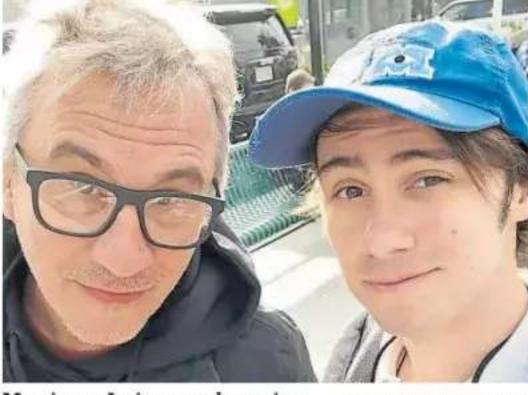

Marciano y Javier, grandes amigos

GENTILEZA JAVIER CANTERO

ron pruebas, pero como lo dejó mi papá es como mejor suena. También tiene un valor nostálgico ese sonido de los 2000. Hacer otra cosa sería como ponerle kétchup al bife. La verdad que así como lo saqué del cajón, así tiene que mantenerse.

#### -¿De Los Enanitos sabés si quedó material?

-Me imagino que sí, pero te lo digo suponiendo. Enanitos era el laburo de mi viejo, es como si le preguntaras a tu papá ¿en la oficina tenés tal cosa?

#### -¿Tenías una relación cercana, te veias bastante con él?

 Con mi viejo éramos muy amigos, teníamos los mismos gustos. Él me llamaba todos los días desde donde estuviera. Estaba muy clavado con fabricar instrumentos. De golpe me decía: "Hoy le reduje 30 gramos al bajo", cosas así. A la distancia, pero a veces nos juntábamos un mes. Me iba a su casa v estábamos todo el mes juntos.

#### -¿Cómo es tu relación con la música?

-De chico empecé a tocar la guitarra y siempre tuve mi banda. Él me veía con otros ojos. Yo le decía: "Quiero sacar mi disco, tengo diez canciones". Por ahí tenía 16 años, no más y él me decía: "Vos preparate, tranqui". Como que me mostraba lo verde que estaba, que no me apurara. Mi relación con la música no es ese impulso bestial que tenía mi papá de salir adelante, en Mendoza, cuando no había nada y había que conseguir un contrato discográfico, ir al estudio a grabar en cinta, que la toma quedara perfecta de una. El tenía ese impulso, esa visión, pero yo nunca la sentí así; para mí la música siempre fue un hobbie y lo que más disfruto es tocar la guitarra.

Javier revisa en su memoria y lo que le afloran son recuerdos musicales. Como cuando su papá le preguntó si con su banda ensayaban.

"Le dije si, 'una vez por semana, incluso a veces dos', como jactándome. 'Nosotros ensayábamos todos los días', me respondió. 'Si quieren ser buenos tienen que ensayar todos los días'. Los Enanitos tenían hambre de gloria. El nunca me vino a jugar la carta de 'porque en mi época...'. Era más: 'Mirá hijo, ahora tenemos protools, ¿por qué no hacés una linda historia y la convertís en una canción?".

#### -Después de vivir en ese monoambiente de la calle Paraguay, él se mudó a México, al desierto de Sonora...

-Sí, y yo me quedé acá con mi mamá, pero por suerte fue la época en la que aparecieron los primeros chats y él me decía: "Siempre lo dejo prendido, vos escribime cuando quieras". Si no tenía que comprarse esas tarjetas de teléfono para llamadas internacionales, de Nextel. Iba al locutorio y me llamaba. Nunca se borró, siempre estuvo para mí.

### -¿Y en qué año volvió a Mendo-

-En 2017, 2018 y ahí nos empezamos a ver un montón.

#### -¿Estás en contacto con Felipe (Staiti, cofundador de Los Enanitos Verdes)? ¿Es un tío para

 Tenemos una buena relación, estamos en contacto.

#### -¿Y cómo ves a Los Enanitos sin tu papá?

-Mirá, hay un punto en el que... Hubo un momento en el que Big Bang (el álbum de mediados de los 90 de Los Enanitos Verdes que contiene el gran clásico "Lamento boliviano") fue el nuevo disco de Enanitos y ahí fue que el disco pasó a ser más que la bandaylas canciones más que ellos. Ellos pasaron a ser los autores de esa canción famosa, ¿no? Un estatus... no es esa la palabra... Digamos que las canciones se arraigaron tanto en los corazones de la gente que el público las quiere seguir escuchando en vivo.

#### -¿Sentís que ahora cambió tu relación con la música?

Sí, mi relación con la música cambió. Sigo procesando la muerte de mi viejo. Estoy más emocionado por la vuelta de Oasis que por cualquier otra cosa. Lo único que hago todo el día es tocar la guitarra, pero me cuesta ponerle rótulos a la música; lo único que me gusta en la vida es tocar la guitarra.

#### -Antes de hacerme escuchar las canciones del disco me habías adelantado una playlist con las bandas que en 2001 inspiraron esos temas y una de ellas era Radiohead. Me parecía una exageración, hasta que escuché el tema que se llama "Marciohead".

 Radiohead es mi banda favorita. yo ese tema lo conocía pero no sabía que le había puesto "Marciohead". Se propuso componer un tema al estilo de ellos y lo logró enseguida. Qué capo que era, me di cuenta, qué facilidad que tenía. Cuando yo le llevaba una canción que había compuesto él me decía meté este acorde acá y era una acomodada increíble. Él ya había vivido todo eso y yo estaba en la primera vorágine de descubrir la música. Ahora que no está veo todo lo que hizo, veo su camino. Como en la película El gran pez. Ahora entiendo sus decisiones.

#### -¿Cómo es tu relación con Mendoza?

 Voy cada tanto, ahí está la familia de mi papá. Mendoza tiene un espiritu diferente de cualquier parte del mundo. El vivia en el Pedemonte, cerca de la montaña, y levantarte y ver eso te coloca en otra sintonía para transitar el día, en otro espacio mental, y es un poco lo que él buscaba después de una vida de estar expuesto, de pasar de vera 20.000 personas a estar solo en la habitación de hotel; ese shock que solo tenés en la industria del entretenimiento. Mendoza era su cable a tierra.



# +INFORMACIÓN LOS LUNES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

**CON EDUARDO FEINMANN** 



HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

ODISEA CON CARLOS PAGNI



# Conociendo Rusia suma horas de vuelo y bellas canciones

MÚSICA. En dos noches consecutivas y con entradas agotadas, Mateo Sujatovich presentó en el Movistar Arena su nuevo disco



Mateo Sujatovich presentó Jet Love y repasó los hits de sus discos anteriores

GUIDO ADLER

#### Sebastián Espósito

La mamá de Mateo Sujatovich es su fan número uno. Y su hermana Luna, la número dos. Ambas bailan y cantan cada una de las canciones desde un vip, como abajo lo hacen miles de fans. Su papá, el ex Spinetta Jade Leo Sujatovich, lo vive de otra manera: más analítico, no se despega de su butaca y recurrea su celular para registrarlo todo. O casi todo.

La del sábado fue una gran noche para la familia Sujatovich, pero también lo fue para el rock argentino o nacional. Mateo ya no es una promesa, es una realidad bien concreta: el solista que vino a recoger la herencia de los grandes nombres de nuestra música vuelve a demostrar en el Movistar Arena, como hace menos de dos años, que tiene todo lo que hay que tener para dejar huella: carisma, canciones, pinta (campera de cuero con la inscripción "Ruso" en su espalda, anteojos de sol, remera blanca y una sonrisa que se mantiene firme de principio a fin), voz para cantar esos temas que se saben todos y destreza para tocar la guitarra.

Si el hit (¿ya es un clásico?) "Cabildo y Juramento" y el álbum del mismo título le dieron notoriedad, el disco que le siguió le alimentó una internacionalidad que le pasó factura. La dirección, su obra de 2021, lo hizo girar por todo el país, por América Latina y por Europa. Eso repercutió tanto en él que esos días interminables en aviones y hoteles genéricos se convirtieron en la columna vertebral de su disco de amor y desamor se mantuvie- sugieren. ron, pero la diferencia horaria, el jet lagy otras vicisitudes aportaron nuevos sentimientos, dudas y, claro está, material de sobra no solo para una nueva obra sino para presentarla en directo.

Una pista de despegue y aterrizaje se ofrece como telón de fondo, como escenografía ideal para pre-

sentar en directo las canciones que su público ya sabe de memoria.

voy a decir", tres de los nuevos temas, marcan el inicio del show. Con una banda ajustada -ajustadísima- que respalda cada gesto, cada acción, incluso cada intervención imprevista del gran protagonista de la noche, el Ruso Sujatovich. Porque aunque pueda entenderse como una banda, Conociendo Rusia es, en realidad, el proyecto de Mateo, un arquitecto sonoro que, desde la primera canción que publicó, tiene muy bien en claro cuál es su norte.

Algo así como su E Street Band, el baterista Guille Salort, la guitarrista y corista Chechi De Marcos, el bajista Rodri Monte (también se suma a los coros, por momentos), el guitarrista principal Martín Allende y el tecladista Andy

#### En el tramo final sorprende con una versión de "Adiós", de Gustavo Cerati

Elijovich suenan como si llevaran una vida tocando juntos. Sus versiones, cercanas a las del disco, en el caso de las canciones de Jet Love. pero sin dejarse restringir por él, encuentran en el vivoy, fundamentalmente en el ida y vuelta con el público, el aire que necesitan para volar, para crecer, incluso para tener otra impronta. Algunas pueden tener un carácter más rockero (que se agradece), enfatizado por la Flying V del Ruso, otras dejarsiguiente: Jet Love. Las canciones se llevar por el aire taciturno que

el principio Mateo, en la canción que da nombre al disco y que repasa los miles de kilómetros recorridos y las miles de horas de vuelo experimentadas en el último par de años. Pueden intuirse ademanes "calamarescos", gestos que les vimos una y mil veces a Charly

y a Fito, incluso una sonoridad aparentemente ochentosa, como "Jet Love", "Canciones" y Te lo buscando beber de esa década (de Soda a Los Enanitos, del Flaco a Lerner) para sacar conclusiones en esta. En todos los casos y en todo caso, estamos en presencia de un artista cabal, alguien que, por dos horas, logra que nos olvidemos de lo externo y nos concentremos en su viaje, aun cuando la tentación y la costumbre de registrar mil videos y tomar mil fotografías sea imposible de erradicar.

> Después de las primeras once canciones, entre las que también se destacan "Cinco horas menos", "El Chacal", "Te lo voy a decir" y "Otra oportunidad", llega un segmento acústico, introspectivo, con Mateo solo (¿bien se lame?) y una tríada exquisita: "Montaña infinita", "Se me hizo tarde" y "La luna". Tras ellas, la banda regresa con energía renovada para encarar el último tramo. Julián Kartún se suma como invitado (en la primera noche participó en este rol Joaquín Levinton) para hacer "Loco en el desierto" y luego sigue el plan devuelo trazado por el comandante Sujatovich: "Cosas para decirte", "A la vez", "Una vuelta más" y el cover que tiene un impacto sísmico en todo el Movistar Arena: una versión tan precisa como sentida de "Adiós", de Gustavo Cerati.

> Para escaparles a los lugares comunes, Mateo coloca a "Cabildo y Juramento" tres escalones antes del final, justo después de "Adiós". Y cuando algún desprevenido piensa que eso ha sido todo, continúa la fiesta con "Quiero que me llames". Así, el "no sé cómo llegué hasta aquí" adquiere otro sentido, Igual que esta canción de amor.

"Esto es nuevo para mí/ Nunca "No sé el día ni la hora", canta en me sentí así/ Voy por el cielo/ Flotando lento", canta, ya si, en el final del show, al entonar otro tema de Jet Love, "Parte de mí". Último tema del disco, último tema de la noche. Última idea que nos invade: ¿Mateo vino a salvar al rock nacional o cada vez que alguien dice que está muerto reflota por peso propio? •

### MINUTO A MINUTO

Qué esta pasando en la radio y en la televisión

Pablo Montagna - PARA LA NACION

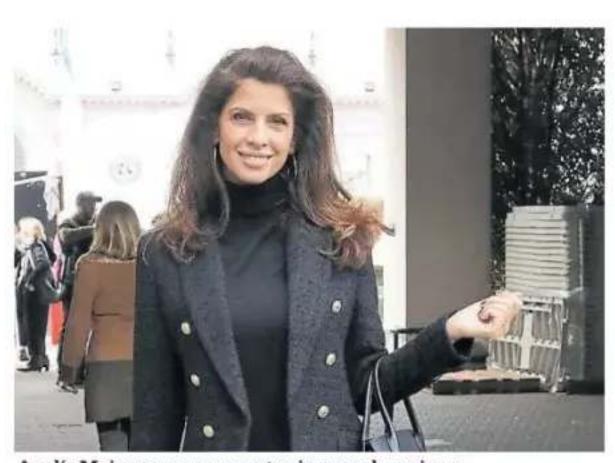

Analía Maiorana se suma este viernes a la emisora

#### RADIO

#### El Observador 107.9 suma nuevos ciclos a su grilla

programas de una hora con distintas temáticas en El Observador 107.9 FM. De 20 a 21 comienza ¿Y cómo seguimos?, con Analía Maiorana y Fernando Sáenz Ford. Se trata de un ciclo que "te acompañará a enfrentar nuevos objetivos personales y profesionales, con un punto de encuentro para quienes buscan crecimiento y transformación", como indica el

A partir del viernes se estrenan comunicado de la emisora. Luego, el jueves 19, se suma a la programación Cine y series 107.9, con Martin Fernández Cruz, con toda la información sobre los estrenos semanales, historia del cine y las mejores series del momento. La propuesta promete ampliar la grilla y sumar programas que irán lunes, martes y miércoles a las 20, al término de Calabró 107.9, que se emite diariamente desde las 18. •

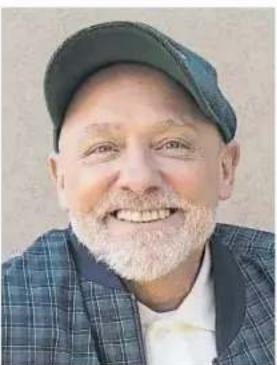

Ronnie Arias

TV

#### Ronnie Arias tiene un nuevo desafío

Ronnie Arias está pronto a debutar con magazine de cocina llamado Cocinate, que irá en la Televisión Pública en la franja de las 18, junto a Madame Papín (Mónica Borda) y con producción de Kapow. A raíz de este nuevo proyecto, Arias decidió en común acuerdo con las autoridades de POP Radio 101.5 dejar la semana pasada el ciclo Sanata que conducía de lunes a viernes de 13 a 16. Razón por la cual el lunes 2 de septiembre, en ese horario, se estrenó Paga Dios, con Diego Della Sala, Tania Wedeltoft y Eddie Babenco, mientras que de 19 a 21 -horario en el que Della Sala conducía Siguiendo la luna, hasta finales de agosto Noel Padrón está al frente de Música Pop. •

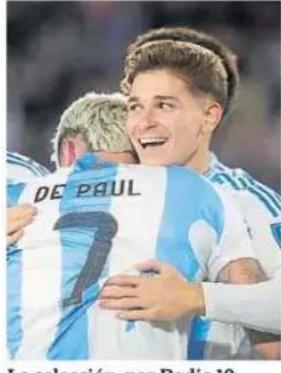

La selección, por Radio 10

#### DESAFÍO

#### Radio 10 estrena una tira deportiva

Si bien históricamente desde sus inicios fue una radio enfocada en la actualidad y la política, cada tanto Radio 10 quiere incursionar en el deporte. En los últimos años lo intentó con transmisiones de partidos de la selección nacional y de Boca y River. En esta oportunidad, las autoridades de la AM 710 están ideando volver a intentar con transmisiones de futbol los fines de semana, y sumar a su programación una tira deportiva llamada Fútbol 10 -iría de 22 a 0 para competirle a La Oral Deportiva, que está al aire también de 22 a 0 en radio Rivadavia AM 630-. Aún no hay fecha ni nombres para este proyecto. En paralelo se lanzará una aplicación en la que podrán escucharse los partidos. •



## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 13" | máx. 19"

Mayormente nublado Vientos moderados del sector este.

#### Mañana

mín. 15° | máx. 23°

Mayormente nublado
Vientos leves del
sector nordeste.



**Sale** 07.00 **Se pone** 18.40

#### Luna

Sale 10.04 Se pone 00.01

- Nueva 2/9
- Creciente 11/9
   Llena 17/9
- Menguante 24/9

SANTORAL San Pedro Claver | UN DÍA COMO HOY de 1850, California es admitida como el estado número 31 de Estados Unidos | HOY ES EL DÍA Mundial de la Agricultura

#### Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 4  | 6  | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | E | 7 |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 8  | 9  | 9 | 3 | I | Z | Þ | 4 | 6 |
| ε  | T  | 2 | 6 | Ð | 4 | S | 9 | 8 |
| 1  | Þ. | 8 | 2 | ε | 9 | 6 | 5 | L |
| 6  | Z  | 6 | b | 5 | 1 | ε | 8 | 9 |
| 5  | 9  | ε | L | 8 | 6 | 2 | ÷ | 1 |
| 9  | 3  | 6 | S | 2 | 8 | 1 | I | Þ |
| 7  | 8  | 5 | Ţ | 1 | Þ | 9 | 6 | ε |
| t. | 1  | 1 | 9 | 6 | ε | 8 | 2 | 5 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   | 8 | 3 |   | 6 | 1 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 |   | 2 |
|   |   | 7 | 8 | 2 | 5 |   | 3 | 6 |
|   | 4 |   | 9 |   |   |   | 6 | 5 |
|   |   | 3 |   | 5 |   |   |   |   |
|   | 5 | 9 | 6 | 3 |   | 8 | 4 |   |
|   | 6 | 5 |   | 4 | 9 | 2 | 1 |   |
| 9 |   |   |   | 1 |   | 6 | 5 | 8 |
| 2 |   | 1 |   |   |   |   | 9 |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik

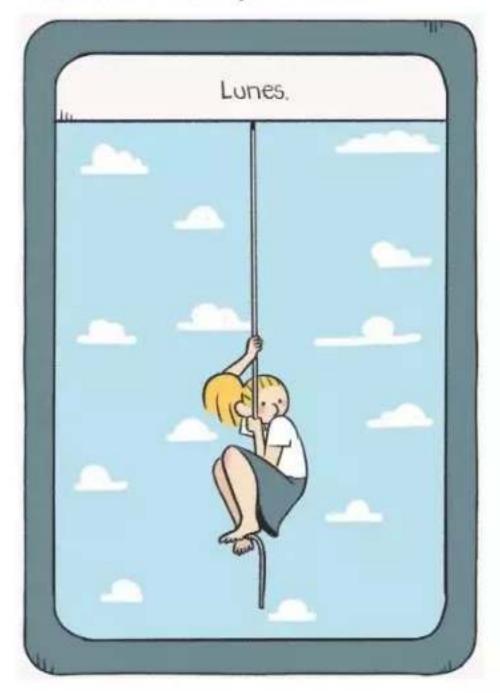

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre







Macanudo Por Liniers

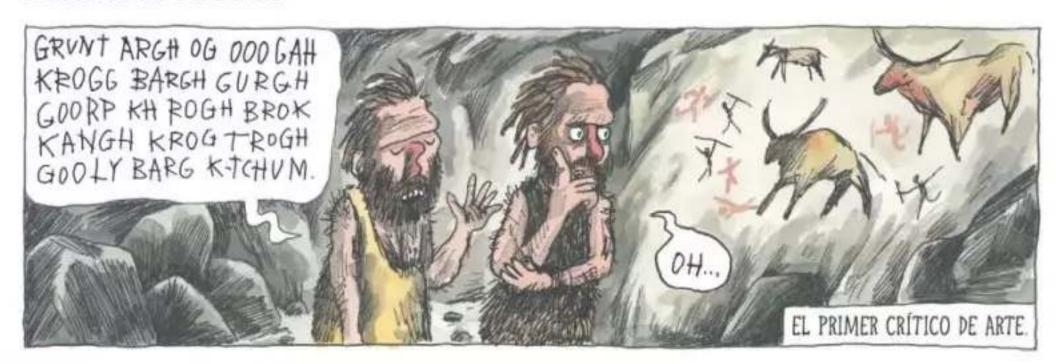



**Desembolso millonario.** Mercado Libre apostará US\$75 millones en un nuevo centro de almacenamiento. **Pág. 2** 

SEGUINOS EN 🚹 📵 🍪 🖾

# inmuebles

comerciales & industriales





# MIAMI: LA NUEVA VIDA DEL DOWNTOWN EN 10 MANZANAS

**US\$6000 millones de inversión.** El proyecto Miami Worldcenter le está cambiando la cara a una zona olvidada que renace con torres de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales

#### PLANO DE OBRA

#### GPS

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



SABORES CERCA DE CASA. La famosa marca de lácteos Vacalin se sigue expandiendo por los barrios de la ciudad con sus locales propios. En la calle Dorrego 1989, en Palermo, es la dirección de su tienda número 39, recientemente inaugurado. Allí, los vecinos podrán encontrar clásicos de la marca como el dulce de leche, quesos, leches, cremas, manteca, suero de queso y diferentes por una mistery box llena de productos.

versiones de helados. Este comercio es la quinta tienda llamada "Vacalin como en casa". La compañía cuenta con una suma total de siete tiendas propias en la ciudad de Buenos Aires y más de 30 franquiciados distribuidos entre CABA y GBA. En la apertura, los invitados pudieron disfrutaron de una variada degustación y participaron

## 20%

#### **FALLA EN LA ENTREGA**

Así como nadie duda del crecimiento que ha tenido el e-commerce en el último tiempo, la modalidad tiene sus propios desafíos y dificultades que superar. Según un estudio del Harvard Business Review, hasta un 20% de los envíos no logran ser entregados en el primer intento, impactando en los costos de las empresas y en la reputación de las marcas.

#### JAVIER DODDS Socio Gerente de Oriens Energía

"El mayor impacto en los costos operativos de una industria que instala paneles solares se logra por su recategorización como consumidor, lo que implica un ahorro".





#### Oficinas premium frente al Hipódromo de Palermo, en el nuevo Paseo Gigena

Ola Palermo es el emprendimiento que se construyó donde estaba el garage del Hipódromo. El edificio de uso mixto, que combina oficinas, retail y estacionamiento público, tiene 14.000 m² de oficinas con plantas flexibles. El alquiler está en USD34/m2 y lo comercializa Cushman & Wakefield.

#### Nuevas oficinas en Libertador

El edificio Dome Business Plaza, ubicado en la Avenida del Libertador y Olazábal, ya se empieza a poblar. La desarrolladora ADN Developers anunció el inicio de la entrega de las unidades de este green building de 14 niveles, tres subsuelos de cocheras y una superficie total de 17.500 m<sup>2</sup>, con oficinas de 65 a 260 m2. La venta se ofrece a US\$4000/m2y el alquiler ronda los US\$25.

#### 2100 TONELADAS

La Universidad Católica de Chile decidió remodelar su estadio y busca que sea uno de los más sustentables del continente. En las obras se utilizarán más de 2100 toneladas de acero verde, que se estima que evitará la emisión de 4214 toneladas de CO. y un ahorro de 3453 m2 de agua. Además, se reutilizará acero de la antigua cancha.

## 50.000

#### M2 DE OBRAS

El Parque Industrial PI R6, de la localidad de Exaltación de la Cruz, sigue ampliando sus instalaciones con un nuevo Centro Logístico. DIMO Construcciones está ejecutando 50.000 m2 de obras con una inversión de US\$18 millones e incluye movimientos de suelo, pisos con tecnologia, estructura de alma llena y construcción de oficinas.

### **DEPÓSITOS**

## US\$75 millones Fuerte inversión de Mercado Libre en almacenamiento

Plaza Logística estará a cargo del desarrollo de la empresa de e-commerce

Ubicado el predio del Mercado Central, fortalecerá su red logística para ofrecer envíos más rápidos a sus usuarios, duplicar la capacidad diaria de procesamiento de productos y aumentar el espacio de guardado de productos de PyMEs.

Fundada en 1999, cuando Internet recién empezaba a ser tímidamente una parte de nuestras vidas, Mercado Libre es hoy no solo la compañía de tecnología lider en comercio electrónico y servicios financieros de América Latina sino que, con operaciones en 18 países, va por más. La empresa de Marcos Galperín invertirá US\$75 millones en un nuevo Centro de Almacenamiento dentro del predio del Mercado Central. Y al anuncio, en la sede que la compañía tiene en el barrio de Saavedra, asistió el presidente Javier Milei. La sintonía entre el empresario y el primer mandatario no es nueva: suelen expresar sus admiraciones mutuas y son públicas sus coincidencias.

Tras la foto que unió a Milei y Galperín, Mercado Libre dio a conocer detalles del nuevo Centro de Almacenamiento, que será desarrollado por Plaza Logística, compañía que se mueve en el rubro desde hace 15 años y que se especializa en el desarrolloy la administración de parques logísticos multicliente. La inversión le permitirá al gran unicornio argentino duplicar la capacidad de almacenaje, aumentar el procesamiento de productos y reducir los tiempos de entrega a los millones de usuarios de la plataforma.

"Esta inversión nos permitirá desarrollar nuevos verticales de negocio y, a la vez, potenciar deforma significativa la cantidad de envíos rápidos y seguros para ofrecer la mejor experiencia de compra y venta a nuestros millones de usuarios. Seguimos apostando a la consolidación del e-commerce en el país y queremos ser protagonistas de ese crecimiento en los próximos años", dijo Ariel Szarfsztejn, presidente de Commerce de Mercado Libre sobre la importante noticia.

El nuevo sitio contará con 56.000 metros cuadrados dentro del predio del Mercado Central y permitirá llevar el procesamiento de 200,000 a más de 400.000 productos por día. Dispondrá, además, de un espacio dedicado al guardado de productos voluminososyaumentaráelsurtido de algunas categorías. La inversión implicará la incorporación de más de 2300 personas y generará otros miles de puestos más de trabajo indirecto, ya que a partir de este nuevo Centro muchas PyMES nacionales podrán ampliar sus operaciones, en tanto también generará un mayor volumen para los diferentes operadores de toda la cadena logística. La apertura está prevista para fines de 2025.

Por el lado de Plaza Logística, que estará a cargo del desarrollo y cuenta con más de 500.000 metros cuadrados distribuidos en seis parques logísticos ubicados en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, se mostraron particularmente entusiasmados con este nuevo desarrollo en el que participan. "Estamos felices y honrados de acompañar a Mercado Libre con esta nueva inversión. Se trata de un desarrollo con los más altos estándares de calidad y sustentabilidad internacional. Nos motiva enormemente contribuir a la creación de empleo joven, al desarrollo de infraestructura logística yal crecimiento del país. Agradecemos a Mercado Libre su renovado voto de confianza y esperamos seguir invirtiendo junto a ellos en el desarrollo de la Argentina", destacó Ramiro Molina, Gerente General de la compañía.

El anuncio del nuevo Centro de Almacenamiento se dio en el marco del 25º aniversario de la firma Mercado Libre, un largo tiempo de vida en el que la compañía argentina ha ido incorporando nuevas soluciones tecnológicas que complementan su core original, basado en el comercio electrónico, como lo son los servicios financieros y el mercado de los pagos online.



SE DUPLICA Así es el depósito actual de Mercado Libre







LA NACION | LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 INMUEBLES COMERCIALES | 3

#### NOTA DE TAPA

# Miami. La transformación del downtown en una zona de atracción

El Miami Worldcenter será un complejo de US\$6000 millones que ocupa más de 10 manzanas donde se combinarán torres residenciales, de oficinas, hoteles y un paseo comercial con espacios verdes públicos

POR Leo Roth PARA LA NACION

os ojos del mundo del real estate están puestos hoy en Miami, más específicamente en el nuevo y gigante desarrollo denominado Miami Worldcenter. un colosal proyecto que inició en 2016 y que ya está inaugurando sus primeros espacios que incluyen desde residencias de lujo a oficinas premium, hoteles cinco estrellas, paseos comerciales con las mejores marcas y arte de primer nivel. Se espera que cambie por completo la zona del downtown que había perdido reputación en los últimos años, gracias a este proyecto que comprende una revalorización de más de 10 manzanas y que la convertirá en uno de los metros cuadrados más caros del sur de Florida. Con una inversión total que se calcula en US\$6000 millones y 11 hectáreas de extensión en pleno centro de Miami, este será el segundo complejo de uso mixto más grande de los Estados Unidos, después de Hudson Yards en Nueva York (el barrio donde se encuentra The Vessel y The Edge).

El desarrollo está liderado por Miami Worldcenter Associates, dirigido por Art Falcone y Nitin-Motwani como socios principales, una empresa conjunta entre Falcone Group y CIM Group. En esta ocasión, convocaron a Royal Palm Companies (RPC) para la construcción de su segundo edificio en el área, luego del éxito de Paramount Miami World Center, una icónica torre de 60 pisos con 466 residencias. El nuevo desarrollo, denominado Legacy, se destacará dentro del complejo como un edificio de alta gama, que incorporará un hotel de lujo compuesto por 219 habitaciones gestionadas y operadas por el grupo de hospitalidad Accor bajo la marca Morgans Original; 310 residencias privadas; un atrio cerrado en la azotea de siete pisos con un bar para albergar eventos privados; y un centro de medicina preventiva que estará enfocado en potencializar la longevidad del cuerpo humano. "Esta apuesta que comenzó a cambiar el área hace un poco más de cinco años llevó a que grandes marcas comerciales, developers de renombre e inclusive entidades gubernamentales trabajaran en conjunto para crear esta zona que ya es un éxito. Tiene un mix entre espacios comerciales, hospitalidad, residencias, espacios abiertos y paseos peatonales", dice Andrés Valdivieso, International Business Director de RPC

#### Detalles del proyecto

Está situado al norte del Distrito Central de Negocios (CBD, por sus siglas en Inglés) del centro de Miami, y se extiende entre la 2nd Avenue y Miami Avenue hasta la 11th Street. El desarrollo está a pocas cuadras del MuseumPark. que alberga el Pérez Art Museum



DESDE US\$100MIL El valor en el que arrancan las opciones de inversión que aseguran una renta de doble dígito

Miami (PAMM) y el Phillip and Patricia Frost Museum of Science, el Kaseya Center, el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, así como la estación de trenes de alta velocidad de Brightline en Miami Central. También está a solo unos minutos del Aeropuerto Internacional y del puerto de la ciudad, del distrito financiero de Brickell y a corta distancia de Miami Beach. El componente comercial "highstreet" orientado al estilo de vida de Miami es la pieza central del masterplan del desarrollo, con aproximadamente 90.000 m2 de espacio para comercio, alimentos y bebidas, y entretenimiento. Un paseo comercial al aire libre corre de norte a sur desde Northeast 10th Street hasta Northeast 7th Street y

Los nuevos desarrollos deben responder a la demanda que busca "vivir, trabajar y divertirse" en un mismo lugar

entre Northeast 1st y 2nd Avenue. Una gran plaza pública y un parque estarán rodeados de tiendas y restaurantes, creando un lugar de reunión central y un espacio al aire libre. La mayoría del espacio comercial de Miami Worldcenter ya ha sido entregado, con el 95% del espacio ya alquilado, y los inquilinos están activamente acondicionando sus espacios para la apertura. Además de restaurantes y bares, en la zona ya abrieron tiendas como Sephora, Lululemon, Ray-Ban y este año se inaugurará un store oficial de Savage X Fenty, la marca de ropa interior de la cantante y empresaria Rihanna que es furor en el mundo. Incluso, la tienda de Apple más grande de toda la costa este está en construcción en esta área. Como si esto fuera poco, también abrirá sus puertas un museo dedicado exclusivamente al helado. Además, hay más de 30.000 m2 destinados a espacios verdes públicos,y una zona de murales para disfrutar del arte al aire libre. "Con este desarrollo se marcó una pauta en lo que necesita la ciudad: el concepto 'live, work and play es algo que tiene que ser parte de un desarrollo de hoy en día, por lo que todos los developers ya están analizando cómo incorporar un concepto parecido o por lo menos desarrollar cerca a centros que alberguen este tipo de conceptos integrados", menciona Ariel Arrocha, director de Latam en USA en Argentina, firma que acompaña

desde hae 30 años a personas. familias o empresas que han decido radicarse o hacer negocios en EE.UU y que trabaja de cerca con Royal Palm Companies para acercar opciones a los argentinos interesados en invertir en bienes raíces en el país del norte.

#### Tendencias en los desarrollos

La icónica torre residencial de lujo Paramount Miami World Center desarrollada por Royal Palm Companies, cuenta con 60 pisos, 466 residencias y una variedad de comodidades que incluyen el primer campo de fútbol al aire libre del país en un desarrollo residencial de gran altura; dos canchas de tenis; múltiples piscinas estilo centro turístico; parques; spa y una terraza de Tai Chi, entre otros. En el caso del proyecto Legacy, la capacidad de separar el componente hotelero del residencial, manteniendo los beneficios de ambos dentro de un mismo ámbito, es un concepto que se impone actualmente y convierte al edificio en una propuesta muy atractiva. Los residentes disfrutasort", mientras que los huéspedes podrán experimentar las ventajas de ser un residente más. Pero lo que distingue es que algunos servicios están diseñados como un ecosistema de amenidades que beneficia a todo el edificio, mientras que otros son exclusivos.

La terraza, por ejemplo, es lo suficientemente versátil para albergar

eventos privados, mientras que el área de piscinas se ha dividido para que tanto los residentes como loshuéspedes del hotel disfruten de su propia pileta.

"Está siendo tendencia albergar lugares para los tratamientos de medicina preventiva, en un concepto que es la evolución de los clásicos spa e incluso de los Wellness Center. Este concepto amalgama tratamientos, diagnósticos y profesionales especializados en estudiar a sus pacientes y proponer tratamientos orientados a la mejor condición físicay de salud combinadas, con vista a una longevidad mayor y mejorar la calidad de vida", señala Arrocha. Es de destacar que el turismo médico está creciendo a un ritmo del 35% anual, y en la costa este de EE.UU. aún no existe un centro especializado en la cultura de las zonas azules. "El futuro de este sector de Miami es imparable por lo que podemos asegurar que su valor se mantendrá en positivo por más de tres años consecutivos", añade Valdivieso, quien cuenta que el portafolio de inversiones que ofrece hoy rán de un estilo de vida tipo "re- en la Florida la desarrolladora RPC tiene distintas alternativas a partir de US\$100.000 de inversión con rendimientos anuales de doble dígito. "Estas oportunidades van dirigidas a quienes buscan tener exposición en el sector inmobiliario de EE.UU.. intentando fortalecer sus carteras con excelentes opciones defensivas frente a la volatilidad de los mercados", concluye Valdivieso.

## clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780 CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Departamentos

Venta

Otros Cap. Fed.

2 dormitorios

Vera y Corrientes

3 amb 54m2 2do por esc muy buen estado US\$93000 o contado US\$59000 y 60 cuotas de US\$600. Tel 1540949815

#### Departamentos

Algulier Ofrecido

**Barrio Norte** 

I dormitorio

Pagano y Tagle 1 dor coc lav \$400.000 + exp 1167194848

Para publicar llamar a 4318-8888 5199-4780 Clasificados

#### Bóvedas y Cementerios

Venta

Jardín de Paz sin uso sector gleditsias

exc ubicación (11)3433-2438

Mercaderías

Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

Mucamas y Cuidadoras

Ofrecido

Premiumwhat 11-3660-5316 GSI Licenc Graciela Sanguineti



#### Muebles

Compra

Muebles AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582



Pedido

Personal Doméstico

#### Trabajo Voluntario

Solidarios

FUNDACION

LA NACION

PARA PUBLICAR

011 6090 5555

Organizaciones

sin fines de

Pedido

lucro

Familias de acogida Para brindar atención, protección y cuidado a bebés y a niños dentro de un ambiente familiar estable, la Fundación Jugemos y Caminemos Juntos invita a fa milias con hijos mayores de 4 años que vivan en la zona norte del GBA a sumarse a su progra-ma Familias Solidarias para ser familia de acogimiento o refe-rentes afectivos. Esta Funda-ción de Matheu, Buenos Aires, brinda en su hogar convivencial, atención y protección a ni-ños de 0 a 10 años. Para más información, comunicate al 11-4063-4577o ingresa en: juguemosycaminemos.org/ familias-solidarias. En IG: @fju-

guemosycaminemosjuntos\*

Familias de acogimiento Famílias del Corazón brinda contención familiar a niños/as en situación de vulnerabilidad social, trabajando el tránsito hacia la reinserción familiar o la adopción. Convoca a familias con hijos mayores de 4 años, que residan en la zona norte de GBA y que no estén inscriptas en los régistros de adopción, para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, via mail: familiasdelcorazon@ yahoo.com.ar. Conocelos en IG: @familiasdelcorazon

#### Niñez y adolescencia

Pedido

Alimentos merienda y ce-

Para preparar las comidas que ofrecen los lunes y jueves a más de 200 personas del barrio y la merienda que reciben los casas cos que van a Fundación Casa-San necesitan alimentos o ayuda para comprarlos. Esta organización de La Boca, ciudad de Buenos Aires, ofrece talleres gratuitos, merienda, asistencia psicológica y ropero solidario a más de 500 niños, niñas y adolescentes. Para colaborar comunicate al 11-6551-0290. Conocelos en www.casasan.org, IG: @fundacioncasasan y FB @FundacionCasaSan

Ropa y calzado Necesitan ropa y calzado en muy buen estado para las familias que concurren al Comedor Los Angeles de Virrey del Pi-no y los demás comedores comunitarios con los que colabora la Asociación Civil a Todo Corazón de Morón, Buenos Aires, Esta organización ayuda a comunidades de bajos recursos, especialmente a niños y sus familias. Si querės ayudar comunicate con la Sra. Amanda al 11-6017-9013, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., mail: a\_todocorazon@yahoo.com.ar

#### Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas én situación de calle. Te invita a donar alimentos como arroz, puré de tomates y legumbres para preparar las comidas que entregan durante sus recorndas nocturnas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: Amigosenelcamino. Pagina

Para preparar la merienda y la cena que ofrecen en el Come-dor y Merendero Por los chicos, necesitan alimentos no perecederos como galletitas, cacao y leche en polvo, yerba, azúcar, fi-deos, arroz, lentejas, aceite. Este comedor y merendero de ba-rrio Loyola, Villa Zagala, Buenos Aires acompaña a 40 familias del barrio. Si podés ayudar comunicate con Luis al 15-5577-5264 de 11 a 18 hs., mail luisgomez666655@gmail.com

Art. aseo personal

Para las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a lericó, necesitan artículos de aseo personal, como jabón, sobrecitos individuales de shampoo, desodorantes o talco.La fundación con sede en Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sus tra-zos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si querés colaborar escribí a: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: (@caminoa)erico

Celular, notebook

Para comunicarse con las familas asistidas y para la Red de Contención Psicosocial donde atienden a personas que pasan por estados de depresión o son víctimas de violencia de género y abuso, Redes Institucionales Solidarias necesita un celular, notebook o PC. Esta asociación de I. Casanova, Buenos Aires, ayuda a comedores comunitaríos, brinda programas de ca-pacitación, desarrollo y contención psicológica a través de asistencia directa o talleres en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloduartepsiq@gmail.com

#### Comunidades

na. Para colaborar:

Vivienda

Muebles, electro, bazar

Retiran sin cargo muebles, so-

brantes de obra, electrodomés-

ticos y artículos de bazar en de-suso para venderlos a precios sociales a familias de bajos in-

gresos, en los corralones Sume Materiales de Vivienda Digna.

Esta ONG de San Isidro, Buenos

Aires, contribuye a la promo-

ción de las personas y a la con-

solidación de las familias por

medio de programas que facili-

tan el acceso a una vivienda dig-

0810-555-7863 o ingresá en

www.viviendadigna.org.ar

Pedido

Pedido

Internet en escuela rural Para mantener el servicio de Internet en la Escuela Nro. 454, con la que colabora la Asociación Civil Tola, necesitan de tu apoyo económico. La escuela récibe a 100 alumnos, de nivel inicial hasta secundario, que vienen de la comunidad de lama, Jujuy, en la zona fronteriza de la Puna de Atacama, ubicada a 4.200 msnm y con clima severo. La asociación lleva adelante diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades aborígenes Coyas. Para ayudar: Maria José: 11-7025-7075, mail: mariajose angeleri@gmail.com; Emma-nuel: 351-15-612-6686, mail: em mandal@gmail.com. Conocelos en IG @grupomisiotola

#### Discapacidad

Pedido

Sábanas y toallas Para los 60 personas con baja visión o ciegas y sin recursos económicos que residen en el Hogar de ASAC Asociación de Ayuda al Ciego, necesitan toallas y sábanas en muy buen estado. La Asociación tiene como objetivo brindar una atención integral y mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión o ciegas. Si podés ayudar comunicate con Verónica al mail: v.martella@asac.org.ar Conocelos en www.asac.org.ar

Materiales construcción En Akamasoa Argentina trabajan para erradicar la extrema pobreza a través de la nutri ción, la estimulación, la educación, el trabajo y la disciplina, abordando todas las etapas de la vida de cada persona que la padece. Donando materiales podés colaborar con la construcción de su Escuela Agroindustrial en Lima, Buenos Aires, donde los padres de los futuros alumnos trabajan en la construcción de la éscuela. Para ayudar: donaciones@ akamasoaargentina.org Conocelos en: IG @akamasoa argentina

